## LAVANGUARDIA

FUNDADA EN 1881 POR DON CARLOS Y DON BARTOLOMÉ GODÓ

MIÉRCOLES, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NÚMERO 51.380

WWW.LAVANGUARDIA.COM · 2 EUROS

La Comisión

ONZE DE SETEMBRE

## Catalunya celebra la primera Diada del cambio de ciclo político

El president Illa lanza un mensaje de unidad entre catalanes, mientras que las entidades independentistas convocan cinco manifestaciones

POLÍTICA / P. 11,12 Y EDITORIAL

#### Europea gana dos pulsos judiciales contra Apple y Google Apple tendrá que pagar 13.000 millones por haber recibido

ayudas fiscales en Irlanda que la justicia europea ha considerado sin justificar y fuera de la legalidad. Los jueces también han dado la razón a la Comisión Europea en su litigio contra Google, que deberá abonar una multa de 2.400 millones por abuso de posición dominante. ECONOMÍA / P. 52

#### Feijóo pacta con Coalición Canaria cambiar la ley de Extranjería

El PP se abre a la reforma si incluye más ayudas para las autonomías

POLÍTICA / P. 14



Feijóo y Clavijo.

#### Israel mata a 40 palestinos en una zona "segura" de Gaza

El ejército arroja bombas sobre refugiados en tiendas de campaña

Ucrania perpetró ayer el mayor ataque en territorio de Rusia desde el inicio de la guerra. Ayer, 144 drones golpearon varias regiones del país, entre ellas la servan los daños en un edificio. INTERNACIONAL / P. 3

de Moscú, causando una muerte. En la imagen, habitantes de un municipio en la afueras de la capital ob-



#### UCRANIA GOLPEA EN MOSCÚ

#### El 25% de los jóvenes españoles solo tiene estudios básicos

SOCIEDAD / P. 22

#### Entrevista a Jordi Galceran, dramaturgo

"Tener hijos es la mayor responsabilidad y nadie te hace pruebas"

CULTURA / P. 37



#### **ESPAÑA** Más de un

hurto por minuto

VIVIR / P. 27 Y 28



INTERNACIONAL / P. 4

### Orgullo de la catalanidad



Jordi Juan Director

uando era un crío, la Diada estaba prohibida y no se podía celebrar de forma normal. Tuve conciencia de la importancia de la jornada cuando cayó la dictadura y la catalanidad se pudo expresar libre y abiertamente. Guardo en mi memoria recuerdos de los años ochenta, cuando los ciudadanos se sentían felices por reivindicar su amor al país, sin ninguna connotación negativa. Las senyeres llenaban los balcones y había infinidad de actividades de divulgación de la cultura catalana. Quedaba un largo camino que recorrer para el reconocimiento y el mayor uso de la lengua catalana. Poco a poco, con el paso de los años, la catalanidad ya se asumió como algo normal y el protagonismo de la jornada lo acabaron teniendo las manifestaciones violentas de grupos minoritarios.

Y así, año tras año, hasta llegar a la explosión del *procés*, donde miles y miles de catalanes quisieron mostrar su incomodidad por cómo había evolucionado el Estado autonómico y el encaje de Catalunya en España. Fueron muchas manifestaciones multitudinarias, alegres y pacíficas –sin tirar ningún papel al suelo– hasta confluir en la crisis del 2017.

Desde entonces, el número de asistentes a estas concentraciones en la Diada ha ido disminuyendo por diversos factores: la división del independentismo, la gestión realizada por sus dirigentes políticos y, también, aunque cueste ser admitido de forma pública, la constatación de que la prometida secesión era más un sueño que una realidad.

El problema es que esta sensación de fracaso del independentismo parece que ha contagiado a todo el catalanismo. Las estelades sustituyeron en su día las senyeres, pero ahora estas no vuelven en el mismo número. La decepción y la frustración provocada por estos años de parálisis gubernativa, retroceso económico y crisis social pueden ser lógicas. Pero el país sigue teniendo unos activos extraordinarios en todos los aspectos y ya ha demostrado a lo largo

de su historia que las crisis lo hacen aún más fuerte. Es un orgullo reivindicar hoy la catalanidad. Habrá quien lo haga como parte de su españolidad y habrá quien no, pero es una jornada para celebrar.



#### LA IMAGEN



Triple pantalla plegable. Huawei presentó ayer en China su móvil Mate XT Extreme Design, que pasa de una pantalla de 6,4 a 10,2 pulgadas gracias a su doble bisagra. De momento, no está prevista su llegada a Europa



LA MIRILLA

#### La corbata del president

president de la Generalitat, Salvador Illa, lanzó ayer su discurso por la Diada del Onze de Setembre con una prenda de estreno: la corbata. Era un regalo del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, que respondía a una historia previa. El ahora conseller, de Units per Avançar, formaba parte del grupo parlamentario de los socialistas en el Parlament el año pasado, cuando por estas fechas Illa, entonces jefe de la oposición, grabó su mensaje por la Diada. El líder del PSC escogió como escenario Vielha, en Val d'Aran,

pero su equipo de comunicación puso objeciones a la corbata que portaba para la ocasión. A la hora de elegir un cambio optaron por pedírsela prestada a Espadaler, que siempre suele llevar esta prenda, y con ella se grabó el mensaje. En la reunión del nuevo Govern en Poblet, a finales de agosto, el conseller barruntó la idea de regalarle a Illa una corbata para su primer mensaje institucional por la Diada como president. Lo habló con su equipo y así lo hizo. Illa compareció ayer con una corbata de color burdeos; la del año pasado era azul.



CREEMOS QUE...

#### Demasiados hurtos

total de 321.332 hurtos en los primeros seis meses de este año en España. Algún responsable político quizás tenga la tentación de celebrar estos números porque suponen un descenso -eso sí, de solo un 1,2%- respecto al mismo periodo del 2023. Pero antes debería recordar el punto de partida y rebajar la euforia con otro dato: cada minuto se registra más de un hurto de media. La situación es especialmente delicada en el Prat de Llobregat, o mejor dicho, en el aeropuerto

barcelonés. La intensa actividad diaria en las terminales y el incremento del número de viajeros es un potente imán que atrae a los ladrones y que hincha las estadísticas de este municipio del Baix Llobregat hasta convertirlo en uno de los que el delito experimenta un mayor crecimiento. Cabe valorar las cosas en su justa medida, relativizar si es necesario algunas estadísticas, pero sobre todo es imprescindible adoptar medidas. Sería un gravísimo error tirar la toalla y dar por perdida la batalla contra la multirreincidencia.

#### LOS SEMÁFOROS

### Jordi Galceran Dramaturgo

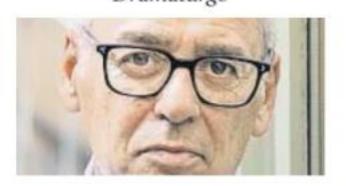

El dramaturgo Jordi Galceran estrena nueva obra en el teatro Borràs, Turisme rural, una comedia de terror con dirección de Sergi Belbel, que no tiene fecha final en la cartelera. / P. 37

#### **Amor Towles**

Escritor

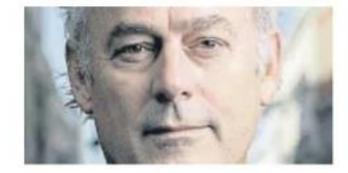

Él estadounidense, tras el éxito mundial de su novela Un caballero en Moscú, se pasa a los cuentos en el volumen Mesa para dos, ambientado en ciudades de EE.UU. en 1999, antes del iPhone e internet. / P. 40

#### Alfredo Prada

Exvicepresidente de Madrid



Alfredo Prada fue condenado ayer a siete años de cárcel por prevaricación en concurso medial con malversación por contratos en la construcción del Campus de la Justicia. / P. 14

#### Tim Cook

Consejero delegado de Apple



La justicia europea ha confirmado que Apple tendrá que pagar 13.000 millones de euros por las ventajas fiscales ilegales concedidas en Irlanda durante un total de veinte años. / P. 52

#### ÍNDICE

| INTERNACIONAL | 3   |
|---------------|-----|
| POLÍTICA      | .11 |
| OPINIÓN       | .18 |
| SOCIEDAD      | 22  |
| NECROLÓGICAS  | 26  |
| VIVIR         | 27  |
| CULTURA       | .37 |
| DEPORTES      | 45  |
| ECONOMÍA      | 50  |

### Internacional

**Guerra en Europa** 

### Lluvia de drones sobre Moscú

Primera víctima mortal en la región en el mayor ataque ucraniano de la contienda



JRI KOCHETKOV / EF

Un hombre pasa frente a un edificio de apartamentos dañado por los drones ucranianos en Rámenskoye, en las afueras de Moscú

GONZALO ARAGONÉS

Moscú. Corresponsal

Un total de nueve regiones de Rusia sufrieron en la noche del lunes al martes uno de los mayores ataques de drones lanzados por Ucra-

nia desde el inicio de la contienda. Los ataques alcanzaron a la provincia de Moscú, donde por primera vez resultaron mortales. Las autoridades de esta región informaron del incendio de edificios residenciales y de la muerte de una mujer tras un impacto en un edificio de viviendas en el extrarradio

de la capital rusa.

Las defensas antiaéreas de Rusia derribaron durante la noche un total de 144 aviones no tripulados, 20 de ellos en el óblast de Moscú, informó el Ministerio de Defensa. Se trata del mayor ataque con drones de Ucrania contra la capital rusa desde el 24 de febrero del 2022, cuando el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, ordenó al Ejército ruso entrar en Ucrania y comenzó el actual conflicto. "Una mujer de 46 años ha muerto" en Rámenskoye, una ciudad de 110.000 habitantes a 30 kilómetros al sureste de Moscú. anunció el gobernador regional, Andréi Vorobiov, en Telegram.

El impacto provocó un incendio en el décimo piso del edificio, que fue controlado rápidamente por los bomberos. Unos cincuenta apartamentos resultaron dañados y los equipos tuvieron que retirar los restos del dron que cayó en la calle. "Esos restos tienen que ser desminados", explicó Vorobiov, por lo que hubo que evacuar temporalmente "a los residentes de cinco edificios vecinos". Al menos otras ocho personas resultaron heridas, y 43 fueron evacuadas a centros de alojamiento temporal.

Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin, reaccionó acusando a Ucrania de atacar a la población civil. "No hay forma de que estos ataques nocturnos sobre barrios residenciales puedan asociarse con acciones militares", dijo Peskov. "El régimen de Kyiv sigue demostrando cuál es su esencia. Son enemigos, y nosotros continuaremos la operación militar especial para protegernos de acciones como esta", añadió, usando la expresión oficial para referirse a la campaña rusa contra Ucrania.

Durante la noche los drones ucranianos atacaron nueve regiones rusas, incluida la provincia de Moscú, pero también las fronterizas Briansk y Kursk. Las defensas aéreas rusas derribaron 144 aparatos en el que es uno de los mayores ataques ucranianos con drones contra territorio ruso.

La mayoría de los drones, 72, se abatieron en Briansk. En otras dos regiones fronterizas, Kursk y Bélgorod, las fuerzas rusas eliminaron 14 y 8, respectivamente. En el óblast de Tula fueron derribados 13; siete en Kaluga; cinco en Vorónezh; cuatro en Lípetsk; y uno en Oriol. Las autoridades de la región de Tula, vecina a la de Moscú, informaron de la caída de restos de un dron en unas instalaciones de combustible y energía, aunque el funcionamiento en las mismas no se interrumpió.

El ataque obligó a enviar equipos de emergencia a varios lugares de la provincia de Moscú y cerca del aeropuerto de Zhukovski y del distrito de Domodédovo, donde se encuentra otro de los cuatro aeropuertos internacionales de la capital rusa.

De hecho, la agencia de aviación Rosaviatsia impuso restricciones durante más de seis horas a los aterrizajes y despegues en esos dos aeropuertos y en el de Vnúkovo, situado en el sudoeste de Moscú. En

Ucrania lanza 144 drones contra nueve regiones rusas, 20 de ellos interceptados cerca de Moscú

Tres de los cuatro aeropuertos de la capital rusa suspenden temporalmente sus operaciones

total 48 vuelos se desviaron a otros aeródromos.

Los restos de uno de los drones abatidos cayeron en el aeropuerto de Zhukovski. Una fuente aeroportuaria dijo a la agencia Tass que en ese momento ya se habían suspendido las actividades, por lo que no causó heridos.

Las fuerzas armadas de Rusia también mantuvieron activo durante la madrugada su arsenal de aviones no tripulados. Según Kyiv, 46 drones kamikazes Shahed, de diseño iraní, atacaron varias regiones ucranianas. Las defensas antiaéreas lograron destruir 38. Según el parte castrense de la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia también lanzó dos misiles, un Iskander-M y un KH-31P.

Ninguno de los dos bandos, que aseguran no atacar nunca a la población civil, suelen hacer comentarios sobre la cantidad y alcance de sus propios ataques o de los drones que tumba el enemigo.

#### Las tropas rusas toman cuatro localidades y siguen su avance en Donetsk

La ofensiva rusa en la provincia ucraniana de Donetsk sigue adelante en dirección a la ciudad de Pokrovsk, un nudo de comunicaciones que puede facilitar a Moscú el control de toda esa región, uno de sus principales objetivos en el este de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso anunció ayer que las fuerzas rusas se han hecho con el control de cuatro localidades: la ciudad de Krasnohórivka, que antes del conflicto tenía 15.000 habitantes; y los pueblos de Galitsinivka, Vodiane y Grigorivka. Este último está a tan solo 22 kilómetros al sureste de Kramatorsk, la segunda mayor plaza fuerte de Ucrania en la región de Donetsk. Las otras tres poblaciones se sitúan a entre 30 y 40 kilómetros de Pokrovsk. Los soldados de Moscú han

avanzado rápidamente hacia esta ciudad en las últimas semanas. Su control supondría un importante golpe para Kyiv, ya que es un importante centro logístico para su ejército. El lunes Moscú reivindicó la toma de otra localidad, Memrik, a 20 kilómetros de Pokrovsk. En una entrevista en la televisión estatal, Serguéi Shoigú, que fue ministro de Defensa ruso hasta mayo y

hoy es secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, afirmó ayer que el ejército ucraniano pierde unos 28 kilómetros cuadrados cada día. Según él, Ucrania intentó frenar la ofensiva rusa en esta zona con su incursión de agosto contra la región rusa de Kursk. "Pero eso no ocurrió. Tenemos suficientes fuerzas y las tropas siguen avanzando", aseguró Shoigú.

### Israel bombardea una zona "segura" de Gaza y mueren al menos 40 palestinos

El ejército reconoce que mató sin querer a una estadounidense en Cisjordania

HELENA PELICANO

El Cairo. Servicio especial

Al Mauasi, una zona designada como "segura" por el ejército israelí dentro de Gaza, sufrió ayer uno de los bombardeos más potentes de la guerra. Según testigos, "cinco o seis bombas" israelíes de gran calibre impactaron sobre el terreno donde se encontraban decenas de tiendas de campañas de desplazados palestinos.

El impacto provocó tres grandes cráteres de nueve metros de profundidad, y según la Defensa Civil de Gaza, controlada por Hamas, provocó la muerte de al menos 40 personas y dejó 60 heridos, una cifra que ha sido rebatida por las autoridades israelíes. La milicia indicó que sus equipos se enfrentaban a "grandes dificultades" para recuperar a las víctimas, muchas de las cuales se cree que estaban durmiendo en el momento del ataque y sus cuerpos siguen enterrados en la arena.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la ofensiva buscaba eliminar a "terroristas importantes de Hamas que operaban dentro de un centro de mando incrustado en la zona humanitaria" de Jan Yunis, situada junto a Al Mauasi.

Entre los objetivos se encontraban Samer Ismail Khadr Abu Daqqa, quien, según las FDI, era el jefe de la unidad aérea de Hamas en Gaza, a Osama Tabesh, "jefe del departamento de observación y objetivos en la sede de inteligencia militar de Hamas", y Ayman Mabhouh, "otro terrorista senior de Hamas". Israel aseguró que todos ellos estaban "directamente involucrados en la ejecución" de los ataques del 7 de octubre. Aun así, ni Hamas ni el ejército confirma-



Uno de los cráteres causados por las bombas israelíes lanzadas sobre la zona "segura" de Al Mauasi

La ONU condena los "ataques aéreos mortales de Israel" y Turquía los califica de "crimen de guerra"

ron la muerte de dichos objetivos. El grupo islamista respondió que las afirmaciones israelíes sobre la presencia de combatientes en la zona humanitaria son "una mentira descarada".

Al Mauasi se ha convertido en

uno de los últimos refugios para decenas de miles de desplazados internos de la franja, que se han visto obligados a cambiar de localización innumerables veces durante el conflicto a causa de las operaciones militares y los bombardeos constantes. Según declararon fuentes palestinas a Afp, el ejército no emitió ningún aviso de evacuación previo.

El enviado de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, Tor Wennesland, condenó firmemente los "ataques aéreos mortales de Israel", y Londres calificó las muertes de "impactantes". Por su parte, el Gobierno turco denunció los hechos como "crimen de guerra" y Egipto, mediador en el proceso de paz, condenó "la continuación de las masacres israelíes".

El conflicto continúa después de prácticamente un año a pesar de que Israel asegura que "nos estamos acercando al fin de nuestras misiones en el sur", aseguró el ministro de Defensa, Yoav Gallant. "El centro de gravedad se está desplazando al norte", hacia el frente de Líbano y Cisjordania, donde se ha recrudecido la violencia.

De hecho, el ejército israelí esti-

mó que era "muy probable" que los disparos de sus fuerzas fueran responsables "indirecta e involuntariamente" de la muerte de una activista turco-estadounidense durante una manifestación en la Cisjordania ocupada hace unos días. Su investigación "ha demostrado que es muy probable que ella haya sido alcanzada indirecta e involuntariamente por disparos de las FDI que no la tenían a ella como objetivo, sino al principal instigador de la revuel-ta", indicó el ejército en un comunicado, en referencia a la muerte de la activista de 26 años Aysenur Ezgi Eygi.

Los hechos ocurrieron el viernes en el pueblo de Beita, en el nor-

#### Zona segura de Gaza



FUENTE: 'The New Humanitarian'

te de Cisjordania, donde se llevan a cabo manifestaciones semanales contra los asentamientos israelíes, considerados ilegales, según el derecho internacional.

Según un informe del Ministerio de Salud de Gaza publicado antes del ataque de ayer, al menos 41.020 personas han fallecido en la franja desde el inicio del conflicto en Gaza, que ha desplazado a casi la totalidad de sus 2,4 millones de habitantes. En Cisjordania, la otra entidad territorial palestina, se estima que han muerto otras 662 personas por disparos de soldados o colonos israelíes.

#### Casi la mitad de Timor Oriental acude a ver al Papa

Unas 600.000 personas, algo menos de la mitad de la población de Timor Oriental, asistieron ayer, bajo un calor abrasador, a una misa del papa Francisco en un parque símbolo de la lucha del país por su independencia de Indonesia. Timor Oriental, excolonia portuguesa, es un país semiinsular de 1,3 millones de habitantes, el 90% de los cuales son católicos. El Papa advirtió a los timorenses ante la influencia del liberalismo occidental con un comentario al final: "Me dijeron que en algunas playas vienen los cocodrilos y tienen la mordida fuerte. Estén atentos a esos cocodrilos que quieren cambiarles la cultura, la historia. Y no se acerquen a esos cocodrilos porque muerden, y muerden mucho", dijo el Papa.



ANTONIO DASIPARU / EFI

## CaixaForum

*Nueva Temporada* 2024 / 2025 La cultura nos transforma y nos enseña a mirar. Y mirar no es tan solo ver. Es descubrir, interpretar y opinar. Porque la cultura nos rodea, nos atraviesa y nos hace sentir vivos.

Esta temporada 2024-2025 en CaixaForum queremos sentir la cultura contigo.

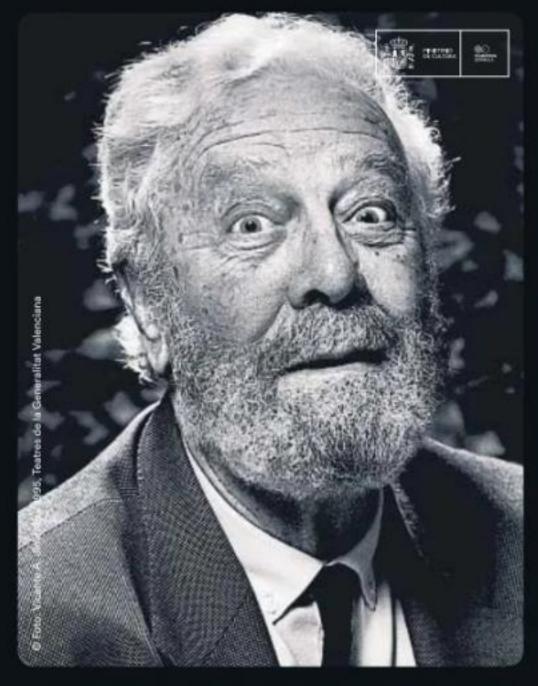





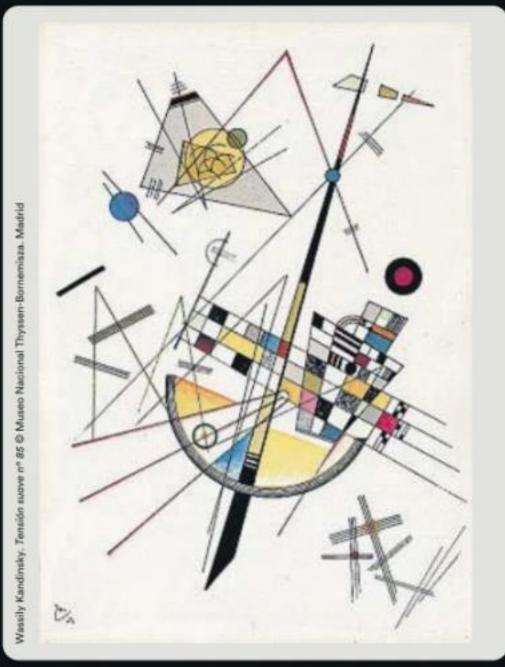





Más información, en caixaforum.org

CRECEMOS EN LA CULTURA



## Los socialistas amagan con no apoyar al nuevo equipo de Von der Leyen

La presentación de la próxima Comisión Europea, aplazada una semana más

BEATRIZ NAVARRO Bruselas, Corresponsal

Ursula von der Leyen no debe dar por garantizado el apoyo de los socialistas europeos a su propuesta de colegio de comisarios. Es la advertencia lanzada ayer, al poco de conocerse que la presidenta de la Comisión Europea (CE) había aplazado la presentación de su nuevo equipo, por la jefa de filas del grupo Socialistas y Demócratas (S&D), Iratxe García, y el presidente del Partido Socialista Europeo (PES), el sueco Stefan Löfven, en un duro comunicado en el que critican su composición y estructura, que consideran demasiado escoradas a la derecha.

Si sus expectativas no se cumplen, "será muy difícil, incluso imposible, apoyar a los comisarios presentados por Von der Leyen", advierten García y Löfven. Las noticias sobre sus planes apuntan a que "podría estar fuera de los márgenes del acuerdo que teníamos con la presidenta Von der Leyen", plantea el presidente del PES, que insiste en que su apoyo a la popular alemana "nunca ha sido un cheque en blanco" y reclama que la próxima Comisión "esté a la altura de sus expectativas".

García, por su parte, pone negro sobre blanco las quejas que tiene sobre el proyecto de Comisión Von der Leyen II. En concreto, le reclama que incorpore en su equipo a Nicolas Schmit, su candidato a presidente de la Comisión Europea en las elecciones europeas de junio. Schmit es luxemburgués y su Gobierno, una coalición de centroderecha, se ha negado a proponerlo como candidato a comisario a pesar de la presión ejercida por los socialistas europeos y ha presentado a un eurodiputado del Partido Popular Europeo (PPE), Christophe Hansen.

Incluso el canciller alemán Olaf Scholz, que aceptó extender el mandato a Von der Leyen a pesar de que el PPE, que no forma parte



SIMON WOHLFAHRT / AFP

Ursula von der Leyen, recibiendo ayer al primer ministro finlandés, Petteri Orpo

"Nuestro apoyo nunca ha sido un cheque en blanco", advierte el presidente del PES a Von der Leyen

de la actual coalición de Gobierno germana, pidió públicamente esta concesión al Gobierno luxemburgués, una imagen embarazosa para su pequeño país vecino. El argumento del PSE es que, desde el 2014, cuando por primera vez los partidos políticos presentaron a sus propios candidatos a presidir la CE como fórmula para fortalecer la democracia, los candidatos

fallidos siempre se han integrado en el nuevo colegio.

Los socialistas también se oponen a los supuestos planes de Von der Leyen de nombrar vicepresidente ejecutivo no solo a un miembro del PES, otro del PPE y otro liberal, sino también a un representante de la derecha radical, Raffaele Fitto, el candidato a comisario designado por la Italia de Giorgia Meloni, miembro de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR). "Ignorar el proceso de los spitzenkandidaten, minar el equilibrio de género en el colegio, colocar como comisario de Empleo a alguien con un cuestionable historial de compromiso con los derechos sociales y meter proactivamente al grupo ECR en el corazón de la Comisión será la receta para perder el apoyo progresista", insiste García.

El grupo socialista europeo mantiene así la presión sobre la presidenta de la Comisión (presente y futura, porque la popular alemana fue confirmada en el puesto en julio) para intentar forzar cambios en su futura composición. Von der Leyen, sin embargo, tiene un margen muy limitado, apenas su capacidad de influencia sobre los gobiernos europeos, para elegir a los miembros del futuro ejecutivo, ya que son designados directamente por los estados miembros. Sus maniobras de última hora le han permitido elevar in extremis hasta 10, sobre 27, la posible cifra de mujeres en la próxima Comisión, una de las más bajas no obstante de los últimos lustros y lejos de su objetivo declarado de formar un colegio paritario.

La decisión de Eslovenia de retirar la pasada semana a su candidato a comisario y presentar otro nombre -la diplomática Marta Kos- es la razón oficial esgrimida por Von der Leyen para haber pedido al Parlamento Europeo aplazar hasta el próximo martes la presentación de su nuevo equipo, pues la nueva aspirante debe ser confirmada ahora por el Parlamento del país transalpino. Problemas de procedimiento aparte, sigue sin tener lista la estructura y el reparto de carteras de la próxima Comisión, que necesita la luz verde de la Cámara para iniciar su andadura.

Más allá de la insistencia de los

#### Los socialistas observan que faltan mujeres en el nuevo colegio, al que ven escorado a la derecha

socialistas en contar con Schmit y las críticas al perfil elegido para la cartera de Empleo, también los liberales y ecologistas recelan de la idea de que Fitto sea vicepresidente mientras los populares mantienen la presión sobre Von der Leyen, su candidata, para que no ceda excesivas cuotas de poder al resto de familias políticas europeas y asegurarse de que retienen carteras clave como por ejemplo la de Acción Climática. A petición de la presidenta de la Comisión, el Parlamento Europeo anunció ayer que ha aplazado al 17 de septiembre su encuentro para hablar de la composición de su futuro colegio. Solo entonces se iniciará el proceso de confirmación, que arranca con el escrutinio de los intereses financieros de los candidatos a comisarios, prosigue con un examen individual a cada uno de ellos y culmina con un voto sobre el conjunto del equipo.

El temor a que la Eurocámara rechace al nuevo equipo ha llevado en el pasado a retirar a ciertos candidatos, y en lista de Von der Leyen fuentes parlamentarias identifican dos eslabones débiles: el húngaro Olivér Várhelyi, actual comisario de Ampliación, conocido como el hombre de Orbán en Bruselas, y el socialista maltés Glenn Micallef, de 35 años, por falta de experiencia política. Durante las audiencias no es extraño que surjan sorpresas, de ahí que la posibilidad de un aplazamiento de un mes en el inicio del mandato de la nueva Comisión, previsto oficialmente para el 1 de noviembre, esté ganando enteros en los últimos días en Bruselas.

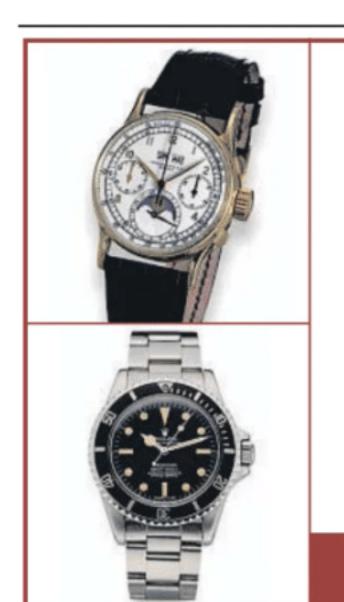

### COMPRO RELOJES COMPRO BRILLANTES

-Joyería Gracia desde 1980 -

**ESPECIALISTAS EN:** 

RELOJES GRANDES MARCAS · BRILLANTES · JOYAS ANTIGUAS Y DE ÉPOCA · MONEDAS

PAGAMOS AL CONTADO Y AL MEJOR PRECIO MÁS DE 40 AÑOS EN LA COMPRA-VENTA NOS AVALAN

www.joyeriagracia.com
PASEO DE GRACIA 46 - TIENDA · BARCELONA

932 155 551



# Ja Sóc aquí.



Tasts units de Catalunya



### El Gobierno laborista británico suelta a casi dos mil presos

La saturación de las cárceles da la libertad a los reos que han cumplido un 40% de la condena

RAFAEL RAMOS

Londres. Corresponsal

La saturación de las prisiones ha hecho que los chistes al respecto sean tan frecuentes en el Reino Unido como antiguamente los de Lepe en España. "Últimas plazas disponibles en vista de la extraordinaria demanda, no se pierdan la oportunidad de conseguir una o será demasiado tarde", decía hace un par de meses el chiste de Matt, el viñetista que diariamente hace reir en las portadas del conservador The Daily Telegraph.

Pues bien, el momento ha llegado, ya es demasiado tarde. Los 88.500 lugares disponibles en las cárceles del país -el equivalente de la población de Cornellà de Llobregat- se han cubierto en su totalidad, y para admitir nuevos presos -siempre hay delincuentes- el Gobierno laborista de Keir Starmer se ha visto obligado a poner en libertad a varios miles de ocupantes de las celdas, considerados de baja peligrosidad y que ya habían cumplido por lo menos el 40% de la condena.

El plan había sido anunciado en julio, al día siguiente de la llegada



Un preso liberado ayer de la cárcel de Pentonville, en Londres

de Keir Starmer a Downing Street, pero empezó a implementarse ayer con la salida de la cárcel de 1.750 reos que estarán sujetos a un toque de queda, llevarán una pulsera magnética y tendrán la libertad condicional supervisada por un funcionario. Un escenario que no es ideal, pero mejor que dormir cada día entre rejas. El Gobierno ha necesitado ocho semanas para preparar el terreno con los directores de las cárceles.

El problema inicial con el que se han tropezado las autoridades es que muchos de los puestos en li-bertad carecen de familia y un lugar donde dormir, con el consiguiente riesgo de que se sumen a la población cada vez mayor sin techo que hay en las ciudades británicas. Algunos van a ser reubicados con familias de manera temporal, a otros se les albergará en hoteles baratos, igual que a los solicitantes de asilo político. Con la certeza de que la prensa conser-vadora pondrá el grito en el cielo, y también los habitantes de las localidades que los tengan de vecinos. Asociaciones de víctimas han advertido ya del "peligro que pueden constituir para mujeres y niños", y partidarios en general de la rehabilitación señalan que el apresuramiento en ponerlos en la calle antes de que estén preparados puede resultar contraproducente y hacer que reincidan.

"Hemos heredado un sistema de prisiones colapsado por la dejadez y falta de previsión del anterior gobierno -afirma la ministra de Justicia, Shabana Mahmood-. No es algo que quisiéramos hacer, pero sí la única opción disponible

#### 16-17 septiembre 2024 AUTENTICA PREMIUM FOOD FEST Sevilla - FIBES

### Valores Mediterráneos

Origen | Producto | Sostenibilidad

La plataforma de negocios de alimentación y bebidas para el sector retail, gran distribución, horeca y alta gastronomía









300 SPEAKERS



**AUDITORIOS** 



**PACO MORALES** Chef y empresario

Noor 3 \* 3



MATILDE GARCIA DUARTE Presidenta ANGED



**JAVIER OLLEROS** Chef y empresario Culler de Pau 2 \* 3 \*



MACA DE CASTRO Chef y empresaria Maca de Castro 1 \* 3 \*



**LUIS MIGUEL SÁNCHEZ** Director de compras Coviran



YOLANDA AGÜERA Directora de Compras, I+D y Calidad



**ENRIQUE MONZONIS** Dirección Innovación Grupo Eroski



ÁNGELES ORANTES-ZURITA Directora General La Cueva de 1900



JOSÉ MIGUEL FLAVIÁN Founder GM&Co



YOLANDA FERNÁNDEZ Directora de RSC, RRII v Comunicación Externa Alcampo



LAUREANO TURIENZO Presidente Asociacion Española del

Retail



**FELIPE MEDINA** Secretario General **ASEDAS** 



























PROVEEDOR OFICIAL

En colaboración con



Auténtica es un evento de











#### De la polémica medida están excluidos los culpables de violación, delitos sexuales y abusos domésticos

dadas las circunstancias. La alternativa a soltar a presos sería un absoluto derrumbe de la ley y el orden, en el que los tribunales no podrían celebrar juicios ni la policía detener a nadie". El salvaje Oeste, por mucho que cárceles como Pentonville no sean junglas al estilo de Nakala en Congo, o la de Fox River (escenario de la serie de televisión Prison break).

El objetivo de la Administración es liberar lo antes posible 5.500 camas de prisión. Los 1.750 reos soltados ayer son la avanzadilla, con la intención de hacer lo mismo con otros quinientos cada semana. De la promoción están excluidos los violadores, los condenados por abuso doméstico y responsables de delitos violentos con una pena de al menos cuatro años, aunque la posición de estos últimos será reconsiderada si no se han creado suficientes plazas.

El Gobierno laborista ha decidido no informar de la puesta en libertad de los reos a las víctimas de sus crímenes para que no cunda la alarma, pero los beneficiarios de la medida no podrán alejarse a más de una determinada distancia de donde residan o trabajen. Con la medida, a pesar de los costes de alejamiento, el Estado se ahorrará 250 millones de euros.



onsigue tu pase con un 50% de descuento!

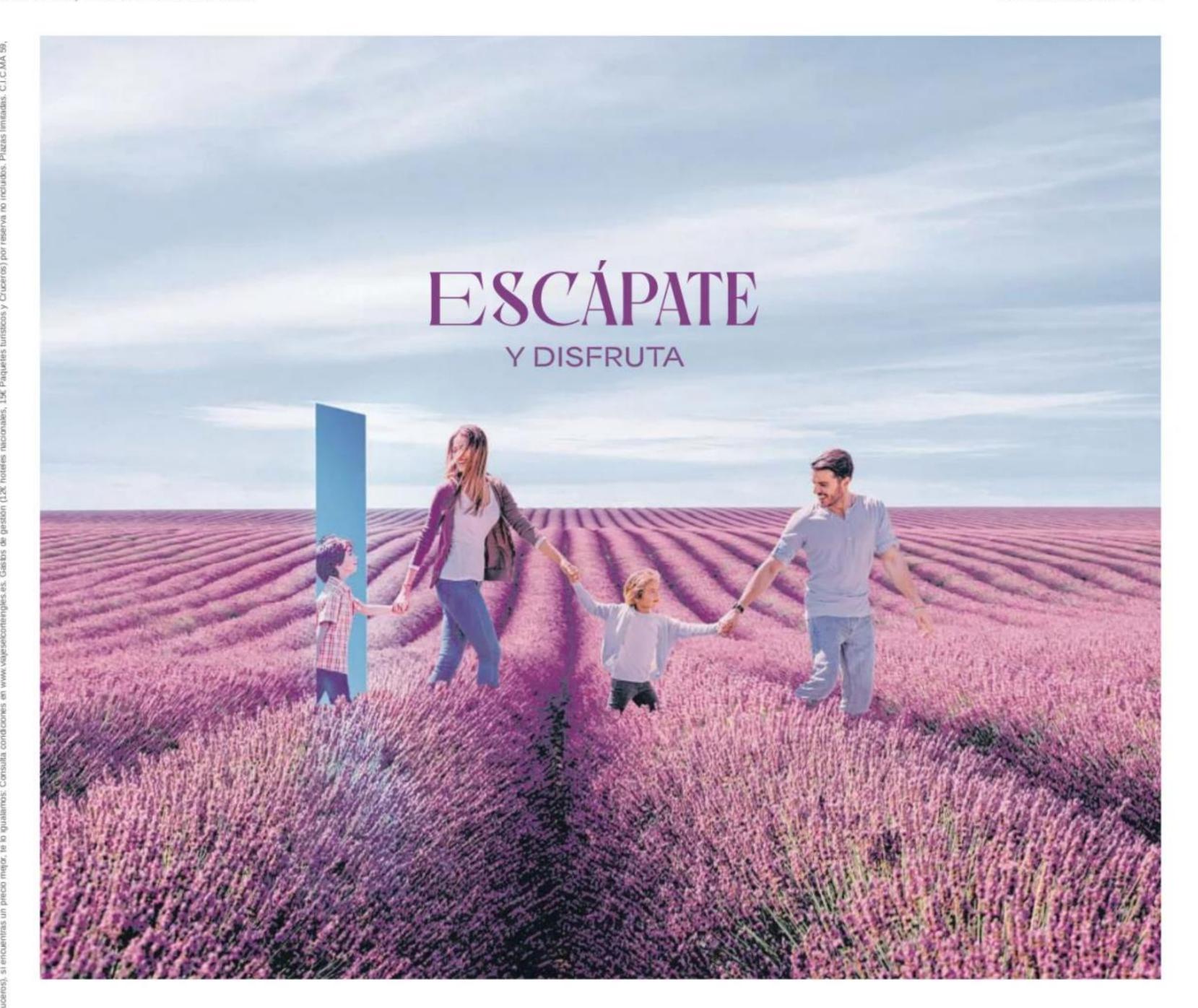



NIÑOS GRATIS O CON GRANDES DESCUENTOS



RESERVA POR 15€



SI ENCUENTRAS UN PRECIO MEJOR, TE LO IGUALAMOS



1.095€

PAGO EN 3 MESES\*

– COSTAS –

Salou | Costa Dorada Hotel 4\*

4 días | 3 noches

83€

Peñíscola | Costa de Azahar

Hotel 4\* 4 días | 3 noches

105€

— ISLAS —

Mallorca Hotel 3<sup>+</sup> + **≭** 

4 días | 3 noches Desde Barcelona

**Gran Canaria** 

Hotel 3\* + X 4 días | 3 noches Desde Barcelona

200€

194€

———— EUROPA ————

Hotel 3\* + 💥 4 días | 3 noches

**Paris** 

Desde Barcelona

—— CRUCEROS —

Crucero por Italia y Francia

Costa Fortuna | Costa Cruceros 5 días | 4 noches

Puerto de embarque Barcelona

— PUENTE DE NOVIEMBRE –

Viena

Hotel 3\* + 💥

4 días | 3 noches Desde Barcelona

322€

292€

349€

——— PUENTE DE DICIEMBRE ———

Mercadillos Navideños en Baviera y El Tirol

Hoteles 3\*/4\* + 🛪

4 días | 3 noches Salida 5 de diciembre

Desde Barcelona

Incluye desayuno

Producto TUI

- LAPONIA ----

La Mágia de Rovaniemi y el Iglú de cristal

Hoteles 4\* + 🛪 5 días | 4 noches

Salidas 30 de noviembre, 7 y 14 de diciembre y 4 de enero

Desde Barcelona 2.485€
Incluye desayuno y una noche en Iglú de Cristal

Producto TUI



## El exministro Sangiuliano, investigado por malversación y revelar secretos

Meloni quiere pasar página del escándalo por el acceso de la amante a reuniones

ANNA BUJ Roma. Corresponsal

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, está tratando de pasar página con rapidez del escándalo que ha forzado la dimisión de su exministro de Cultura, Gennaro Sangiuliano, por dar acceso a su amante a reuniones oficiales. Pero no lo tendrá tan fácil. Ayer se supo que Sangiuliano está siendo investigado por la Fiscalía de Roma por los delitos de malversación y revelación de secretos. También está siendo indagado por los mismos motivos por el Tribunal de Cuentas del Lacio, la región de la que forma parte la capital italiana, que quiere comprobar que el hasta hace poco titular de Cultura no recurrió a dinero público para financiar los viajes de su acompañante.

La investigación parte de la denuncia presentada por el líder de los Verdes, Angelo Bonelli, que forma parte del bloque de la oposición progresista. Es una consecuencia lógica después de que Sangiuliano no tuviera más remedio que presentar su dimisión, el viernes pasado, ya que Maria Rosaria Boccia, una mujer de 41 años, se está dedicando a airear los trapos sucios tanto en las redes sociales como en todos los medios que se lo permiten.

Sangiuliano justificó que su paso atrás tenía el objetivo de tener las manos libres para defenderse de las acusaciones de Boccia, una mujer que hasta hace pocas semanas era una completa desconocida pero que ahora ya amasa más de 130.000 seguidores en su cuenta de Instagram. La amante explicó que fue nombrada asesora en el ministerio, algo que al principio el investigado negó, pero después, acorralado por los e-mails y las fotografías que fue publicando Boccia que llegó a grabar los interiores del Parlamento con unas gafas con cámara oculta- reconoció en televisión que habían mantenido una relación senti-



ETTORE FERRARI / EFE

Gennaro Sangiuliano y su mujer, Federica Corsini , el pasado 27 de agosto en Venecia

mental y había meditado darle este cargo, pero se echó atrás por ser un conflicto de intere-

Estos días la mujer ha continuado al ataque. Ha contado que el ministro la llamó con el teléfono en altavoz para que

#### "Mi idea sobre cómo una mujer debe ganarse espacio en la sociedad es la opuesta", atacó la premier

escuchase una discusión con su mujer donde quedaba claro que era ella quien no quería el nombramiento. También ha dicho que quien sí tiene conflictos de intereses es una directora de orquesta que dará un concierto en el próximo G-7 de Cultura y que cobra 30.000 euros anuales como asesora del ministerio, o que ha escuchado llamadas de otros miembros del Ejecutivo. Además, Boccia ha acusado a Meloni de sexista por tratarle "con arrogancia" y referirse a ella "sin nombre y apellido", solamente llamándole "esta persona".

"Mi idea sobre cómo una mujer debe ganarse un espacio en la sociedad es diametralmente opuesta a la de esta persona", respondió la primera ministra desde el foro económico de Cernobbio.

Meloni, tras nombrar inmediatamente a Alessandro Giuli como nuevo ministro de Cultura –un periodista con un pasado como militante en un grupo juvenil de extrema derecha, hasta ahora al frente del museo Maxxi–, quiere dar el mensaje de que el cambio no tendrá consecuencias en el Ejecutivo. El golpe es importante, porque Meloni, que buscaba la imagen del Gobierno más estable en décadas, era reacia a modificar el Gabinete hasta el final de legislatura.

También lo deberá hacer para sustituir al ministro de Asuntos Europeos, Raffaele Fitto, designado como el candidato italiano para la próxima

#### La líder de Hermanos de Italia cierra filas y asegura que el Gobierno no sufrirá las repercusiones del caso

Comisión Europea.

Para evitar más contratiempos, la premier convocó a una comida en Palacio Chigi a los líderes de los otros partidos de su coalición, Antonio Tajani y Matteo Salvini. El objetivo: cerrar filas y dejar claro que no se quiere volver a encontrar ante una situación similar.

#### Polonia carga contra Alemania por endurecer el control de sus fronteras

VARSOVIA Agencias

El primer ministro polaco, Donald Tusk, criticó ayer la decisión de Alemania de endurecer los controles en sus fronteras terrestres tras los recientes ataques mortales con cuchillos cometidos por solicitantes de asilo, lo que ha elevado la preocupación sobre la inmigración en un país donde la ultraderecha se va abriendo paso en las urnas. "Estas acciones son inaceptables desde el punto de vista polaco", declaró Tusk. "Hoy necesitamos el apoyo total de Alemania y de toda la UE cuando se trata de ayudar a organizar, financiar y armar la frontera oriental, también en el contexto de la migración ilegal", añadió.

Tusk insistió en que lo que Polonia necesita no son controles más estrictos en su frontera con Alemania, sino más compromiso de Berlín y otros para asegurar la frontera exterior de la UE. "En las próximas horas nos pondremos en contacto con otros países afectados por las decisiones de Berlín para consultas urgentes sobre las medidas a nivel de la UE", indicó. También dijo que la decisión fue una reacción a las políticas alemanas fallidas en materia de inmigración, no a los fracasos del lado polaco.

Las relaciones entre Polonia y Alemania han mejorado desde que la coalición proeuropea de Tusk llegó al poder en diciembre, pero hay preocupación en Varsovia por la renuencia de Berlín a comprometerse con la financiación conjunta de la UE para la defensa y el fortalecimiento de la frontera oriental del bloque. Polonia se enfrenta desde el 2021 a una crisis migratoria orquestada por Bielorrusia y Rusia.

Alemania anunció el lunes planes para imponer controles más estrictos durante seis meses a partir de la semana que viene en todas las fronteras terrestres del país, que forman parte del espacio Schengen de libre circulación.

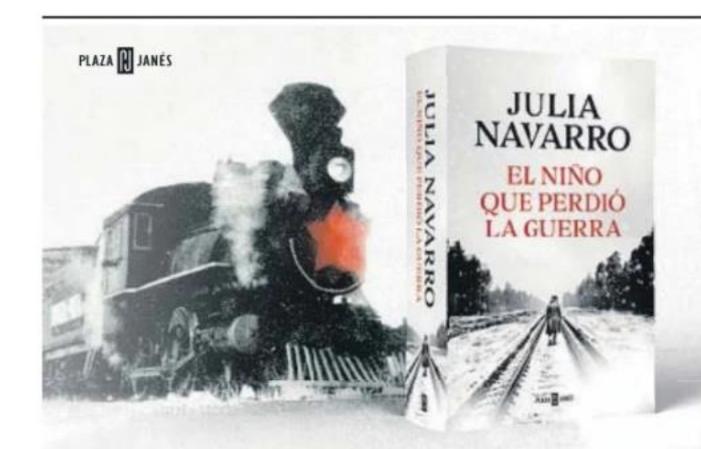

LA NUEVA NOVELA DE
JULIA NAVARRO
NIÑO DOS PAÍSES

UN NIÑO. DOS PAÍSES. DOS IDEOLOGÍAS.

Se puede perder una guerra, pero se puede ganar la libertad.



### Política

**Onze de Setembre** 

## Catalunya celebra una Diada en pleno inicio de un cambio de ciclo

Illa reivindica "poner el acento en aquello que nos une" para crear "oportunidades"

LA CRÓNICA

SILVIA ANGULO Barcelona



La Diada Nacional llega hoy en unas circunstancias políticas diferentes a las vividas en los últimos doce años. No es solo que el PSC gobierne en solitario y que haya llegado a la presidencia de la Generalitat tras un pacto entre los socialistas catalanes y ERC. El Onze de Setembre también viene marcado por la desmovilización y desafección que sufre el independentismo con un desapego más que palpable entre la ciudadanía y los partidos de este espacio político que están pendientes de sus procesos de reorganización.

En su primer mensaje institucional con motivo de la patriótica jornada, Illa lanzó un mensaje inclusivo. "La Diada nos pertenece a todos los catalanes y a todas las catalanas", al tiempo que remarcó que es un "momento para compartir y reencontrarnos". Ni una mención a la financiación singular pactada para la investidura con los republicanos, que tantas ampollas está levantando entre las comunidades gobernadas por el PP y también en algunas del PSOE.

Sí que habló de inmigración, educación, vivienda, universidades, tejido empresarial, el sector alimentario y de "optimismo y esperanza". El president reivindicó la Catalunya plural y diversa. "Todo el que venga a mejorar Catalunya es catalán, con los mismos derechos y los mismos deberes que tenemos todos nosotros", defendió. Una frase que ya había lanzado hace una semana desde el atril del Parlament cuando respondió a la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que había menospreciado a la diputada de ERC, Najat Driouech, por portar hiyab.

En su discurso aseguró que "no se puede cerrar los ojos a la realidad del fenómeno migratorio" y recordó "a las generaciones venidas de otros pueblos de España y otros puntos del mundo" que han



LALI PUIG

Galardón. El Parlament entregó su medalla de oro al monasterio de Montserrat, que cumple su milenario, por convertirse "en el principal icono de la identificación de un pueblo"

El president no menciona la financiación singular y habla de educación, vivienda e inmigración

"Catalunya es una tierra de acogida y solidaria, y ahora volverá a ser ejemplar", dice Illa

contribuido con su trabajo a que "Catalunya se haga a sí misma". "Una tierra de acogida y solidaria, y ahora volverá a ser ejemplar", apuntó.

Illa también hizo referencia a los cambios económicos, sociales, geopolíticos, tecnológicos y me-

dioambientales que sufre el mundo para "poner el acento en aquello que nos une" y "aprovechar las oportunidades". Enumeró la educación, la vivienda, los salarios dignos y la igualdad entre hombres y mujeres como grandes retos que debe encarar su Govern, que acaba de echar a andar. "Catalunya es un proyecto colectivo que nos vincula a todos y a todas sin distinciones", concluyó, antes recordando el atentado de Nueva York del 11 de septiembre del 2001 y la muerte de Salvador Allende en 1973.

Illa habló desde el Palau de la Generalitat, al lado de las cuatro columnas de la Llotja de Llevant, evocando las cuatro barras de la senyera y al fondo el busto de Josep Tarradellas, obra de Josep Maria Subirats.

Una nueva escenografía en una Diada cuyos actos institucionales apenas han sufrido variaciones respecto a los organizados por el expresident Pere Aragonès. Los Las declaraciones de Llach contra ERC han dolido en las filas republicanas por su beligerancia

En la calle se realizarán manifestaciones en Barcelona, Girona Lleida, Tarragona y Tortosa

socialistas han preferido no hacer cambios este primer año para no generar más ruido del necesario y sin apenas tiempo para modificar la celebración –llegaron hace apenas un mes al Govern– se han ajustado a lo que ya estaba planificado por los republicanos.

Esta mañana, Illa acudirá como ya es habitual al monumento de Casanova y, ya de noche, al acto institucional que se celebra en el monumento de las Quatre Columnes de Puig i Cadafalch en Montjuïc.

En la calle, Omnuim y ANC buscarán reactivar al independentismo, en un momento en el que, según el Centre d'Estudis d'Opinió, el sentimiento de catalanidad ha caído en la última década en todas las edades, tanto entre los hablantes de catalán como de castellano. También la independencia recibe menos apoyos. En el último barómetro publicado el pasado junio, se situaba en el 40%, el porcentaje más bajo de la serie.

En la calle se celebrarán casi de forma simultánea cinco manifestaciones repartidas por Tarragona, Lleida, Girona, Tortosa y Barcelona, siendo la capital catalana la ciudad en la que se espera reunir a más personas. La asistencia a ellas es una incógnita, y tanto ERC como Junts acudirán a ellas, pese a que la desunión entre las formaciones es más evidente que nunca. También con las entidades independentistas. Las declaraciones lanzadas por el presidente de la Assemblea Nacional Catalana, Lluís Llach, contra los republicanos a cuenta del pacto con el PSC han dolido en las filas de ERC, que dicen no entender tanta beligerancia contra ellos.

Las formaciones independentistas ya hace tiempo que no hablan de unidad, y desde antes de las elecciones se encuentran inmersas en una lucha por el espacio político y en un ambiente de continuas acusaciones cruzadas. Tampoco ayuda el proceso de reorganización interna que sufren Junts y ERC -inmersa en una dura pugna por el liderazgo que está desgastando al partido- y que concluirá con los congresos nacionales de octubre y noviembre. Ni la financiación singular, que los posconvergentes también llevaban en su programa electoral, ha conducido a engrasar las relaciones entre los dos partidos. Al contrario, es otro motivo de disputa.



Primera revisión gratuita

4. 900 131 002 www.ioa.es



#### **Onze de Setembre**

Durante la Guerra Civil, el entonces conseller fue al Fossar de les Moreres para mostrar su nacionalismo

### Las Diades que Tarradellas rehusó

**JOAN ESCULIES** 

Barcelona

e regreso del largo exilio, en septiembre de 1978 Josep Tarradellas conmemoró el día nacional de Catalunya acompañado de su gobierno de unidad. El pacto con la monarquía para que los catalanes recuperaran la Generalitat había sellado su imagen de político pactista, dialogante y conciliador. No siempre fue así. Ni siempre como gobernante celebró la Diada junto al ejecutivo. En los años 1937 y 1938 prefirió ir al Fossar de les Moreres, punto de concentración del separatismo.

Al empezar la Guerra Civil, Tarradellas, como conseller primer, y el presidente Lluís Companys aprovecharon la revuelta desencadenada en la retaguardia catalana para colocar a Catalunya en una situación casi confederal en el marco de la Segunda República. Ambos consideraban que el alzamiento rebelde y la alteración política posterior rompía el pacto estatutario vigente.

Durante la negociación del Estatut de Autonomía aprobado en el año 1932, las Cortes habían recortado el anteproyecto presentado por los diputados catalanes. Tarradellas y Companys vieron en el estallido de la guerra una oportunidad para aumentar las competencias estatutarias, sobre todo económicas y de orden público. En gran medida porque, de no haberlo hecho, es probable que Catalunya y la República hubieran caído antes.

El transcurso de la guerra y las desavenencias entre aquellos que se afanaban por vencer a los rebeldes y los que, además, querían hacer su revolución, subvirtiendo el orden social, desembocaron en los hechos de mayo de 1937. El enfrentamiento, grosso modo, entre ERC, PSUC y Acció Catalana, de un lado, y la CNT-FAI y POUM, del otro, debilitó a la Generalitat. Los primeros necesitaron



Discurso de Companys el Onze de Setembre de 1937 ante el monumento a Casanova con su gobierno

de la asistencia del gobierno de la República, establecido en València, para imponerse.

A partir de entonces, su nuevo presidente, el socialista Juan Negrín, con el apoyo creciente del Partido Comunista de España, lo aprovechó para recuperar de forma progresiva las atribuciones competenciales perdi-

#### Al regreso del exilio, el pacto para recuperar la Generalitat le dio la imagen de dialogante; no siempre fue así

das e ir más allá. Tarradellas, como conseller de Finanzas, se trasladó en varias ocasiones a València para parar el golpe e intentar mantener las competencias. Sobre todo, la niña de sus ojos, la Comisión de Industrias de Guerra. A menudo lo hizo acompañado del conseller de Economía, el comunista Joan Comorera.

En cada reunión, el dirigente del PSUC se alineó con los intereses del PCE y, por lo tanto, con los del gobierno Negrín, con la pretensión de ganar peso en el govern de la Generalitat en detrimento de ERC y de participar en las industrias de guerra, que controlaban Esquerra y la CNT. El comunista era la bestia negra de Tarradellas en el ejecutivo catalán.

Además, la pretensión de Companys de aparecer como un presidente por encima de los partidos hacía que no utilizara su voto cualitativo, que habría decantado la balanza de las decisiones del ejecutivo hacía su propio partido. Eso favorecía la posición del PSUC. Tarradellas, que quería reforzar a

ERC y pronto sería el secretario general del partido, se subía por las paredes. Esta fue, en esencia, su principal discrepancia política con Companys durante la guerra.

En septiembre de 1937, la Generalitat veía un horizonte de pérdida de atribuciones, y Tarradellas decidió mostrar su vertiente más nacionalista. La noche del día 10 fue con los compañeros de la Joventut Nacionalista La Falç a la estatua de Rafael Casanova y también al Fossar de les Moreres. La entidad, entonces adherida a ERC, se había fundado en el año 1918 en la eclosión de las juventudes separatistas después de la Pri-

#### El 1937 y 1938 no hizo la ofrenda a Casanova con todo el ejecutivo para no ir con los consellers comunistas

mera Guerra Mundial. Tarradellas desde entonces era uno de sus miembros.

La Falç era una de las entidades con más afiliados del mundo separatista y habitual del Fossar, donde se había enterrado a algunos defensores de Barcelona durante el asedio de 1714. Desde comienzos del siglo pasado es el punto donde se reúne el separatismo, y al que los políticos catalanistas moderados procuran no ir, entre otras razones para no ser abucheados. La noche del 10 de septiembre de 1937, Tarradellas, convertido en un férreo defensor del autogobierno, pronunció un discurso, muy aplaudido, en el que abogó por "sentir Catalunya".

Al día siguiente se negó a acompañar al gobierno a la ofrenda a Casanova para no ir con consellers comunistas como Comorera y Rafael Vidiella. Así lo certifican las fotografías de aquella Diada que conserva el Arxiu Nacional de Catalunya, aunque la prensa amiga lo escondió e incluyó el nombre de Tarradellas entre los asistentes. Aquel día, él mismo dejó constancia de su motivación en unas notas que se guardan en el Arxiu Montserrat Tarradellas y Macià.

"Debido a las campañas producidas por los comunistas, pública y privadamente, contra mi persona y principalmente contra los intereses de Catalunya, porque creo que en estos momentos ellos son los que los combaten más y quienes con sus campañas cerca del gobierno de València tienden a minimizarla cada día más", escribió. "No quiero ir junto a gente que considero traidora a Catalunya, pues hacen exactamente la misma política que podría hacer cualquier unión monárquica nacional -el partido que apoyaba al dictador Miguel Primo de Rivera- de antes de la República".

Un año después, en 1938, la situación competencial era mucho peor para la Generalitat, y el conseller Tarradellas volvió al Fossar de les Moreres. Al día siguiente tampoco fue a la ofrenda a Casanova con el gobierno. Lo hizo solo como secretario de ERC, para marcar perfil. Tendría que esperar cuarenta años para volver a conmemorar el 11 de septiembre en Catalunya. Pero, entonces, el exilio y la gestión de su retorno le habían cambiado la imagen política.

## La ANC y Òmnium buscan "reactivar el independentismo de base"

ÀLEX TORT Barcelona

Hasta cinco manifestaciones convocadas para la misma hora han planteado para la Diada la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y cinco entidades más. Por la tarde, en un margen de tiempo que va desde las 16 horas hasta antes de caer la tarde, el independentismo buscará hacerse notar en Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y Tortosa. Pero también pretende "reactivar el independentismo de base", como expresó ayer la ANC.

Con esta declaración y el lema de las manifestaciones, "Volvamos a las calles", dejan claro que hay una desafección entre la sociedad civil soberanista y los partidos independentistas.

Con todo, las entidades presentaron en julio estas manifestaciones exhibiendo una unidad que no va mucho más allá de la voluntad de salir adelante para alcanzar la independencia y la intención de denunciar "los agravios" que sufre Catalunya "por el hecho de pertenecer al Estado español". Entre los partidos la unidad es inexistente. Ayer, Junts mismo acusaba a ERC de imposibilitarla.

Las disputas, además, siguieron aflorando también ayer con unas declaraciones de Lluís Llach, presidente de la ANC, en las que no dejó claro si aceptaba la presencia de la formación islamófoba Aliança Catalana en las manifestaciones. Miembros de la CUP censuraron a Llach. También de ERC. La Assemblea emitió un comunicado poco después aclarando que "Aliança Catalana no es bienvenida a una manifestación como la de este" Onze de Setembre.

Además de estas manifestaciones hay más actos. Entre otros, por la mañana, la ofrenda floral de partidos y entidades ante el monumento a Rafael Casanova en Barcelona. Omnium organiza durante casi todo el día su propio acto en el Arc de Triomf, con intervenciones políticas incluidas. ERC también se reúne en la calle Bruc, y a las 22 h el Govern de Salvador Illa encabezará el acto institucional ante las cuatro columnas de Puigi Cadafalch. Y la CUP se reunirá con la izquierda anticapitalista independentista por la tarde para ir de la plaza Urquinaona a la plaza Comercial.

### Llarena mantiene la malversación contra Puigdemont

El instructor confirma la no aplicación de la amnistía para el expresident, Comín y Puig

consellers se puede entender co-

mo que han obtenido un enrique-

cimiento porque pagaron el 1-0

con fondos públicos en vez de ha-

cerlo con dinero privado, es decir,

de sus bolsillos, y los emplearon

para llevar a cabo un acto declara-

do ilegal y promovido por sus in-

de este tipo de enriquecimiento

que, a su juicio, podrían ser com-

parables con lo ocurrido durante

el procés, como pagar con dinero

público la comida que consumi-

rán los doscientos cincuenta invi-

tados a una boda, o sufragar con

Llarena pone algunos ejemplos

tereses particulares.

**CARLOTA GUINDAL** 

Madrid

El instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, ha confirmado en su última resolución su decisión de no aplicar la amnistía a los procesados por un delito de malversación de caudales públicos para organizar el referéndum del 1 de octubre del 2017. El magistrado del Tribunal Supremo desestimó ayer los recursos planteados por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig, así como por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, contra su auto, de 1 de julio, en el que declaró no aplicable la amnistía.

La resolución dictada ayer puede ser ahora recurrida ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, aunque mientras tanto sigue vigente la orden nacional de detención que pesa sobre ellos, lo que les impide regresar a España sin ser arrestados.

Para Llarena, la ley de Amnistía establece que no puede ser aplica-



LLIBERT TEIXIDÓ

Carles Puigdemont

#### El juez señala al legislador como el responsable de que el expresidente catalán no sea amnistiado

da cuando existe un "propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial" a través de fondos públicos, lo que entiende que ocurre con Puigdemont y el resto de procesados.

Llarena explica que el problema ha sido del legislador al incluir restricciones a la hora de declarar amnistiable el delito de malversación. Es decir, el magistrado no hubiese tenido más remedio que amnistiar al expresidente si en la ley se amnistiara todos los delitos de malversación, sin límites, o que se hubiese concretado únicamente como excepción el aumento de riqueza gracias a fondos públicos.

Sin embargo, considera que el caso de Puigdemont y los otros excargo a caudales públicos la adicción a las drogas, o domiciliar en las cuentas públicas todos los gastos domésticos de agua, luz, gas, teléfono o seguro que correspondan a una vivienda particular.

Los procesados –recoge el auto– "decidieron cargar a los fondos públicos aportados por los contribuyentes el coste" del referéndum del 1-O, que era un empeño no solo ilegal y contrario a la Constitución y al Estatut de Catalunya, sino ajeno a sus responsabilidades de gobierno y a las competencias de la Generalitat.

Llarena plantea en su auto qué hubiese pasado si algo así lo hubiesen hecho los jueces. Argumenta que si un juez que presidiera una asociación judicial decidiera organizar un viaje para que todos los integrantes de esa asociación pudieran conocer el Tribunal de Luxemburgo decidiendo también domiciliar los gastos del viaje en las cuentas bancarias de uno o varios órganos judiciales, "los recurrentes no dudarían de que los desembolsos redundaron en beneficio personal" de esos jueces".

### Archivada la querella del denunciante de torturas del franquismo en 1975

**MADRID** Agencias

La titular del juzgado de instrucción número 50 de Madrid ha archivado la querella interpuesta por Julio Pacheco Yepes contra sus presuntos torturadores de agosto de 1975 porque los delitos han prescrito. Se trata del único afectado por este tipo de hechos que ha podido declarar ante un juez en virtud de la ley de Memoria Democrática aprobada en el 2022. Lo hizo el 15 de septiembre del 2023.

La magistrada tiene en cuenta un auto del Tribunal Constitucional de este año que cerraba la vía judicial en España a una querella similar.

Entidades como Amnistía Internacional, Ceaqua o Irídia, que está detrás de la querella, consideran que la ley de Memoria Democrática sigue siendo insuficiente para acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo, ya que todas las querellas presentadas con posterioridad a la entrada en vigor de la norma han sido inadmitidas o archivadas. Estas entidades ya han presentado un recurso ante la Audiencia de Madrid contra el archivo de la querella.

El Constitucional considera en el auto que ha provocado el archivo de la causa que la ley de Memoria Democrática no sustituye a este tribunal en la interpretación de los derechos fundamentales y que su articulado es insuficiente y no habilita para investigar los crímenes franquistas.•

## Modificación Servicios Tarragona

Entre el 1 de octubre y el 2 de marzo de 2025, con motivo de las obras que Adif realiza en el Corredor Mediterráneo, Renfe establecerá un plan alternativo de transporte por carretera entre Sant Vicenç de Calders, Tarragona y Salou / Port Aventura para los viajeros de las líneas de los Regionales del Sur.

La línea R16 dispondrá de autobuses directos entre L'Hospitalet de l'Infant y Sant Vicenç de Calders;

Las líneas R14 y R15 se desviarán por la línea de Sant Vicenç de Calders-La Plana de Picamoixons.

Se pueden consultar los nuevos horarios en rodaliesdecatalunya.cat y renfe.com

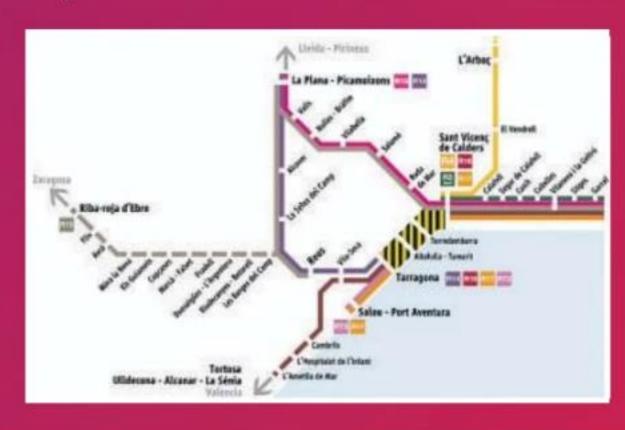





### El PP se acerca a Coalición Canaria y acepta reformar la ley de Extranjería

Feijóo y Clavijo firman un acuerdo que unifica criterios en política migratoria



MIGUEL BARRETO / EFE

Alberto Núñez Feijóo y Fernando Clavijo, en la presentación del acuerdo, ayer en Tenerife

#### JULIO HURTADO

Madrid

El PP y Coalición Canaria sellaron ayer un pacto en Santa Cruz de Tenerife que desanda el camino de distanciamiento iniciado a cuenta de la reforma de la ley de Extranjería y por el que sus respectivos líderes, Alberto Núñez Feijóo y Fernando Clavijo, ofrecen un conjunto de soluciones enfocadas a "desbloquear" la crisis migratoria.

El encuentro entre el líder del PP y el presidente canario sirvió para volver a alinear posiciones mediante la firma de un documento que aúna las pretensiones de ambas partes y en el que se diluye entre otras medidas la reforma del artículo 35 de la lev

de Extranjería, a la que el principal partido de la oposición se negó en julio y que ahora se abre a negociar a partir de una "hoja de ruta" que le será remitida al Gobierno y en la que figuran sus principales reivindicaciones: la convocatoria de la conferencia de presidentes, la declaración de la emergencia migratoria y una mayor implicación finantodas las autonomías.

mentar la "soledad" del Gobier-

no canario ante la llegada de cayucos, de la que responsabilizó al Ejecutivo central, por cuanto a él le competen la política exterior, la devolución de migrantes irregulares v el control de fronteras, para el que se reclama la implicación europea.

"El Gobierno tiene la obsesión de dividir: territorios, instituciones, personas... Y nuestro compromiso es unir y cooperar en busca de una propuesta de solución", aseguró Feijóo, que apuntó que el rechazo de "otras fuerzas" -las del "todo no", en referencia a la ultraderecha- a acoger migrantes africanos ha hecho perder al PP las mayorías parlamentarias de seis ejecutivos autonómicos.

Aunque Clavijo se felicitó por que el acuerdo implica a las ca-

torce comunidades y ciudades autónomas en las que el PP tiene responsabilidades de gobierno, tanto él como el propio Feijóo reconocieron que la última palabra la tiene la Moncloa, a la que harán llegar su acuerdo pa-ra "desencallar" la situación.

El Gobierno del PSOE y Sumar había recabado el apoyo de Coalición Canaria para reformar el artículo 35 de la ley de Extranjería y hacer obligatorio el reparto entre todas las comunidades autónomas de los menores no acompañados llegados a las islas, pero el PP, al que se sumaron Vox y Junts, se opuso el 23 de julio a esa modificación legal, que no fue admitida a trámite en el Congreso.

Aquella derrota de la mayoría de la investidura abrió un deba-

#### La oposición incluye en el pacto la declaración de la emergencia migratoria y la petición de más ayuda estatal

te a lo largo de todo el verano sobre cómo había que afrontar la crisis: el PP presentó su propio plan y habló de "deportaciones masivas", mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo una gira por tres países de Africa para plantear alternativas como la contratación circular en origen en la que igualmente defendió la devolución de migrantes irregulares para "desincentivar" a las mafias que trafican con personas.

En una primera respuesta a la iniciativa anunciada por Feijóo, dos ministros del Gobierno, el canario Angel Victor Torres, responsable de Política Territorial, y la titular de Migraciones, Elma Saiz, criticaron su "cinismo" tras haber tumbado la reforma hace un mes y medio.

### Siete años de cárcel para el exvicepresidente de Madrid Alfredo Prada

**CARLOTA GUINDAL** 

La Audiencia Nacional ha condenado a siete años de cárcel al que fue vicepresidente de la Comunidad de Madrid y consejero de Justicia en la época de Esperanza Aguirre, Alfredo Prada, por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con malversación agravada por 24 contratos por un total de 40 millones de euros en la construcción del Campus de la Justicia entre los años 2005 y 2011.

La sección primera de la Sala Penal ha condenado a Prada como autor del delito y a otros cuatro empleados que formaron parte del equipo directivo del proyecto a penas de tres años y seis meses de cárcel como cooperadores necesarios. Para todos los condenados, la sala ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas y les absuelve del delito de fraude contra las administraciones públicas que les atribuían las acusaciones ejercidas por el ministerio fiscal y la Comunidad de Madrid.

El fallo indica que Alfredo Prada, Isabelino Baños, Alicio de las Heras y Andrés Gómez Gordo deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Comunidad de Madrid con la cantidad de 40,4 millones de euros.

En su sentencia, la sala explica que Campus de la Justicia y los acusados, todos ellos miembros de la mesa de contratación, llevaron a cabo una intensa actividad de contratación en la que obviaron toda previsión económica, prescindieron de cualquier estudio de costes y eludieron los controles administrativos prescindiendo de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid.

#### ciera del Estado en la atención de los menores no acompañados que acogen solidariamente Tras la firma del pacto, bautizado como "plan de acción contra el descontrol migratorio", Feijóo compareció junto a Cla-

vijo y el vicepresidente canario, el popular Manuel Domínguez, para detallar su alcance y la-

### Bonilla y Mazón dan la espalda a Ayuso y acudirán a la cita de Pedro Sánchez

SALVADOR ENGUIX **HÈCTOR SANJUÁN** 

València

En el PP comienzan a evidenciarse las profundas diferencias, e intereses, entre las autonomías que gobierna cuando de financiación se trata. Una situación que va a deparar no pocos problemas a Alberto Núñez Feijóo para conjugar una propuesta de cambio de modelo de financia-

ción que sea capaz de contraponerse a la propuesta del Gobierno, tras el pacto catalán, y, al tiempo, aunar las necesidades de unas regiones con una profunda disparidad de problemas.

Comenzando por las relaciones institucionales. Isabel Díaz Ayuso exigió a todos los barones, antes de la reunión del pasado viernes con Feijóo, que no acudieran a la llamada de Pedro Sánchez para dialogar sobre esta cuestión. El primero en desmar-

carse fue el valenciano Carlos Mazón, que ayer dejó claro que atenderá la invitación del presidente. "Estaré encantado, pediremos medidas singulares, excepcionales; algún presidente autonómico no lo veía como yo". "Oye, si el señor que te debe 3.000 millones de dependencia te llama, pues vas y se lo recuerdas", añadió el president.

En la misma línea se pronunció su homólogo andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que anunció que se sentará con Sánchez "para hablar con criterio y rigor sobre el problema que tenemos en las comunidades con la financiación y en particular en Andalucía". Bonilla preside una autonomía que sufre graves problemas de financiación, aunque es la valenciana la que aparece en el

primer puesto de las peor financiadas. Un dato: Ximo Puig como president ya mantuvo una cumbre en Sevilla con Moreno Bonilla en el 2021 para unir fuerzas, justamente, para exigir un cam-

#### Ambos barones del PP hablarán con el Gobierno para exigir medidas urgentes para sus finanzas

bio de modelo de financiación.

Mazón, que ha logrado que el PP asuma la exigencia de un fondo de nivelación transitorio hasta que se apruebe un nuevo modelo, también dejó claro ayer que dentro del PP existen muchas posiciones y que va a tener que trabajar mucho para convencer a sus homólogos regionales. Pero que lo va a defender sin descartar ningún punto, como la posibilidad de hablar de una quita de la deuda. Este asunto lo rechaza frontalmente el PP de Madrid, e incluso Feijóo dijo el lunes que era contrario a abordar una reducción de la deuda.

Los movimientos de Moreno y Mazón confirman la división interna en un partido que ostenta el poder territorial, pero al que le va a ser muy dificil contraponer una propuesta de un nuevo modelo de financiación que, entre otros, no sufra el rechazo frontal de Madrid. Se abre una guerra entre Ayuso y los barones de las autonomías peor financiadas.





**GET 35% OFF ON YOUR PASS** 

www.thedistrictshow.com

exhibit@thedistrictshow.com

The District is an event of:

NEBEXT

### El PNV se alinea con el PP para reconocer a Edmundo González

El Gobierno rechaza la iniciativa en consonancia con la cautela de la UE

**ASIER MARTIARENA** 

Madrid

El PNV tiene previsto votar hoy a favor de la proposición no de ley (PNL) planteada por el PP para reconocer en el Congreso al líder opositor, Edmundo González, como presidente electo de Venezuela permitiendo al PP sacar adelante con 177 votos a favor una iniciativa que también cuenta con los apoyos de Vox, UPN y Coalición Cana-

Esa es, por lo menos, la voluntad de la formación jeltzale en virtud de su compromiso "frente a la represión, la dictadura y el oscurantismo". "Porque a Nicolás Maduro no se le puede dar ni un centímetro", razonó el diputado vasco Aitor Esteban.

El voto a favor de esos cinco diputados compondría una imagen inédita en la legislatura con un PNV y un PP votando en sintonía como tantas veces se repitió en tiempos pretéritos.

Una suma que los de Alberto Núñez Feijóo anhelan de cara a opositar en el futuro, y con alguna garantía, a una hipotética moción de censura a Pedro Sánchez, pero que, dada la inclusión de Vox en la ecuación, es muy difícil que se reproduzca salvo en contadas excepciones como esta PNL sobre Venezuela que los nacionalistas vascos quieren abordar con mucho tacto por la considerable colonia de euskaldunes emigrantes

existente en el país latinoamericano.

El PNV, de hecho, recela del uso político que se quiera hacer de la iniciativa en clave española. De ahí el uso del condicional por parte de Esteban: "Votaremos a favor, si nada se tuerce", advirtió. "Porque aquí hay gente especialista en ser patosa y en echar un tronco en medio de la corriente para que las cosas no discurran como se esperaba", deslizó refiriéndose, sin mencionarlos, a los portavoçes populares como Cayetana Álvarez de Toledo o Miguel Tellado, con quien el portavoz del PNV ha mantenido varios desencuentros en las últimas semanas por la "torpeza del PP" en el cuidado de las relaciones entre



El PNV recela del uso político que el PP pueda dar a la PNL

### Jornadas de valoración gratuitas

Nuestros expertos valorarán sus colecciones de monedas de oro y plata, sellos, libros antiguos y carteles de época



Barcelona 18-20 septiembre 2024

Calle Beethoven 13, 08021 Barcelona



SOLICITE CITA info@soleryllach.com T. 932 01 87 33

SOLERY LLACH

www.soleryllach.com

ambas formaciones.

Esteban, de hecho, afeó que el PP sea quien periódicamente use a Venezuela como "ariete para sus enfrentamientos contra el PSOE". Aunque en esta ocasión se mostró esperanzado de que "los populares sepan entender el momento y también manejar la situación".

Desde el lado socialista, y en plena sintonía con Sumar, socio de coalición, optan por la prudencia a la hora de reconocer a González. "Aunque se pueda tener el reconocimiento íntimo" de que el candidato opositor Edmundo González Urrutia ganó las elecciones venezolanas de julio "hay que ver las actas electorales para reconocerle como presidente", afirmó su portavoz, Patxi López, antes de cargar contra el PP por sus giros y cambios "ridículos" de opinión al respecto de la cuestión venezolana.

"A Feijóo y al PP no le intere-

#### Esteban afea al PP que haya gente especialista en "ser patosa y en echar un tronco en medio de la corriente"

san para nada ni Venezuela ni su gente, solo les interesa atacar al Gobierno. No saben por dónde les da el aire, en solo 10 minutos dicen una cosa y la contraria; hacen el ridículo un día sí y otro también, y si uno hace permanentemente el ridículo en política internacional, acaba siendo un ridículo internacional", apostilló el socialista.

En cualquier caso, la propuesta no de ley tiene el valor simbólico, pero no conlleva efecto jurídico alguno para la resolución que tendría que aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez, quien sigue alineado con el conjunto de países de la UE a la espera de que las actas oficiales vean la luz.

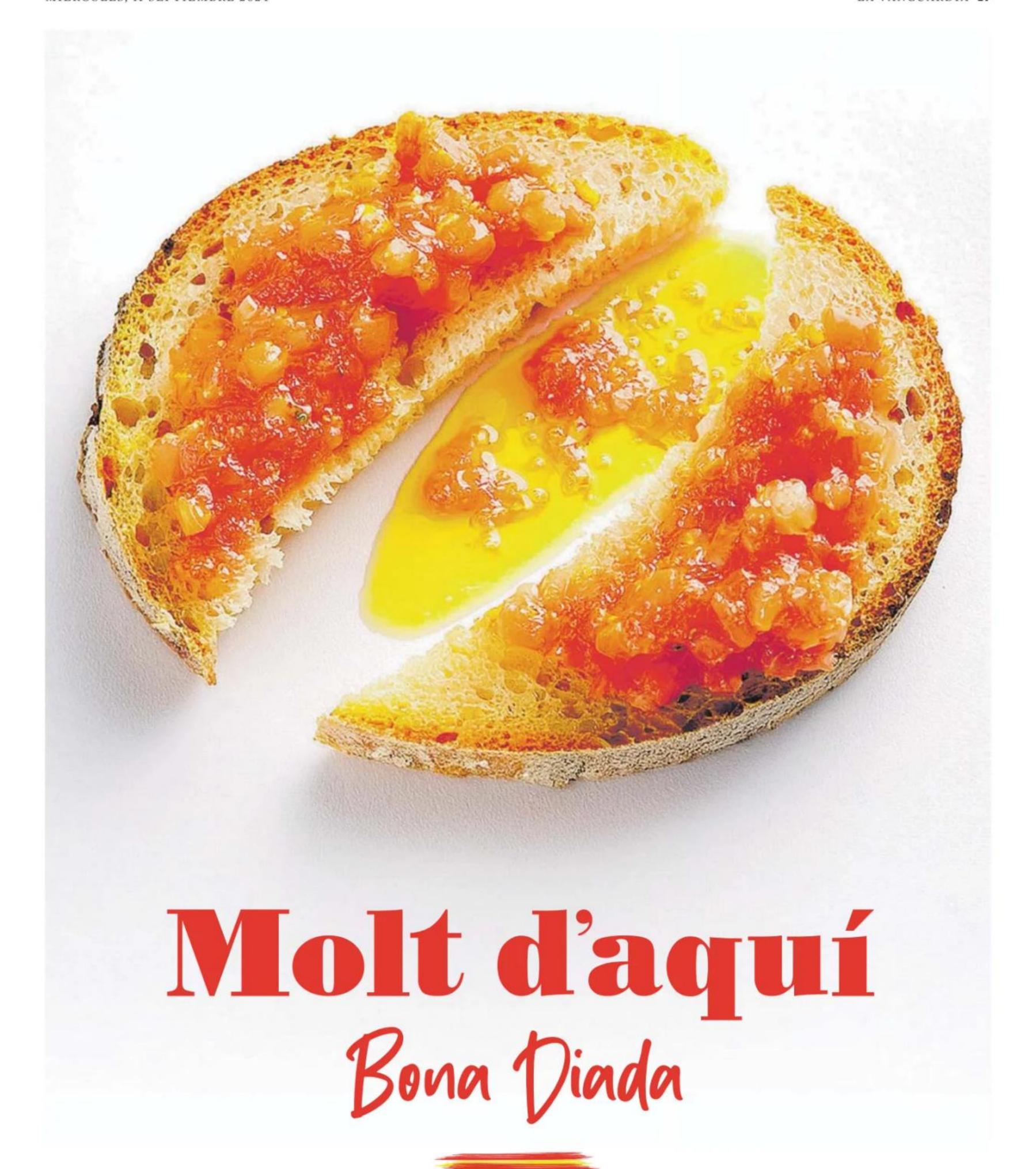





#### LAVANGUARDIA

PRESIDENTE-EDITOR JAVIER GODO, CONDE DE GODO

DIRECTOR Jordi Juan

DIRECTORES ADJUNTOS Lola García Miquel Molina Enric Sierra

ADJUNTOS AL DIRECTOR Enric Juliana Manel Pérez

SUBDIRECTORES Isabel Garcia Pagan Lluis Uria Joel Albarrán Lucía González

### Onze de Setembre con un nuevo espíritu

"Molts cors, un sol

batec", el lema de este

año, apuesta por la

diversidad y la inclusión

La división afectó a CiU o

al PSC al inicio del 'procés';

ahora debilita a las fuerzas

independentistas

atalunya celebra hoy su Diada del Onze de Setembre, y lo hace en una circunstancia política muy distinta de la de los últimos años, del 2012 a esta parte, período en el que el independentismo se apropió de la Diada y de su manifestación, para convertirla en el gran altavoz de su causa.

Este año la coyuntura es otra. Un socialista, Salvador Illa, preside la Generalitat, algo que no ocurría desde que José Montilla dejó Palau en el 2010, hace casi catorce años. La decepción ha ido ganando terreno entre los soberanistas, que creyeron tener su objetivo al alcance de la mano.

Las tres grandes formaciones con programa independentista - Junts, ERC y la CUP - se hallan en fase de reestructuración y, lejos de ocultar sus divergencias, internas o externas, a menudo las airean. Tampoco las relaciones con entidades inde-

pendentistas como la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que convoça la manifestación de este año, u Omnium Cultural pasan por su mejor momento. Todo esto distingue el Onze de Setembre de este año de los de años anteriores, cuando la unidad soberanista parecía algo factible. Aunque posteriormente se comprobara que no.

El programa de actos de esta Diada, diseñado por el anterior Govern, que presidía Pere Aragonès (ERC), tiene por lema "Molts cors, un sol batec. Sentir Catalunya". Es decir, un mensaje que apuesta por la diversidad y la inclusión, que convoca al festejo nacional a todos los ciudadanos que aman a su país, sin exclusiones ni maximalismos. El cartel de la Diada, en

el que las cuatro barras dibujan un corazón, ilustra con aires

pop el nuevo espíritu que anima la jornada.

Ya en su discurso de investidura, el presidente Illa se refirió a la Catalunya que proponía como "una nación abierta, plural y diversa, que se implica en la construcción de una España plurinacional y una Europa federal". Anoche, en su mensaje institucional de la Diada, abundó en esta línea al afirmar que "Catalunya es y debe ser un proyecto colectivo que nos vincule a todos y todas sin distinciones". Y dijo también que es necesario "generar prosperidad compartida y gobernar con las prioridades correctas y para todos".

Entre los soberanistas más apasionados, el único objetivo imaginable sigue siendo la independencia, aunque se persiga por la ya ensayada, y cegada, vía unilateral. Pero la mayoría de los catalanes son de otra opinión. Las últimas encuestas sobre el momento del independentismo resultan elocuentes. El porcentaje de ciudadanos de este país que dicen sentirse solo catalanes, y no españoles, ha pasado en el último decenio del 29,1% al 18%. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, la caída es más grande aun: del 29,3% al 11,4%. En el 2015 se declaraban partidarios de la independencia el 43% de los catalanes, mientras que el 50% eran contrarios; ahora son el 40% y el 53%, respectivamente.

Las sociedades aprenden de su historia y evolucionan. En los primeros años del procés, grandes fuerzas electorales como CiU o el PSC sufrieron divisiones internas porque una parte de su militancia apostó por la secesión, mientras que la otra parte

no la consideraba prioritaria. Ahora la división debilita a las formaciones independentistas, donde los partidarios de la unilateralidad se enfrentan a los pragmáticos abonados al diálogo y al progreso gradual. Quizás esa sea la prueba irrefutable de que el momento político ha variado en Catalunya y de que el procés

actual capacidad de convocatoria de las entidades independentistas, la ambición de su planteamiento, con cinco manifestaciones dispersadas por el territorio catalán (en Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y Tortosa), parece muy distinta ya de la de los años de las multitudinarias concentraciones barcelonesas.

La situación, efectivamente, es otra. Quien no se dé cuenta de ello puede equivocarse. Hemos entrado en una nueva etapa, y no hay indicios de regreso al pasado reciente. No se dan las condiciones para eso.

Es pues preferible encarar el futuro como un ámbito de posibilidades para avanzar en el desarrollo del país y para aumentar el bienestar de sus ciudadanos. Lo más sensato ahora es reconocer la actual situación y asumirla como lo que es: el pórtico de otra etapa y, sobre todo, de una nueva oportunidad para recuperar una Catalunya herida de gravedad por los efectos colaterales del procés.

### pertenece ya a un tiempo pasado. A la espera de conocer, esta tarde, la

#### APUNTES DEL NATURAL – JL MARTÍN



#### **FUTUROS** IMPERFECTOS

Màrius Carol



### Por qué nos gusta Draghi

us biógrafos dicen que fue su padre quien le enseñó a enfrentarse a la vida cuando era un adolescente. De viaje por Alemania, le llevó a ver un monumento de una ciudad que no recuerda, que tenía en la base una placa que decía: "Si has perdido tu dinero, no has perdido nada, porque podrás recuperarlo en tu próximo negocio. Si has perdido el honor, has perdido mucho, pero podrás reconquistarlo con una heroicidad. Perosi has perdido la valentía, entonces lo has perdido todo". No se le pasaba por la cabeza entonces que su padre moriría cuando tenía quince años y que su madre fallecería unos meses más tarde. Así que la realidad lo arrojó al mundo real cuando aún llevaba pantalón corto. No le quedó otro remedio que sacar pecho, respirar hondo y buscarse la vida. Estudió en los jesuitas, donde siempre iba impecablemente vestido y peinado. Jugaba bien al baloncesto y sacaba buenas

#### El hombre que salvó el euro tiene un plan para rescatar Europa de sus dilemas

notas. Era tan brillante como simpático. La protección del profesor Franco Modigliani le permitió doctorarse en el MIT.

Los orígenes marcan. Y esa valentía de su juventud, le ha valido en la edad madura. Es el hombre que salvó al euro cuando estaba al frente del BCE y el continente parecía venirse abajo. Entonces pronunció la frase "haremos lo que haga falta" para salvar las economías europeas y eso que el Bild le regaló un casco prusiano de 1871, pidiéndole políticas duras con los vecinos del sur. Y seganó el sobrenombre de Súper Mario.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, le encargó hace unos meses un informe para relanzar la UE. El lunes le entregó su receta, que es un plan Marshall para el que habrá que emitir deuda común y reducir la fiscalidad de las empresas para impulsar su inversión. Ha dicho claro y alto que no hay dilema: o hacemos esto o afrontamos una lenta agonía. Cree que es posible competir con China y Estados Unidos, pero habrá que invertir 800.000 millones anuales para salvar el retraso tecnológico y de productividad. De nuevo, Draghi apuesta por la valentía. El economista romano ha enseñado el camino. Con empatía, con tono pedagógico y con fe en Europa. Una cosa que advierten sus biógrafos es que no tiene tolerancia con los estúpidos. Y eso todavía le hace más atractivo.

### Elogio de la Catalunya aburrida

Javier Melero



i hablamos de política, el verano ha sido corto y tranquilo, casi aburrido. Empezó el 8 de agosto, con la fugaz reaparición de Puigdemont y termina hoy, con el discreto regreso de Catalunya a la normalidad institucional gracias a aquel espectáculo y al especial talante de Illa, un

hombre que por el simple expediente de no decir tonterías ni pergeñar un discurso de esos que provocan el bochorno de quien los escucha empieza a parecer una mezcla de Adenauer y Churchill.

Después de todo lo que se ha dicho sobre el retorno de Puigdemont es dificil añadir nada que tenga originalidad o valor. Aun así, no me resisto a observar que uno de los rasgos que caracterizan a nuestro país es la existencia de una gran cantidad de cerebros incapaces de efectuar un sencillo análisis de costes y beneficios. Se lo digo, claro está, a propósito de las vestiduras rasgadas a cuenta del triste papel de la policía a la hora de detenerlo y de la calificación de su huida como un nuevo insulto al delicado honor de la patria.

El problema no es de ahora, sino de hace mucho tiem-

po. Más o menos de cuando un filósofo tan poco leído como Kant elevó el cumplimiento de la ley a lo que con la palabrería propia del idealismo alemán calificó de imperativo categórico. Ya saben: ¡Que se haga justicia y que perezca el mundo!

El propio Kant lo explicaba muy bien con un ejemplo escalofriante que dejaba claro adónde pueden llegar las cosas cuando uno se pone radical. En una isla remota en la que todos sus habitantes deciden disgregarse por el mundo, antes de hacerlo deben cumplir con la última sentencia y liquidar al último criminal, pues "aun cuando se disolviera la sociedad civil con el consentimiento de todos sus miembros, antes tendría que ser ejecutado hasta el último asesino que se encuentre en la cárcel, para que cada cual reciba lo que merecen sus actos y el homicidio no recaiga sobre el pueblo que no ha exigido este castigo, porque puede considerársele como cómplice de esta violación pública de la justicia".

Kantianos aun sin saberlo, los partidarios del arresto de Puigdemont a cual-



#### No me cabe duda de que lo mejor que le ha podido pasar a Catalunya es que no se detuviera a Puigdemont

quier precio representan ese pensamiento absoluto para el que poco importa que esa detención pudiera causar problemas de orden público, perpetuar la ingobernabilidad procesista, liquidar a ERC o malograr la investidura de Illa. La orden de Llarena se elevaba a la categoría de deber moral que justifica la propia existencia del Estado y todo lo demás es rendición incondicional o desvergüenza intolerable.

Sin embargo, algunos siguen creyendo que la moderación y la ponderación de males es, también en justicia, una virtud. Me cuento entre ellos y no estoy solo. Ocurre todos los días con la mayor sencillez: un juzgado ordena un desahucio, la policía llega al inmueble y, ante la concentración de vecinos opuestos y para evitar males mayores, se retira sin cumplir la orden judicial y espera a mejor ocasión. Por supuesto que no hay ningún juez que considere que ese incumplimiento atendidas las circunstancias constituya un delito, más bien se estima una correcta praxis policial en la que la moderación es la piedra

angular. Moderación que, por cierto, estuvo del todo ausente cuando se condenó a la ciudadanía a un estéril "dispositivo jaula" al que solo la arbitrariedad pudo dar su conforme.

A estas alturas, no me cabe la menor duda de que lo mejor que le ha podido pasar a Catalunya es que Puigdemont no fuera detenido. Los propósitos de su comparecencia en Barcelona resultaron frustrados sin paliativos. Sus seguidores parecían escasos y carecían de cualquier transversalidad: eran solo los incondicionales de Puigdemont y ni siquiera estaban todos; ERC no movió una ceja y votó lo que tenía que votar, y la insólita gelidez de la sesión parlamentaria de investidura -pese a los meritorios esfuerzos del tribuno Batet por animarla un poco- mostró con despiadada lucidez la inutilidad de la performance.

Con semblantes adustos y retórica plagada de tics de calidad muy discutible dio comienzo un cambio que parece abandonar el alegre desparpajo que ha caracterizado a todos los organismos públicos de Catalunya en los últimos años y promete aburrirnos como a los felices suizos. Así sea.

### No es un día cualquiera

Albert Montagut



que en 1977 reuniría en Barcelona a un millón y medio de catalanes.

La Diada del 2001 se celebró de nuevo en Sant Boi para conmemorar los 25 años de aquella primera festividad en libertad. Recuerdo la fotografía de primera de El Mundo de Catalunya: un bar de Sant Boi vacío, con un televisor mostrando la imagen de las torres desplomándose y, fuera, en la calle, unos manifestantes con la senyera.

El 11-S del 2001 y el ataque al World Trade Center dieron paso al siglo XXI, un periplo global que de momento acarrea problemas, guerras y también avances como la digitalización y otras transformaciones sociales muy relevantes.

Carles Duarte, el prestigioso poeta, lingüista y político catalán, era el 11-S del 2001 el secretario general de Presidència de la Generalitat. A media tarde de aquel día infame coincidimos en la importancia de dar apoyo institucional a Estados Unidos. Poco después, Jordi Pujol emitió un mensaje de condolencia y de firme respaldo a la república americana. El entonces president fue el primer mandatario europeo en apoyar públicamente a EE.UU.

Nuestro 11-S, la Diada, ha ido variando y en los últimos años se ha visto marcada profundamente por políticas partidistas y la división independentista. Es una lástima que esta festividad vaya a coincidir, eternamente, con la fecha de la muerte de Allende o los ataques de Bin Laden, pero depende de nosotros mismos que deje de tener usos divisorios y se convierta de verdad en un día de fraternidad y recuerdo democrático.

## Aquel 11 de septiembre

Llucia Ramis



ace veintitrés años, tenía veinticuatro. El que viene, habré vivido tanto tiempo antes del atentado de las Torres Gemelas como después. Sin embargo, el 11-S me parece más reciente, y también me lo parece el mundo acelerado que marca como un hito. No por los ataques en sí, sino por el modo en que se trataron y nos impresionaron. Mis tíos madrileños, de vacaciones en la costa catalana. esperaron aquella noche en la playa a que empezaran los fuegos artificiales de la Diada, anunciados en los carteles del pueblo. Les sorprendió que no hubiera nadie. Hasta que, al preguntar, les contaron lo que había pasado.

Hoy se habrían enterado enseguida y lo habrían seguido todo en directo a través de las redes y de miles de teléfonos móviles emitiendo desde el lugar de los hechos. Cierto es que pudo verse el segundo impacto por televisión mientras los informativos hablaban del primero. Pero no todos entendimos lo que veíamos. Yo estaba en el metro. Había salido de la ra-

#### Pensé que lo que aparecía en las pantallas era el tráiler de una película catastrofista

dio para visitar un piso en alquiler. Pensé que lo que aparecía en las pantallas del andén era el tráiler de una película catastrofista. El de la inmobiliaria no se presentó (¿cómo no caímos en que era festivo?). Cuando volvíamos con la que sería mi compañera de piso, en las pantallas seguían las imágenes de aquella peli. Solo que no era ficción, aclaró ella.

En la radio de nuevo, llamé desde el estudio a un conocido, controlador aéreo; llamé a otro conocido que vivía en Nueva York, a quien había despertado una explosión tremenda. Grabé las entrevistas, que se fueron repitiendo en los boletines. No tardarían en llegar las mentiras políticas, las fake news, las teorías de la conspiración, y esa reconstrucción de la realidad que, si bien ya existía antes, no se expandía a la velocidad y con la dimensión de ahora.

Desde entonces, la exigencia por estar al día (y al minuto, y al segundo) de cualquier novedad (cuanto más espectacular, mejor) va en aumento. Da vértigo. Y los que conocimos el ritmo del milenio pasado a veces volveríamos atrás, cuando la memoria tenía espacio y a lo factual le dábamos tiempo; cuando parecía que se podía tener un cierto control sobre lo que se publicaba y la información que recibíamos. Pero ya no es posible. Abandonar X (o Twitter) es como cerrar los ojos porque te asusta la oscuridad.

altan 111 días para que acabe este 2024. Hoy es el ducentésimo quincuagésimo cuarto día del año. No es día cualquiera, es 11 de septiembre.

En un 11-S, Florence Chadwick cruzó a nado el canal de la Mancha (1951), se firmaron los acuerdos de Camp David (1978) y también murieron Salvador Allende (1973) y miles de inocentes en el zarpazo terrorista a Estados Unidos (2001). El 11-S es también el día nacional de Catalunya.

La muerte de Allende y el golpe de Pinochet en Chile lo fueron contra la humanidad. España vivía entonces los estertores del franquismo y en aquellos años los catalanes tenían prohibido celebrar la Diada, que recuerda la caída de Barcelona a manos de las tropas borbónicas, durante la guerra de Sucesión de 1714.

Fue Adolfo Suárez quien autorizó la celebración de la primera Diada tras la muerte de Franco, pero hizo que la conmemoración se trasladara a Sant Boi de Llobregat. La de 1976 fue una Diada de todos, histórica y ejemplar. Se recordó a Allende, la libertad, la amnistía, el Estatut y todo quedó emplazado para la siguiente celebración,

#### CARTAS DE LOS LECTORES



Los lectores pueden enviar sus cartas a cartas@lavanguardia.es. La Vanguardia las agradece y escoge para publicar aquellas cuyo texto no supera los mil caracteres. Es imprescindible que vayan firmadas con nombre y apellidos y debe constar su DNI o pasaporte, la dirección y el teléfono. No se publicarán escritos firmados con seudónimo o iniciales. La Vanguardia se reserva el derecho de resumir o extractar el contenido de las cartas y de publicar aquellas que crea oportuno. No se mantendrá correspondencia ni se atenderán visitas o llamadas telefónicas sobre originales no publicados.

#### Decepcionados

Cuántas energías perdidas en pro de la independencia de Catalunya. Durante los últimos años se han movilizado millones de catalanes para pedir un referéndum de autodeterminación, con un 60% a favor. Hoy en día no llegan ni al 40%. Me pregunto cuántos ciudadanos se movilizarán hoy, Onze de Setembre. Las luchas entre partidos independentistas, ERC y Junts, acompañados por la CUP, han acabado por destruir el procés. Ni siquiera han sido capaces de consensuar el modelo del concierto vasco. Muchos ciudadanos estamos decepcionados de los políticos catalanes.

Joaquín Badrinas Barata

Terrassa

#### Cruzar las vías

En Francia, en los pasos a nivel de la red ferroviaria, hay un letrero que pone: "Un train peut en cacher un autre" (un tren puede ocultar a otro). El hecho, que se investiga, de que la conductora del tren que atropelló mortalmente a una adolescente en Montcada i Reixac supuestamente diera positivo en varias sustancias no blanquea la mortal imprudencia de que al parecer las dos chicas cruzaron con las barreras bajadas y las señales acústicas y luminosas activadas. Un tren no puede parar en seco ni dar un volantazo. Con todo, mis condolencias a los familiares.

> Xavier Cobos Suscriptor Sant Pol de Mar

#### Turistas y antiturismo

La foto del artículo "¿Un euro para la Fontana di Trevi" (Internacional, 7/IX/2024) habla sin que le pregunten. Cuántos turistas procedentes de España estarán entre los que visitan dicho monumento y cuántos de estos turistas no se habrán manifestado bajo el

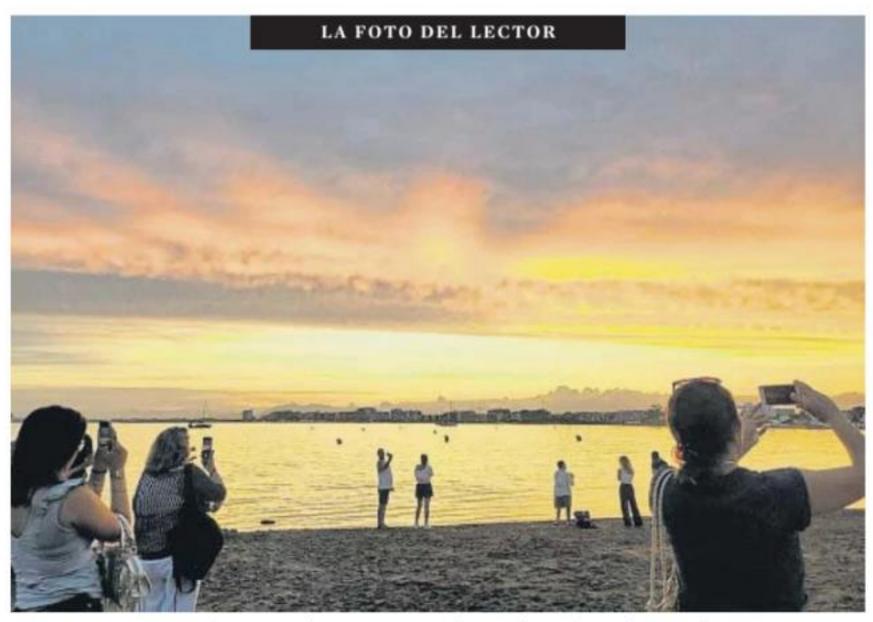

#### Expectación por la puesta de sol en la playa de Roses

Mercedes Creus ha captado la expectación que suscita el cielo arrebolado en el momento del atardecer en la playa Nova de Roses, punto de reunión para captar la puesta de sol con las cámaras de los móviles. Pueden compartir sus fotos en participacion@lavanguardia.es

eslogan "Tourist go home" y cuántos no habrán increpado a turistas en Barcelona, llegando a usar pistolas de agua.

> Juan Hernández Cuenca Suscriptor Barcelona

#### Fuentes sin agua

Durante la sequía del pasado invierno en Barcelona se cerraron todas las fuentes ornamentales. Se vaciaron y dejaron de funcionar, entre otras, las muy representativas de la plaza Catalunya o la del cruce de la Gran Via con paseo de Gràcia y se restringió la emblemática Font Màgica de Montjuïc.

En su momento me extrañó la medida, pues el agua que utilizan no se renueva constantemente, sino que siempre es la misma. Así pues, lo que se evitaba era el consumo de energía de la bomba que la hace circular, pero el día que se quieran poner en marcha habrá que llenarlas con agua corriente o freática, con lo cual la decisión solo habrá servido para degradar aún más la ya muy deteriorada imagen de la ciudad.

> Josep Pagès Martí Barcelona

#### Sí al roce en la espalda

He leído la carta "Cómo saludarse" (8/IX/2024), que muestra disconformidad con la supuesta nueva modalidad que consiste en saludarse con un abrazo y un roce en la espalda. A mí desde hace mucho tiempo me ha saludado mucha gente así, mujeres y hombres, conocidos o no, y para nada me he sentido ni ofendido ni molesto. Al contrario, considero que la persona que lo hace muestra afecto, respeto e incluso confianza. Y que espera de ti lo que te está ofreciendo.

Si no nos gustan los besos, podemos decirlo, pero posiblemente se cause un gran disgusto o incluso una decepción o un cambio de actitud respecto a la persona que, al fin y al cabo, solo demuestra cordialidad. Los seres humanos estamos condenados a vivir días buenos y malos. Precisamente, en los momentos difíciles, que alguien se interese por ti, con un beso o un abrazo es, sencillamente, muy gratificante.

> Jordi Martín Mateo Barcelona

#### Adolescent als 30?

He quedat sorprès en llegir La Contra "Hem d'ensenyar l'adolescent a gaudir de l'error" (9/IX/2024), en què la psiquiatra Montserrat Graell explica que es considera que l'adolescència va "des de la pubertat (...) fins cap als 30 anys". Quan vaig marxar de vacances l'adolescència corresponia al període que determina l'OMS, dels 10 als 19 anys, i ara que he tornat aquesta edat s'ha incrementat en 11 anys. Hi ha algú que em pugui aclarir aquest increment d'edat?

Miquel López Caparrós Cerdanyola del Vallès

**ANUNCIOS Y ESQUELAS** 

Por teléfono 902 178 585

ATENCIÓN AL SUSCRIPTOR

Tel.: 933 481 482

ATENCIÓN AL LECTOR

Cartas de los lectores

cartas@lavanguardia.es

defensor@lavanguardia.es

Defensor del lector

Barcelona Av. Diagonal, 477. 08036

Tel.: 93 344 30 00. Fax: 93 344 31 88

Tel.: 91 515 91 00. Fax: 91 515 91 09

Tel.: 93 481 22 00, Fax: 902 185 587

Madrid Maria de Molina, 54, 4.º. 28006

GODÓ STRATEGIES SLU

#### Los hombres no dan la talla

#### Joaquín Luna



os hombres somos bochornosos. No damos
una. Ahora resulta que
el Reino de España sufre un "déficit masculino", resumido ayer en este diario
en un reportaje de Mayte Rius:
"Encontrar pareja es más difícil
para las españolas heterosexuales
con estudios superiores y convicciones feministas que desean un
hombre afín a ellas".

El asunto es dramático: los hombres no damos la talla. Tampoco es ninguna novedad porque, últimamente, todo lo hacemos mal.

El déficit obedece al desfase académico –las casaderas tienen más estudios– y al requisito "relevante" del 84% de ellas de que su pareja –el mirlo blanco– se comprometa de entrada a una implicación incondicional en el hogar.

Yo ya no sé qué decir a los jóvenes para que espabilen a menos que piensen pasarse toda la vida vistiendo santos.

-¡Ricardito, o estudias más o te quedarás soltero como tu abuelo!

#### Cada vez hay más mujeres que no encuentran pareja con estudios y feminista

Ya imagino que el "déficit masculino" es culpa de los hombres, que a la hora de buscar pareja se guían por anacronismos como el físico –¡venga cosificar!–, la atención a sus proezas laborales y el respeto a ciertas líneas rojas tal que su carrera deportiva, aunque consista en jugar a fútbol con amigos una vez por semana y salir después a cenar para celebrar un balance sin heridos.

Las mujeres que desearían una pareja fetén no están, en cambio, para estas tonterías y requieren candidatos ilustrados –nada de berzas–, simpatizantes del feminismo y sus postulados y con predisposición y aptitudes domésticas (se valora el dominio de la cocina al vapor). En contrapartida, al parecer, tanto da que sean guapos o más feos que Picio (otro día hablaremos del tal Picio, zapatero remendón y desdichado).

Yo espero que los jóvenes corrijan sus deficiencias, se apliquen más en las universidades y entiendan que los cojines, las cortinas o los calcetines emparejados no se ubican solos en un hogar. O se enmiendan o corren el riesgo de no disfrutar de la vida en pareja del siglo XXI, más exigente, saludable y no sé yo si más sostenible.

Las mujeres, señores, no están hoy para perder el tiempo moldeando a seres inferiores.

#### grupoGodo

JAVIER GODÓ, CONDE DE GODÓ Presidente

Pere G. Guardiola \_\_\_\_ Director General Comercial y de Expansión

Xavier de Pol \_\_\_\_\_ Director General de Negocio Media

Jorge Planes \_\_\_\_ Director de Estrategia y Desarrollo Corporativo

LAVANGUARDIA

JAVIER GODÓ, CONDE DE GODÓ Presidente-Editor

Óscar Rodríguez \_\_\_\_\_ Director General

Javier Martínez \_\_\_\_\_ Director Digital y Suscripciones

Xavier Martín \_\_\_\_\_ Director Económico Financiero

Juan Carlos Ruedas \_\_ Director de Marketing y Desarrollo de Negocio

Edita LA VANGUARDIA EDICIONES SL Av. Diagonal, 477. 08036 Barcelona Tel.: 93 481 22 00 / 93 481 25 00 Fax: 93 481 24 55 Internet www.lavanguardia.com Depósito legal B-6.389-1958

Depósito legal B-6,389-1958 ISSN 1133-4940 (edición impresa) ISSN 2462-3415 (edición en línea en pdf) Imprime CRE-A IMPRESIONES DE CATALUNYA SL

Poligono Zona Franca, calle 5, sector C. 08040 Barcelona ROTOMADRID, SL. C/ Meridiano, 19. 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid Distribuye MARINA BCN DISTRIBUCIONS SL Calle E. 1 (esq. c/6). Pol. Industrial Zona Franca. 08040 Barcelona

Tel.: 93 361 36 00

Difusión controlada por OJD

© LA VANGUARDIA EDICIONES, SL. BARCELONA, 2024. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquienico, electrónico, magnético, electrónico, magnético, electrónico, magnético, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la empresa editora. A efectos de lo previsto en el artículo 32.1 del Texto Refundido de la LPI, La Vanguardia Ediciones, SL se opone expresamente a la utilización de cualesquiera contenidos de este diario con la finalidad de realizar reserias o revistas de perma confines comerciales (press-clipping) sin conter con la previa autorización de La Vanguardia Ediciones, SL



### La miel en los labios

Selección de tentaciones naturales

### Alemany



#### ESTE PACK INCLUYE



ALEMANY Crema de Almendra con Miel y Cacao 200g



ALEMANY Crema de Avellana con Miel y Cacao 200g



**ALEMANY** Miel Romero 500g



Miel Estuche Premium Monofloral (Romero, Castaño,



ALEMANY Naranjo) 3x50g



ALEMANY Miel con Limón 250g



ALEMANY Pack de 2 unidades de Bombón de Miel



PASTORET Yogur Griego 500g



ALMENDRINA Leche de Almendras 1L



TRIAS Teulas 150g



### 🛱 gourmetlavanguardia.com

**935 500 105** 



































### Sociedad

Informe sobre el panorama de la educación

## El 25% de adultos de 25 a 34 años en España solo tiene estudios básicos

La cifra se va reduciendo, pero sigue 12 puntos por encima de la media de la OCDE

LORENA FERRO Barcelona

Un 25,7% de adultos de entre 25 y 34 años en España tiene solo estudios básicos. Y aunque la cifra se va reduciendo año a año, se encuentra aún 12 puntos por encima de la media de la OCDE. También la tasa de adultos que tiene únicamente la primera fase de secundaria ha disminuido en más de una década, pero España sigue teniendo el doble que la media de la UE en esta situación. Así lo apunta el informe Panorama de la educación, indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de 2024.

Según el documento, aunque el número de adultos con la primera etapa de educación secundaria como máximo nivel de estudios ha decrecido desde el 2010 (del 47,1% al 35,8%), la cifra se aleja de las medias de la OCDE (19,4%) y de los países miembros de la UE25 (16,4%).

El estudio también apunta que en la segunda etapa de educación secundaria general, España muestra una tasa de escolarización del 44,9%, superando en casi ocho puntos la media de la OCDE y en 10 la de la UE25. Pero un 25% de los jóvenes tiene solo estudios básicos, un dato que desde el Ministerio de Educación se ve "preocupante".

La formación de la población adulta sigue siendo muy dispar en España. Solo el 22,7% de los adultos ha completado la ESO y estudios superiores, frente al 40,3% de la OCDE y el 46,3% de la UE25. Esto se relaciona con la preferencia por el bachillerato, que abre las puertas a los estudios universitarios, sobre la FP. No obstante, sí que se ha producido un aumento en los estudios superiores (41,1%), comparable con las medias internacionales.

La tasa de escolarización en España en el primer ciclo de infantil –etapa que no es obligatoria– es de las más altas: en el tramo de 4 años alcanza el récord del 97%, muy por encima de la media de la OCDE (89%) y de los países de la UE25 (92%).

Hay mucha escolarización pero poco éxito, según los datos porque España tiene un porcentaje de repetición de curso en primaria del 2,1%, por encima de la media de la OCDE (1,5%) y de la UE25 (1,2%).

Además, hay pocos profesores por alumno, señala el informe, que apunta que España tiene



MANÉ ESPINOSA

Hay mucha escolarización, con un 97% en el primer ciclo de infantil, pero un porcentaje de repetidores en primaria del 2,1%

una media de estudiantes por profesor de primaria a terciaria inferior a las medias de la OCDE y de los países de la UE, aunque en la primera etapa de enseñanza secundaria se iguala con la media comunitaria. Y los sueldos de los docentes tampoco destacan, ya que se han estancado desde el 2015.

#### En la primera etapa de ESO, la cifra de profesores se iguala con la media, pero con sueldos estancados

Como parte positiva, de los datos se desprende que aumenta el número de mayores de 25 años que deciden retomar sus estudios, con "una alta proporción" (14,3%) que supera hasta en 5 puntos las citadas medias.

Por tipología de centros, el 68,1% de los alumnos y alumnas de educación primaria están matriculados en escuelas públicas, el 28% en concertadas y el 3,9% en privadas, unas cifras que se mantienen prácticamente iguales en la educación secundaria.

España tiene la menor brecha en resultados educativos entre estudiantes con un nivel socioeconómico alto y bajo. Así, entre lo alumnos españoles de clase más alta y los más vulnerables hay 62 puntos de diferencia, mientras que en países como Brasil la diferencia está en 150 puntos.

También en positivo, el informe destaca que España está entre los países que más han incrementado su gasto educativo público en relación con el PIB: un 14% del presupuesto educativo, frente al 3% en el en-

torno europeo. La formación profesional de grado superior y los estudios universitarios ganan terreno y sitúan a España (41,4%) en una situación más similar a las medias de la OCDE (40,7%) y de los 25 países europeos de referencia (37,3%). Esta expansión de la educación terciaria en España ha beneficiado claramente a las mujeres, que llegan a este nivel educativo en una mayor proporción que los hombres (58% frente a 46,1%). La probabilidad de encontrar trabajo en España aumenta según el nivel educativo. El 63% de los jóvenes de 25 a 34 años que no tienen más estudios que la ESO están ocupados, mientras que la cifra se eleva hasta el 71% en el caso de los que tienen bachillerato o FP de grado medio y hasta el 84% en el de la educación terciaria.

Por lo que se refiere a las personas que ni estudian ni trabajan, en España la cifra se sitúa en el 17,8%, más de cuatro puntos por encima de la media de la OCDE.

#### Asesoría internacional para Catalunya

■ El Govern dio luz verde ayer a que la OCDE colabore con la conselleria de Educació para ayudar a mejorar el nivel educativo. Así lo afirmó la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, que dijo que "esta semana se llevarán a cabo las primeras conversaciones para hacer efectivo el acuerdo", cuyos detalles "se podrán conocer en las próximas semanas". Según ha acordado el Govern, Educació trabajará con la OCDE "con la voluntad de definir

áreas clave donde incidir para mejorar el sistema educativo a corto, medio y largo plazo", sobre todo en lectoescritura, matemáticas o razonamiento científico. "En un curso escolar no se podrán revertir los malos resultados -señaló-. En los cursos siguientes se irán introduciendo mejoras. La situación de partida es francamente mala, como demuestran los datos". Y añadió: "Hay un recorrido de mejora importante".

## Despega Polaris Dawn, la primera misión privada que incluirá un paseo espacial

La cápsula de SpaceX llegará más lejos que ninguna nave tripulada desde 1972

Canal Big Vang www.lavanguardia.com/ciencia



JOSEP CORBELLA

Barcelona

Los cuatro astronautas de Polaris Dawn, la primera misión privada de la historia que incluirá un paseo espacial, despegaron ayer a las 11.23 (hora peninsular española) en una cápsula Dragon de Space X lanzada por un cohete Falcon 9, también de SpaceX. Se convertirán en la tripulación que llega más lejos desde que terminó el programa Apolo en 1972.

La misión, que durará cinco días, permitirá evaluar el funcionamiento de los nuevos trajes espaciales que la compañía de Elon Musk ha creado para que los astronautas puedan aventurarse fuera del entorno protegido de una cápsula. Estos trajes permitirán realizar paseos espaciales en órbita, como el previsto para el jueves en esta misión, y en un futuro trabajar sobre la superficie

Para Space X, Polaris Dawn debe consolidar su liderazgo en vuelos comerciales con astronautas en un momento en que la NASA está subcontratando gran parte de sus actividades al sector privado. La compañía de Elon Musk ya lidera el mercado de los cohetes con los Falcon 9, el de satélites de internet con la red Starlink y el de lanzamiento de astronautas con las cápsulas Dragon.

El lanzamiento de Polaris Dawn, retransmitido en directo por SpaceX, se realizó desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Tras el despegue, la cápsula Dragon se situó en una órbita ovalada alrededor de la Tierra que se

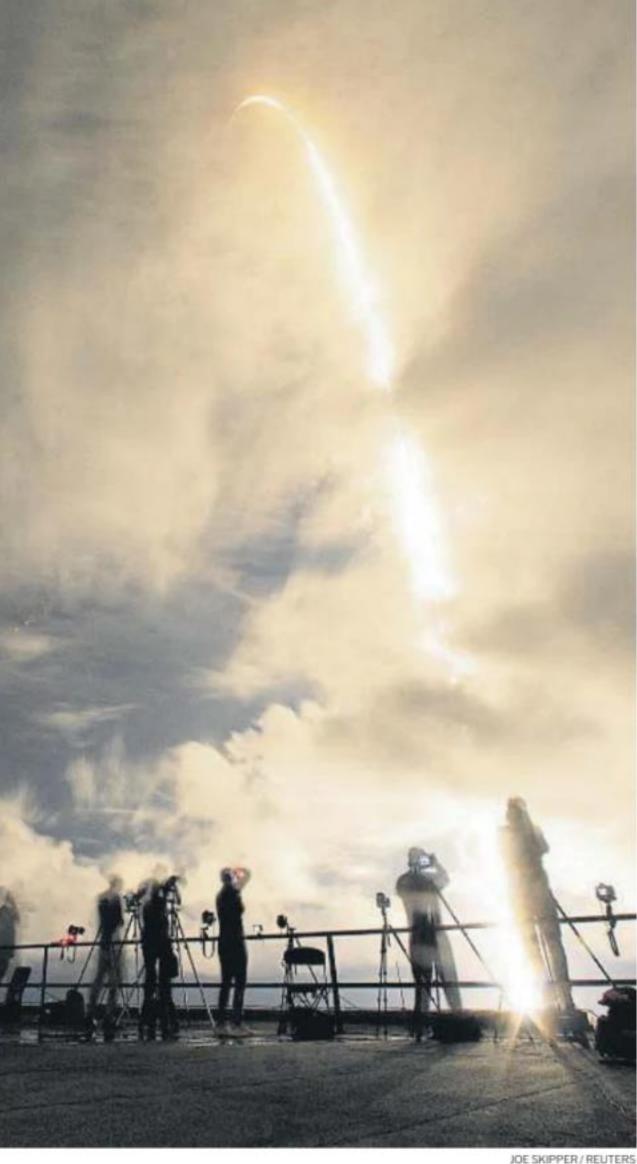

Un grupo de fotógrafos sigue el lanzamiento en Cabo Cañaveral

acercará a 190 kilómetros de la superficie en el punto más bajo y se alejará a 1.400 kilómetros en el más alto.

Esta altitud multiplica por más de tres la de la Estación Espacial Internacional. Los tripulantes de Polaris Dawn se verán expuestos durante la misión a dosis de radiación superiores a las que se encuentran en altitudes más bajas, así como a un mayor riesgo de impacto de micrometeoritos.

Las astronautas Sarah Gillis y Anna Menon, dos empleadas de SpaceX seleccionadas para participar en la misión, se convertirán en las dos mujeres que llegan más lejos de la historia de la exploración espacial. Batirán un récord vigente desde 1990, cuando Kath-

#### El programa Polaris consolida la hegemonía de la compañía de Elon Musk en el sector espacial privado

ryn D. Sullivan llegó a 621 kilómetros de altitud en la misión que puso en órbita el telescopio Hubble. Los únicos seres humanos que se han aventurado más lejos fueron astronautas que participaron en el programa Apolo a la Luna entre 1968 y 1972, todos ellos hombres.

La tripulación de Polaris Dawn se completa con el empresario Jared Isaacman, que financia el programa Polaris de SpaceX por una cantidad que no se ha hecho pública y que actuará como comandante; y con el piloto Scott Potet, teniente coronel retirado de las Fuerzas Aéreas de EE.UU.

El momento culminante de la

misión llegará mañana jueves a las 8.23 de la mañana (hora peninsular española), cuando empiece el paseo espacial. Dado que la cápsula Dragon no tiene compartimentos internos que permitan aislar una parte de la nave cuando se abre su compuerta, los cuatro tripulantes se verán expuestos al vacío del espacio y deberán ponerse los trajes espaciales.

Pero solo dos de ellos saldrán de la cápsula. Primero lo hará Jared Isaacman, que permanecerá unos veinte minutos fuera, y, cuando regrese, le seguirá Sarah Gillis, que saldrá otros veinte minutos. No deberán alejarse de la nave, sino moverse por su parte exterior asiéndose a un pasamanos metálico llamado Skywalker. La experiencia adquirida durante el paseo espacial permitirá evaluar el funcionamiento del traje espacial y valorar cómo mejorarlo.

Durante la misión se realizarán una treintena de experimentos entre los que destaca un test de comunicación por láser entre la cápsula Dragon y la red de satélites Starlink. El objetivo de SpaceX con esta prueba es habilitar Star-

#### Un objetivo prioritario es probar los trajes que SpaceX ha creado para sus misiones tripuladas

link como red de comunicaciones para misiones espaciales.

El programa Polaris tiene previsto continuar con otras dos misiones tripuladas, también financiadas por Jared Isaacman. Para la siguiente, SpaceX propone enviar astronautas al telescopio Hubble, que está perdiendo altitud, para elevar su órbita y evitar que se precipite en la atmósfera en la próxima década; por ahora la NASA no ha aceptado la propuesta. Para la tercera misión del programa, la compañía espera lanzar astronautas por primera vez con su nuevo cohete Starship, el más potente del mundo..

### El ertzaina 'trans' que atacó a su mujer será juzgado por violencia de género

VITORIA Agencias

El ertzaina trans que el pasado 17 de agosto atacó con un cuchillo a su mujer, en presencia de sus dos hijas, será juzgado por violencia de género. El juzgado de instrucción número 4 de San Sebastián, que llevaba el caso, ha decidido inhibirse en favor del de violencia contra la mujer, de manera que el agente será juzgado por violencia de género, pese a que

figura en el registro como mujer desde el otoño del año pasado.

La magistrada ha estimado el recurso de la Fiscalía de Gipuzkoa, que había solicitado que el caso lo instruyera el juzgado de violencia contra la mujer, a pesar de un anuncio de cambio de sexo que parece más una artimaña para burlar la ley que una intención real, puesto que el acusado no ha iniciado tratamiento alguno. La Fiscalía, además, sostiene que se habrían producido otros episodios de maltrato antes del cambio en el registro, de forma que podrían acumularse los posibles delitos y calificarse todos como violencia sobre la mujer. El argumento ha sido aceptado por la titular del juzgado de instrucción.

El auto de la magistrada sostiene que con anterioridad al cambio de sexo del agente (en realidad, un cambio de género meramente teórico) existía una situación de "violencia psicológica habitual" desde hace tres años. El ertzaina, sostiene el ministerio público, se mostraba cada vez más agresivo verbalmente "con insultos y menosprecios continuados" hacia la mujer, a la que infligía "coacciones psicológicas", entre las que cita empujones y amenazas de suicidio "incluso con exhibición del arma reglamentaria". El auto añade que, tras el ardid del cambio de sexo, se intensificaron los incidentes de amenazas contra la mujer e hijas, agravados por el

#### La jueza sostiene que la inscripción como mujer solo era un ardid del acusado para reírse de la ley

"consumo excesivo de alcohol". El razonamiento de la magistrada es que todos los hechos, anteriores al cambio de sexo, son "subsumibles en el tipo del

maltrato habitual en el ámbito

de la violencia sobre la mujer".

El auto detalla que la relación de pareja se inició hace 12 años y que, al margen del cambio registral del ertzaina, "la relación se ha mantenido en el mismo plano, con idénticos roles entre ellos, mismos comportamientos, pero más agravados con el paso del tiempo". La jueza sostiene que el cambio registral de sexo no supuso "una modificación de su relación de pareja en ningún aspecto de su vida en común". Todos los hechos sucedidos antes y después del cambio de sexo "obedecen a una misma dinámica de pareja", por lo que, argumenta la magistrada, "no se puede hacer la ficción de desglosar unos de otros como si fueran entre personas distintas y relaciones diferenciadas"..

## La psicóloga de la felicidad de Yale: "Medita y haz ejercicio media hora al día"

#### **Laurie Santos**

Doctora en Psicología en la Universidad de Yale

#### ENTREVISTA

MARC SOLANES Barcelona

a doctora Laurie Santos es una de las mayores expertas del mundo en felicidad. Así lo certifica el curso que imparte en la Universidad de Ŷale, Psicología y buena vida, en cuya primera edición multiplicó por cinco las inscripciones que esperaba recibir, más de 1.200 estudiantes. O lo que es lo mismo: uno de cada cuatro universitarios de Yale. Fue el mayor éxito del centro en sus más de 300 años de historia. Santos presenta además el podcast The happiness lab, que acumula más de 150 millones de descargas en todo el mundo.

¿Cómo definiría la felicidad?

La felicidad cuenta con dos partes distintas. Existe la idea de ser feliz "en" tu vida y la de estar feliz "con" tu vida. Estar feliz en tu vida significa tener muchas emociones positivas. Experimentar alegría, risas, bienestar, y que la proporción de emociones positivas sea mayor que la de negativas. Pero hay una segunda parte, que es la de estar feliz "con" tu vida. Esto debe responder a la pregunta, ¿cómosientes que va tuvida? Se refiere al sentido de significado y propósito que uno le confiere. La primera de ellas hace referencia al aspecto emocional, mientras que la segunda lo hace al cognitivo.

#### ¿Por qué cree que estamos tan desesperados por alcanzar la felicidad?

Hemos investigado acerca de la felicidad desde hace mucho tiempo, quizás incluso desde la aparición del ser humano. Eso no quita que haya cobrado más protagonismo últimamente, en parte porque muchos de nosotros nos sentimos más infelices. Una de las cosas de las que hablo mucho en la clase es sobre la idea de que entendemos mal la felicidad. Estamos yendo tras las cosas equivocadas y utilizando mecanismos ineficaces. La evidencia de los datos de las encuestas realmente sugiere



La revista Science escogió a Santos como una de las diez mentes jóvenes más brillantes

que la mayoría de las personas se declaran menos felices que hace diez, quince o veinte años.

#### ¿Cree que podemos cuantificar la felicidad, de algún modo?

Ojalá tuviéramos un pequeño termómetro que pudiéramos poner en la boca de las personas que midiera cuán felices son [ríe], pero las medidas de autoinforme son una muy buena estimación de la felicidad, ya que están muy bien validadas. De hecho, en algunos casos hasta puede relacionarse con medidas fisiológicas. Muchas de las cosas que intento transmitir en mi curso son cambios que las personas puedan aplicar a corto plazo para sentirse mejor, pero la única forma de saber que está funcionando es preguntar directamente a las personas sobre las emociones que experimentan tras aplicar esos cambios.

Como muchas otras personas, siento ansiedad a lo largo del día, ya sea por motivos laborales o por situaciones personales dificiles de digerir. ¿Puedes darme algunos consejos para disminuir este nivel a muy corto plazo?

Hay dos formas de lidiar con la ansiedad. Una es cambiar la forma en que tu cuerpo está reaccionan-

#### 66

#### Sistema parasimpático

Para lidiar con la ansiedad, activa la forma en que tu cuerpo reacciona: respira"

#### Demasiado autocríticos

"La autocompasión es el acto de intentar darnos un poco de amabilidad"

do ante algo, y la otra es cambiar la forma en la que piensas. Y una estrategia rápida para cambiar la forma en que tu cuerpo está reaccionando es simplemente activar lo que se conoce como el sistema nervioso parasimpático. Todos hemos oído hablar del sistema de lucha o huida cuando te sientes agitado, ansioso o preocupado por algo. Eso es el resultado de la activación del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso parasimpático, en cambio, es el que se encarga del descanso y la digestión. La buena noticia es que podemos activarlo, simplemente, a través de nuestra respiración. Un acto así de sencillo puede marcar una diferencia abismal. De ahí la importancia de la meditación.

#### Deme otra, por favor.

Tomar consciencia de tus propios sentidos. Una de las estrategias que me gusta recomendar es simplemente el hecho de prestar atención a lo que estás percibiendo. Nombrar cinco cosas que puedas ver o que puedas oír, tres cosas que puedas tocar, dos cosas que puedas oler y una que puedas saborear. Otra de la que hablo mucho con mis estudiantes es tratar de ser un poco más autocompasivo. A menudo sufrimos brotes de ansiedad cuando somos muy críticos con nosotros mismos. La autocompasión es el acto de intentar darnos un poco de amabilidad, reconociendo que tal vez no estemos en el mejor momento de nuestras vidas.

#### Esto que dice suena muy bien. Pero luego viene el enorme reto de aplicarlo en el día a día...

Totalmente. Debe convertirse en un hábito, en un acto automático, como cepillarse los dientes o pasarse el hilo dental.

#### ¿En qué nos hemos equivocado para desconectarnos tanto de algo que parece tan sencillo?

Nos hemos obsesionado en ganar cada vez más dinero para modificar nuestro entorno material. Si bien es cierto que, para algunas personas, tener más dinero es importante, como por ejemplo alguien que está viviendo por debajo del umbral de pobreza, para todos aquellos que no lo necesitamos sería mejor enfocarnos en cambiar nuestros comportamientos individuales y patrones de pensamiento.

En varias ocasiones ha mencionado que realizar treinta minutos de ejercicio todos los días puede tener el mismo efecto que tomar ciertos antidepresivos. Si es así, ¿por qué los médicos no nos lo recetan?

No lo sé. Es una gran pregunta. A veces menospreciamos algunas prácticas porque parecen tan sencillas que simplemente no creemos que puedan tener un efecto tan grande en nuestras vidas. En el caso del ejercicio, aunque a priori pueda parecer una píldora mágica, provoca un cambio real en nuestra fisiología. Mejora nuestro estado de ánimo y nos ayuda a dormir, que es otro factor para la felicidad.

#### Póngame ejemplos de rutinas o comportamientos que puedan hacernos más felices.

Relacionarse con otros, enfocarse más en la felicidad de otros que en la nuestra propia, comer de forma saludable y coherente, escribir de forma periódica lo agradecidos que estamos por lo que tenemos e intentar estar más presente, como por ejemplo a través de la meditación, son algunos otros ejemplos.•

Canal **Vivo** www.lavanguardia.es/vivo



### Montaña rusa meteorológica: una masa de aire "inusualmente fría" llega este jueves

REDACCIÓN Barcelona

A pocos días del inicio del otoño, la inestabilidad marca el tiempo en España. Nos adentramos en una semana convertida en montaña rusa meteorológica, con una DANA –de bajo impacto–, un frente frío y máximas muy por debajo de lo normal en amplias zonas del país. Mientras, en Córdoba, Ciudad Real, Murcia y Badajoz, entre otras, los termómetros subirán por encima de los 30°C.

A partir de este jueves y durante el viernes una masa de aire "inusualmente fría" para la época del año llegará a España, con una especial incidencia en las islas Baleares y en amplias zonas del norte peninsular, según ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Durante esos días de ambiente claramente otoñal se prevé una cota de nieve entre 1.400/1.800 metros en los Pirineos y heladas en algunas cordilleras, todo ello antes de comenzar a retirarse el sábado para dar paso a temperaturas más altas de lo normal, especialmente en el oeste de la Península. De esta manera, el viernes, una de las jornadas más frías, las mínimas descenderán hasta los 5-9 °C en capitales de provincia como Ávila, Bilbao, Burgos, Cuenca, Huesca, León, Logroño, Palencia, Pamplona, Segovia, Soria, Teruel, Valladolid y Vitoria. Por el día, el ambiente será fresco y solo siete capitales – Badajoz, Cáceres, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla– alcanzarán o superarán los 30 °C.

A partir del sábado, las temperaturas permanecerán en valores inferiores a los normales en el Cantábrico oriental, nordeste, litorales de la Comunidad Valenciana y Baleares, para continuar en descenso en el tercio sur peninsular y en ascenso en el resto de la Península y en los archipiélagos.

El frente frío se dejará notar ya hoy miércoles en el extremo norte y ocasionará "abundante nubosidad y precipitaciones que puntualmente podrían ser persistentes", a la vez que los restos de la DANA podrían favorecer el desarrollo de chubascos en el extremo sur, este y Baleares. El jueves persistirá la abundante nubosidad en el norte, con precipitaciones que podrían ser muy abundantes en el extremo norte.

### Hospitalizado el acusado de drogar a su mujer para que otros hombres la violaran

La esperada declaración de Dominique Pélicot queda aplazada hasta que se cure

**JAVIER RICOU** 

Lleida

La jornada de ayer era una de las más esperadas en el juicio contra Dominique Pélicot, el ciudadano francés, de 71 años, acusado de dormir con ansiolíticos a su mujer y ofrecerla a otros hombres (hay 50 acusados) para que la violaran. Él miraba y lo grababa, pero también participaba en las agresiones. Ayer estaba previsto que declarara Dominique. Pero no lo hizo. El hombre fue hospitalizado. Su letrada habla de una infección urinaria o un cólico nefrítico.

La declaración quedó aplazada. El tribunal ha pedido un informe médico para conocer el alcance de esa enfermedad. Ayer se apuntó en esa sala que Dominique podría regresar hoy a la misma. El juicio continúa con otros testigos. Ayer le tocó a uno de los investigadores que ha visto las grabaciones. Para ese agente no hay ninguna duda de que Gisèle no se enteró de nada, dado el estado de somnolencia provocado. Otro perito reveló, informa Efe, que algunas sesiones de ese sexo no consentido duraron más de seis horas.

La repentina indisposición de Dominique a estas alturas del juicio-el lunes ya no estuvo en la sala al sufrir fuertes dolores abdominales-podría ser interpretada como una estrategia para no dar la cara en un caso en el que Gisèle, la víctima y exmujer del acusado, se ha esforzado para que sea público. Una posibilidad que niega, sin embargo, la abogada de Pélicot, quien ayer avanzaba que su cliente va a admitir "todos los crímenes" cuando se recupere. Lo cierto es que poco margen le queda a ese hombre, tras lo visto y escuchado en estas primeras sesiones.

Pero habrá que esperar para conocer la versión del acusado. Va a ser muy difícil justificar lo injustificable. Y más tras escuchar el desgarrador relato de Gisèle, que calificó de "barbarie" las violaciones sufridas durante una década mientras ella estaba drogada. Definió la cama donde se consumaron esas agresiones como "el altar del vicio". O tras el diagnóstico de los psicólogos que el lunes inten-



MANON CRUZ / REUTERS

Gisèle, ayer con su abogado, se ha esforzado para que la vista sea pública y se sepa todo

taron dibujar un perfil de ese "monstruo". Dominique no sale muy bien retratado.

Ha quedado claro que no sufre ninguna enfermedad mental: "Sabe lo que está bien y lo que está mal", coinciden los psicólogos. Esto es importante a la hora de fijar el castigo penal por los hechos. Otro especialista narraba cómo

#### Sesiones de sexo sin consentimiento de hasta seis horas y confirmado que Gisèle no se enteró de nada

ese hombre, con piel de cordero de día, se convertía en un despiadado lobo durante las noches. "Concebía a su mujer como un objeto, como una cosa utilizada para satisfacer sus necesidades y deseos sexuales", dijo.

Dominique Pélicot ha sido defi-

nido por estos expertos que han tenido largas charlas con el hombre en prisión, "como una persona narcisista, egocéntrica y voyeur". Buena parte de ese diagnóstico se basa en sus propias declaraciones y reacción al ser arrestado. "Desde el primer momento su principal inquietud se centraba en la imagen que iba a tener de él su entorno, sin mostrar ninguna preocupación por el daño causado a su esposa y las secuelas que hayan podido quedarle", dijeron esos expertos.

Su modus operandi es otra prueba de que lo tenía todo muy bien controlado. Dominique Pélicot contactaba con los hombres a los que ofrecía violar a su mujer por internet. Muchos de los acusados solo acudieron una vez a esa vivienda, pero hay algunos que realizaron más de media docena de visitas. El esposo de Gisèle no cobraba ni un euro, pero sí imponía una serie de condiciones a esos violadores. En esa habitación del horror estaba prohibido fumar y

los hombres tenían que desnudarse en la cocina de la casa. Se les exigía el máximo silencio, no podían ni gemir, y también estaba prohibido el uso de colonias o perfumes. No podía quedar ningún olor extraño en la estancia. Antes de violar a Gisèle, drogada en su cama, tenían que calentarse las manos en un radiador que había

#### En la habitación del horror no se podía fumar, se prohibían las colonias y había que calentarse las manos

en la misma habitación. Ya se verá cómo justifica todo esto el acusado y qué responde a las sospechas lanzadas por una de sus hijas y una nieta, que temen haber sido dormidas también para ser violadas. Todo eso cuando Dominique se cure y pueda declarar.

#### Asesinados 196 activistas por conflictos ambientales en el 2023

A. CERRILLO Barcelona

Al menos 196 defensores del medio ambiente fueron asesinados el año pasado por intentar proteger sus hogares, su comunidad o los recursos naturales, según un informe de Global Witness, un centro de estudios británico. De esta manera se eleva a 2.106 el total de asesinatos de estos defensores de la Tierra entre 2012 y 2023.

En este trágico ranking, Colombia fue el país más peligroso para la defensa del medio ambiente; hubo que lamentar 79 fallecimientos por asesinatos, frente a los 60 que se produjeron en el 2022 y 33 en el 2021. Con 461 asesinatos entre el 2012 y el 2023, este país tiene el mayor número de asesinatos de defensores ambientales denunciados. Otros países de América Latina que resultan mortíferos son Brasil, con 25 asesinatos, y México y Honduras, que registraron 18 asesinatos cada uno.

"En todo el mundo, los pueblos indígenas y los afrodescendientes siguen siendo objeto de ataques desproporcionados, lo que representa el 49% del total de asesinatos", explica Laura Furones, autora principal de Global Witness.

"A medida que la crisis climática se acelera, quienes usan su voz para defender valientemente nuestro planeta se enfrentan a la violencia, la intimidación y el asesinato. Nuestros datos muestran que el número de asesinatos sigue siendo alarmantemente alto", añade Furones.

Global Witness identificó la minería como la actividad que se relaciona más con estas trágicas muertes, pues 25 defensores fueron asesinados después de oponerse a operaciones mineras.

Otras actividades implicadas incluyen la pesca (5 asesinatos), la tala de bosques (5), la agroindustria (4), la construcción de carreteras e infraestructuras (4) y la energía hidroeléctrica (2).•



### Séptima de Mahler y Lisa Batiashvili

CON UNA DE LAS ORQUESTAS MÁS REPRESENTATIVAS E IMPORTANTES DE EUROPA, LA TONHALLE-ORCHESTER ZÜRICH, Y SU DIRECTOR PAAVO JÄRVI.



www.entradasdevanguardia.com

LAVANGUARDIA

### In Memoriam

Recepción de esquelas

Por teléfono 902 17 85 85 A través de la web



anuncios@godostrategies.com

Les recordamos que el horario de recepción de esquelas es hasta las 20.00 horas

www.lavanguardia.com

#### Brian O'Hare

#### Cámara de Comercio de EE.UU. en España (AmChamSpain)

El presidente, la junta de gobierno, socios y todos los que formamos parte de la Cámara, lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro amigo Brian O'Hare, presidente de Clairfield y miembro de la junta de gobierno de AmChamSpain. Damos las más sinceras condolencias a su familia por esta irreparable pérdida.

Descanse en paz

Barcelona, 9 de septiembre de 2024

#### MARÍA SAURA VALVERDE

Nacida en Saint Etienne en 1922, ha fallecido en Barcelona el 7 de setu n'es plus là mais tu es parmi nous tous.



#### **RECEPCIÓN DE ESQUELAS**

Les recordamos que el horario de recepción de esquelas es hasta las 20.00 horas

Por teléfono

902 17 85 85 681 06 08 41

anuncios@godostrategies.com

LAVANGUARDIA

A través de la web



#### ENVÍA TU PÉSAME EN FORMA DE FLOR

Entrega en solo 3 horas, todos los días del año, en todos los tanatorios.



#### Hoy hace un año



Jose Antonio Vázquez Abeledo **Carmen Domingo Vicent** Aurora Castilla Gil Rosa Meca Soler Alfredo Seguí Ortiz Maria Antonia Mañas Viñas Pedro Llop Bru Julián Pallarés Albesa Juan Esparcia Calonge

**Emilio Cruz Villanueva** Josefa Rodríguez Fidalgo Mercedes García Sanz Rafael Tarrats Mallafré Maria García Gallart Victorino Caleya Duelt Ketty Flor Cedeño Gonzalez Catalina Moscat Martínez Juan Esteban Barenys Pérez

Listado publicado por cortesía de Serveis Funeraris de Barcelona.

### ¿Por qué un tanatorio

### DENTRO DE LA CIUDAD?

Para que todo sea más fácil.





#### Metro:

L1 (Marina), L4 (Bogatell)



6, B20, B25, H12, V21, V23



#### Tram:

T4 (Marina i Auditori, Teatre Nacional)



#### Parking público:

con acceso directo al tanatorio

#### ELIGE EL NUEVO TANATORIO SANCHO DE ÁVILA.

Más de 100 años acompañando a las familias de Barcelona.

900 231 132 (24h)

Serveis Funeraris de Barcelona | mémoro





GENTE El complicado momento económico de **Kevin Costner** 

## Los hurtos, más de uno por minuto, hinchan las cifras de delitos en España

La intensa actividad en el aeropuerto hace de El Prat la ciudad donde más crecen las denuncias

RAMON SUÑÉ

Barcelona

Los hurtos siguen engordando las estadísticas delictivas en España. Los últimos datos aportados por el Ministerio de Interior a partir de los registros de denuncias de todos los cuerpos policiales indican que en el primer semestre de este año se tuvo conocimiento de 321.332 hurtos en todo el territorio español, con un descenso casi inapreciable respecto al mismo periodo del año anterior. El balance confirma, por otra parte, la plena vigencia de un fenómeno del que ya se hizo eco en reiteradas ocasiones La Vanguardia: la frenética actividad de los cacos en las instalaciones del aeropuerto internacional de Barcelona.

La presencia diaria de los ladrones en las terminales explica que El Prat de Llobregat se haya convertido en uno de los municipios españoles en los que esta modalidad delictiva, la que se re-

#### El municipio del **Baix Llobregat** registró de enero a junio una subida del 75,9% respecto al 2023

pite con más frecuencia, presenta un mayor crecimiento en el periodo analizado. En concreto, entre el 1 de enero y el 30 de junio pasados se denunciaron en este municipio del área metropolitana de Barcelona un total de 4.103 hurtos, un 75,9% más que en el primer semestre del 2023.

El aeropuerto de Barcelona batirá con casi toda seguridad este año el récord histórico de viajeros. En los seis primeros meses recibió más de 26 millones de viajeros, un 12,9% más que en la primera mitad del 2023. Y en julio, agosto y lo que va de septiembre se mantiene la tendencia.

El dinamismo del principal aeropuerto catalán es un reclamo irresistible para los amigos de lo ajeno. Son ellos los que con su protagonismo en las instalaciones de El Prat distorsionan las estadísticas delincuenciales de este municipio.

Hace unos días, el diario Ara rreincidencia. avanzaba que en el primer se-



Las cámaras de vigilancia del aeropuerto de El Prat se han convertido en una herramienta esencial para el trabajo de los Mossos

mestre de este año se había superado el número de hurtos registrados en el aeropuerto en todo el 2013, el 2014 y el 2015 y que en diez años los robos en esta infraestructura estratégica se han multiplicado por diez.

El pasado 3 de marzo, tras una ronda con los Mossos por las dependencias de El Prat, la periodista Mayka Navarro ya infor-

40.121

ciudad de Barce-

lona del 1 de enero

2.530 menos que

en el mismo pe-

riodo del 2023

hurtos en la

al 30 de junio,

maba del crecimiento exponencial de robos -en su mayoría al descuido y, sobre todo, de bolsos y maletas-y de como la poli-

cía catalana llegaba a expulsar hasta cinco veces al día a los mismos carteristas de las terminales, una prueba más de la ineficacia del sistema para combatir la multi- 76,7% (de 60 a 106).

ranual del número de hurtos en El Prat de Llobregat - en especial en ese agujero negro en el que desaparecen tantos objetos personales como es el aeropuertoapenas tiene parangón en el resto de España. Según las cifras que ha hecho públicas el Ministerio del Interior, solo en otros tres municipios de más de 20.000 habitantes el crecimiento ha sido aún mayor. El salto más grande, siempre en términos proporcionales, se dio en la isla de El Hierro (+266,7%), si bien en este caso las estadísticas merecen una matización: pasaron de apenas seis en el primer semestre del 2023 a 22 en el mismo periodo del 2024. También registran incrementos superiores a los de El Prat de Llobregat, dos municipios valencianos, Oliva, con una subida del 88,6% (de 79 a 149), y Catarroja, con un aumento del número de hurtos del

Los 321.332 hurtos de los que El enorme incremento inte- se tuvo conocimiento en España

Los récords de pasajeros en las terminales son un reclamo irresistible para los ladrones

#### Hurtos en las grandes ciudades Primer semestre 2024 Madrid 42.763 -5,2% 40.121 -5,9% Barcelona -3,7% València 12.175 Sevilla -9,0% 8.752 Zaragoza 4.046 +19,7% Málaga 6.096 +14,5% Murcia 3.417 -0,6% +11,4% Palma 6.159 Las Palmas 2,475 -6,2% Alicante 3.461 -4,0% +8,3% 5.858 +4.2% Córdoba 2.172 Valladolid 1.321 + 0.5% 1.433

3.477

L'Hospitalet

entre el 1 de enero y el 30 de junio pasados se pueden resumir en un dato que llama a la reflexión: se produce más de un robo sin violencia cada minuto.

Las autoridades políticas, hasta ahora y por regla general, han tratado de minimizar el problema y, sobre todo, no han encontrado la fórmula para dotar a la sociedad de instrumentos eficaces para resolver una tipología delictiva que tiene un efecto multiplicador en la percepción de inseguridad ciudadana. En ocasiones, estadísticas parecidas a estas últimas -por ejemplo el descenso del 1,1% en los hurtos-han llegado a ser celebradas como una pequeña victoria por unas autoridades que se esfuerzan en obviar el punto de partida.

Cierto es que, al menos en el periodo de seis meses analizado y a falta de confirmación en futuros balances, en algunas comu-

Continúa en la página siguiente

### Los hurtos bajan un 5,9% en la capital catalana

Viene de la página anterior

nidades autónomas los hurtos han entrado en recesión. Es el caso de La Rioja, con un descenso del 11%, Melilla (-10,8%) y la Comunidad de Madrid (-5,2%). En Catalunya, el descenso es mucho más contenido: de enero a junio se contabilizaron 82.246 hurtos, un 1,2% menos que en los mismos meses del 2023.

Catalunya es la comunidad que encabeza en términos absolutos el ranking de los hurtos en España, por delante de Madrid (62.121) y Andalucía (45.725). En términos relativos, los mayores

#### Madrid también registra una ligera caída de este tipo de delitos cifrada en un 5,2%

incrementos se produjeron en Aragón (+15,3%), Canarias (+12,7%) y Asturias (+6,5%).

En la ciudad de Barcelona, que está liderando la reivindicación de nuevas medidas legislativas, policiales y, sobre todo, judiciales para combatir la multirreincidencia, los hurtos representan más de la mitad del total de la criminalidad convencional. Algo que no sucede en ninguna otra gran ciudad española. Aunque se observa una mejora (un descenso del 5,9% respecto al primer semestre del año anterior), en la primera mitad del 2024 se registraron todavía 40.121 hurtos, o lo que es lo mismo, 220 de media cada día.

Entre los municipios de más de 20.000 habitantes que experimentaron una caída más pronunciada en lo que a los hurtos se refiere, figuran varios catalanes. Se trata de Sant Just Desvern (-43%), Banyoles y Esparreguera (-36,4%) y El Masnou. En cambio, entre los que registraron mayores crecimientos, en algún caso poco relevantes en términos absolutos, están, además de El Prat de Llobregat, Manlleu (+45,8%), Castellar del Vallès (+43,5%), Ripollet (+42,1%), Les Franqueses del Vallès (+41,2%), Santa Perpètua de Mogoda (+32,6%), Calafell (+31,3%) y Lloret de Mar (+30,6).



Refuerzo policial. Barcelona dio ayer la bienvenida a los 133 nuevos agentes de la Guardia Urbana, algunos en la imagen, en un acto oficial presidido por el alcalde Jaume Collboni en el exterior de la comisaría de Nou Barris

### Cambien barcos por aviones



A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Cruzarse con un mosso d'esquadra uniformado en una terminal del aeropuerto internacional de El Prat es imposible. Diré más. Si usted lo ve, se puede sentir afortunado. Los 27 agentes recién salidos de la escuela que se incorporaron hace dos semanas con bombo y platillo a la plantilla apenas se han notado. Lo siguiente que escribiré no es demagogia, pero si no lo digo me muerdo la lengua y me enveneno. ¿Cuánta gente pasa un día cualquiera por las zonas de visitantes de la Copa del Améri-

ca? Menos de los esperados. ¿Y por las terminales del aeropuerto? Divida cinco millones de pasajeros por los 31 días del mes y salen muchísimos. Y ahora lea con atención. El recinto de la Copa del América lo vigilan 400 mossos y la principal infraestructura crítica de Catalunya, 151. Hasta que los responsables de la seguridad pública no entiendan que el aeropuerto de El Prat es todo un mundo aparte, con una singularidad específica, no se podrán revertir las actuales cifras de hurtos y esa sensación cada vez más creciente de inseguridad. Nadie está diciendo que los policías no trabajen. Al contrario. Se han disparado las detenciones y se han empezado a aplicar nuevas estrategias operativas que están funcio-

nando, además de una nueva y mejor interlocución con los jueces y fiscales de El Prat que está logrando los primeros resultados. Pero uno de los principales problemas es que cada vez que un policía del aeropuerto realiza una detención, la infraestructura pierde un binomio de mossos uniformados durante horas. ¿Por qué? Pues porque cada persona arrestada tiene que ser acompañada en un vehículo hasta el área de custodia de la comisaría de El Prat. La gestión se complica si el individuo necesita ser acompañado al servicio médico. Fines de semana, como el último, en el que los Mossos realizaron 23 detenciones, los policías desaparecen de las terminales. Por no hablar del resto de dependencias de la

infraestructura como los parkings, donde algunas bandas organizadas están haciendo literalmente el agosto llevándose bolsos y maletas. ¿Debería tener el aeropuerto un área de custodia propia para ahorrarse esos desplazamientos? Es una opción que merece una reflexión. Pero está claro que la actual plantilla de esta infraestructura que es puerta de entrada a Catalunya necesita con urgencia ampliar el número porque la cifra actual no es solo insuficiente, hace tiempo que es ridícula. Las regatas terminarán en octubre y dicen que los días fuertes están por llegar. Y nos alegramos. Mientras tanto, igual alguno de los mossos que trabajan frente al mar podría empezar a cambiar la visión de los barcos por los aviones.

### Cae una banda criminal dedicada al tráfico de gases fluorados procedentes de China

**BARCELONA** Efe

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al comercio ilegal de gases fluorados en Barcelona y Madrid, que eran introducidos en España procedentes de China, en una operación policial desarrollada el pasado 30 de julio y en la que fue-

ron detenidas cinco personas. Según informó ayer la Guardia Civil, en el marco de la operación Gascra, además de los cinco detenidos, otras doce personas de origen ruso y ucraniano se hallan investigadas por este comercio ilegal.

Los agentes intervinieron más de 700 botellas de gases refrigerantes fabricadas en China por un valor de unos 240.000 euros que

estaban almacenadas sin ningún control ni seguridad.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la comandancia de Barcelona inició la investigación tras tener conocimiento de la venta desde el 2019 en plataformas online de gases refrigerantes hidrofluorocarburos (HFCs), también llamados gases fluorados o de efecto invernade-

ro, a precios muy por debajo del valor de mercado. A través de un entramado delictivo, estos gases refrigerantes eran fabricados en China por un coste que rondaba entre los 20 y 50 euros por botella y una empresa polaca las introducía de forma ilegal en la Unión Europea para, posteriormente, enviarlas a España para su venta a través de internet a un precio de al menos 300 euros la botella, dándole apariencia de legalidad.

La Guardia Civil registró un domicilio en Barcelona y una nave industrial en la provincia de Madrid, donde fueron detenidas estas cinco personas e investigó, a otras doce que constituían la organización delictiva.

El mercado negro asociado al tráfico de gases refrigerantes en Europa constituye un fenómeno delictivo en auge que conlleva además un riesgo grave de contaminación atmosférica.

La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones. Los detenidos están acusados de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, de contrabando, contra la hacienda pública y de pertenencia a organización criminal.

### La jueza decana de Barcelona avisa de que el atasco judicial genera impunidad

Cristina Ferrando recuerda que los juicios rápidos se señalan ya para el 2026



La jueza decana de Barcelona, Cristina Ferrando, en su despacho de la Ciutat de la Justícia

#### TONI MUÑOZ

Barcelona

Una sensación de frustración planea entre los estamentos judiciales. Desde los jueces, letrados y funcionarios, que por falta de medios no pueden juzgar a los delincuentes en un tiempo razonable, hasta los policías, que deben conformarse con perseguir a ladrones -varias veces a los mismosconscientes de que no serán juzgados hasta dentro de varios meses e incluso años.

Ayer, la jueza decana de Barcelona, Cristina Ferrando, urgió la puesta en marcha de inmediato de nuevos juzgados que ayuden a reducir el atasco y la sensación de impunidad de los delincuentes. En una entrevista con Jordi Basté

en El món a RAC1, Ferrando lamentó la incapacidad de la justicia por solventar a tiempo asuntos de poca complejidad y reclamó la necesidad de activar seis nuevos juzgados penales en Barcelona, cuatro para celebrar juicios y dos de ejecutorias que hagan cumplir las sentencias. "Se genera una sensación de impunidad, y eso es así porque no se está juzgando con la inmediatez que exige la ley en este tipo de casos", asevera la juez decana.

Los datos son demoledores. Los juicios rápidos, previstos para enjuiciar a carteristas una vez se les aplica el agravante de multirreincidencia, se señalan para el año 2026 cuando la ley establece que deben celebrarse en un plazo de 15 días. "La tramitación de los juicios rápidos no se está realizando en el tiempo que establece la ley ni en el que sería óptimo. Y esto es un problema que tienen los juzgados de Barcelona y que lo llevamos arrastrando desde hace muchísimos años", lamentó Ferrando.

El problema principal es la falta de juzgados y la dificultad para aplicar el Código Penal reformado en el 2022. La jueza decana reconoce que la norma tiene "problemas de aplicación". Después de que una sentencia del Tribunal Supremo del año 2017 eliminara de facto el agravante de multirreincidencia, los partidos trabajaron en una nueva reforma que acabara con la impunidad de los carteristas que roban sin parar y acaban condenados a una multa. De ahí surgió la reforma del 2022, que plantea que un delincuente

que haya sido condenado previamente en tres ocasiones se le aplique un agravante de multirreincidencia al cuarto delito. Sin embargo, esta norma impone una condición que supone un obstáculo para los juzgados: que la suma de lo robado en las tres ocasiones anteriores supere los 400 euros. El problema es que las bases de datos judiciales no contemplan el valor del objeto sustraído o la cantidad de dinero robada, con lo que deben revisarse las sentencias dictadas anteriormente, y en una administración donde el sistema no está informatizado supone reclamar sentencias en papel y revisarlas a mano en busca de ese dato. Si, además, las condenas del multirreincidente fueron dictadas en otra provincia, las sentencias se envían por correo postal o

#### La responsable de los juzgados reclama la activación de seis órganos penales para paliar el retraso

por fax. "Todo esto nos provocó problemas de aplicación hasta el punto de que en las bases de datos que nosotros tenemos las sentencias no estaban incorporadas con el dato concreto del valor de lo sustraído en los casos anteriores", reconoce la decana. Sin embargo, asegura que todo este procedimiento se ha ido "sorteando y superando" y ahora ya tienen bases de datos "más completas". "Al final, lo que está claro es que si el juicio no se puede celebrar con inmediatezy no se puede ejecutar la sentencia con inmediatez, es que esa reforma legal no nos va a servir de nada. Por eso, lo que decimos los jueces es 'señores, déjense de reformas legales mientras no nos den las herramientas para aplicar la ley que tenemos en vigor"...

#### La Fiscalía investiga por prevaricación al jefe de la policía local de Canet

**FEDE CEDÓ** Canet de Mar

La Fiscalía de Mataró ha abierto una investigación sobre la posible prevaricación del jefe de la policía local de Canet de Mar por la supuesta contratación irregular de agentes. A uno de los cabos del cuerpo también se le investiga por presunta falsedad documental. Los hechos, denunciados por la portavoz del PSC en el Ayuntamiento, Marian Gómez, han propiciado la apertura de este proceso de investigación.

Los hechos investigados se refieren a la contratación de agentes, uno de los cuales, el mismo cabo, fue contratado de forma irregular ya que tenía abierto un expediente sancionador en Les Franqueses del Vallès, de donde se marchó sin haber cumplido la sanción. Fue contratado en Canet por el jefe de policia, al que supuestamente le unen lazos de amistad al compartir servicio en Sabadell, lo que vulneraría los requisitos para aspirar a una plaza local.

Además, la Fiscalía también investigará el proceso de promoción a cabo del citado agente, que, según cita la concejal denunciante, no podía ascender a dicho grado por no tener la antigüedad mínima de dos años de servicio reglamentario en la plaza.

La concejal socialista asegura que presentó la denuncia una vez detectó los casos de prevariación y falsedad documental "que puse en conocimiento del alcalde, Pere Xirau, y de la concejal de Seguridad, Angels Isart". Requeridos por esta investigación, desde alcaldía afirman "no tener conocimiento de la investigación ni notificación al respecto, ni nos consta algún expediente ni denuncia en este sentido"...

### Los aluniceros ponen el ojo en las clínicas de belleza y se llevan las cremas

**MAYKA NAVARRO** Barcelona

Nada parece estar ya a salvo de los aluniceros, esos ladrones de establecimientos que mediante golpes o empotrando un vehículo en el escaparate se cuelan de noche en los comercios para saquearlos. Esta vez le ha tocado el turno a las socias de Akiabara, tabletas en las que las clientas se una clínica de belleza de la calle deciden por el servicio, otro par Aribau de Barcelona asaltada la

madrugada de ayer.

Uno podría preguntarse: ¿qué busca un ladrón en una clínica a la cabeza en innovación en tratamientos de belleza? ¿La caja? Hace tiempo que el dinero en efectivo pasó a un segundo plano en los comercios y los clientes pagan con tarjetas. Pues el ladrón que asaltó Akiabara se dirigió al mostrador, donde encontró las dos de teléfonos inalámbricos y algo



La puerta violentada de la clínica Akiabara, ayer por la tarde

del efectivo que las socias y propietarias de Akiabara, Melissa Kotler y Cristina Ruiz, tienen en la caja por si alguien todavía paga en efectivo. Pero lo más sorprendente es que el ladrón se dirigió a la estantería donde la clínica expone los productos de belleza de alto standing que vende a las clientas y literalmente arrasó.

Con apenas un año abierta al público, Melissa y Cristina hacían ayer por la mañana recuento de las cremas faciales que el asaltante, grabado por las cámaras de vigilancia de la clínica, se llevó. "Es como si supiera el altísimo valor que tienen esos productos", explican las dos mujeres. Todas las cremas robadas eran de la línea facial de la prestigiosa marca de cosméticos de Barcelona Haute Custom Beauty.

#### Copa del



América

American Magic sustituye a su timonel Paul Goodison por lesión, rompiendo así la controvertida dupla con Tom Slingsby

### La extraña pareja

PIERGIORGIO M. SANDRI

Barcelona

a Copa del América no va solo de alta ingeniería, sino de química. Porque las relaciones humanas son un elemento esencial en los AC75. El diseño de esta embarcación prevé que haya dos patrones, uno a cada lado. Cuando uno lleva el mando, el que está situado en el lado opuesto comunica la situación del campo de regata y viceversa. Las decisiones al final se toman de forma conjunta. Todo sale de maravilla si las dos personas se llevan bien. Cuando hay alguna fricción, pues entonces el rendimiento del barco se resiente.

Un buen ejemplo de ello es la situación que se vive en el American Magic. Paul Goodison, uno de los dos timoneles de American Magic, sufrió un accidente esta semana durante una navegación. Se cayó en la cubierta y padeció alguna lesión. No se conocen los tiempos de recuperación. Todo está en manos del equipo médico estadounidense. Goodison será sustituido durante este período por el regatista de origen argentino Lucas Calabrese. Le tocará a él navegar con el australiano Tom Slingsby. ¿Qué pasará a bordo ahora que se ha roto la pareja titu-

Quienes les conocen bien dicen que Slingsby y Goodison son como Paul McCartney y John Lennon. Cuando los músicos conectaban entre ellos, salía la magia. Cuando había enfados, pues el cuarteto de Liverpool no daba lo mejor de sí. En nombre de la banda, ambos aparcaban sus diferencias, convencidos de que juntos serían mejor que por separado.

En el caso de estos dos regatistas es como tener a dos gallos en el mismo corral. Ambos presumen de un currículum excelente en vela ligera y en modalidad individual. Pero ir en pareja es otra cosa. Le tocaría a Terry Hutchinson, el general manager del equipo estadounidense, poner orden. Pero él es un excelente gestor, y manejar



Tom Slingsby moja con champán a Paul Goodison durante una celebración

los egos cuando físicamente no estás a bordo no es tarea sencilla.

"Su relación es correcta. Es profesional", comentan desde el equipo sobre sus dos timoneles. Matthew Sheahan, veterano periodista del canal Planet Sail los conoce de cerca. "Yo diría que se llevan bien, pero Tom es muy im-

#### En el 2012, Tom Slingsby y Paul Goodison casi llegan a pegarse en un bar por su rivalidad

pulsivo, mientras que Goodison es más reflexivo", asegura.

Pero en el pasado no fue así. El punto álgido se tocó en el 2012. Casi llegan a las manos en un pub tras un enfrentamiento en una regata. "Una discusión acalorada", se dijo entonces. "Hemos competido entre nosotros en las clases

olímpicas durante casi diez años...
Fuimos archirrivales durante
mucho tiempo", comentó Goodison. "Y hemos pasado por ciclos
de ser mejores amigos, y luego
muy abrasivos. Esto surge cuando
compites contra alguien. Pero es
que quieres ganarle a todo el
mundo, y a veces eso significa que

#### En Luna Rossa, Francesco Bruni es el emotivo y Jimmy Spithill es el hombre de hielo

tienes que alejarte de una amistad para sacar lo mejor de ti mismo", reconocía el inglés.

Por su parte, Slingsby minimiza lo ocurrido hace más de una década y subraya que ahora ambos tienen una causa común, lo que les lleva a aparcar sus diferencias, incluso cuando no están de acuerdo.

La dupla Francesco Bruni v Jimmy Spithill, de Luna Rossa Prada Pirelli, es otro caso de estudio. Su fuerza está en la profunda diversidad y complementariedad entre ambos. Bruni es emotivo e impulsivo, como muchos italianos. En regata, sus pulsaciones suben a 120 por minuto. Spithilles frío, las suyas tan solo rondan las 70, como si estuviera caminando. Uno es expansivo, el otro retraído. Uno fue un discreto regatista que aprendió muy rápido a adaptarse al mundo de la Copa del América, el otro lleva veinte años en este mundo, Bruni es zurdo, está sentado en la izquierda y es locuaz. Spithill es diestro y vigila el lado clave en las salidas.

"Hemos regateado mucho juntos, nos conocemos muy bien", comenta el australiano mientras esboza una leve e inusual sonrisa. Se respetan mutuamente. Las veces que Bruni le abraza, el australiano parece incómodo. "El amor es física, el matrimonio es química", escribió Alejandro Dumas.•

#### El Salón Náutico se reformula para regresar en el 2025

REDACCIÓN Barcelona

El Salón Náutico de este año no se celebrará en las instalaciones del Port Vell por la disputa de la Copa del América y la ocupación del espacio por parte de los equipos participantes y la instalación del *village* de la regata. Es por eso que los orga-nizadores del salón, que habitualmente se celebra a mediados de octubre, aprovecharán este paro obligado por motivos logísticos y de calendario para repensar el certamen de los próximos años, con el diseño de un plan estratégico 2025-2027 que haga el Salón Náutico más rentable y eficiente para los expositores y que concrete los objetivos y un nuevo modelo organizativo, según fuentes próximas a la feria. Está previsto que en los próximos meses se presenten las nuevas líneas del salón, que volverá al Port Vell en octubre del 2025.

Mientras tanto, sus responsables celebraron el domingo el Barcelona Nautical Summit con empresas, instituciones y personalidades del mundo de la náutica, coincidiendo con una de las jornadas de la Copa del América.

Participaron el director general de Fira de Barcelona. Constantí Serrallonga, y el presidente del Salón Náutico, Luís Conde; el presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó; el director general de Marina Port Vell y presidente del Barcelona Clúster Náutico, Ignacio Erroz; la directora del Barcelona Clúster Náutico, Clàudia Parera Blanch; y el director general de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), Jordi Carrasco. Tras la jornada, el presidente del Salón Náutico aseguró que para Fira de Barcelona la celebración de la Copa del América "ha sido la oportunidad para dibujar una estrategia ambiciosa que potenciará y renovará el Salón Náutico del futuro"...

### Justícia retira de la cafetería de Mas d'Enric a un preso acusado de asesinato

BARCELONA Efe

Un preso acusado de asesinato que trabajaba en la cafetería de funcionarios del centro penitenciario de Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona), ha sido "retirado preventivamente" de ese puesto "por motivos de seguridad". La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció ayer en un comunicado que el recluso había sido asignado a "un puesto de especial peligro para la integridad de funcionarios e internos", al tener acceso a "utensilios peligrosos".

Según los datos facilitados por CSIF, este preso cumple una condena de 18 años de cárcel por asesinar a un hombre al que asestó múltiples puñaladas. El Departament de Justícia está acabando la revisión de la regulación del acceso de los internos a los servicios penitenciarios para "reforzar la seguridad y la convivencia". Según el CSIF, tras el asesinato de una cocinera en marzo en Mas d'Enric a manos de un preso que se suicidó, "Justícia había dado instrucciones para reubicar a los internos considerados peligrosos fuera de cocinas y talleres, con el fin de reducir el acceso a cuchillos y otras herramientas peligrosas. En ese momento, la cárcel tarraconense retiró de la cocina a 15 presos condenados por delitos violentos". Sin embargo, la semana pasada, el sindicato denunció que otro asesino había sido asignado a un puesto en la cocina del centro penitenciario de Ponent (Lleida), "lo que llevó a los servicios penitenciarios catalanes a apartarlo de inmediato tras conocer la situación por la prensa".

Precisamente ayer, el conseller

de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, inició una ronda de visitas a las prisiones catalanas en el centro penitenciario de Brians 2 en Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona), donde reafirmó el compromiso del Govern para "mejorar la seguridad". El conseller prevé acudir al resto de centros penitenciarios así como a los equipamientos de justicia juvenil con el "objetivo de conocer la realidad de primera mano" y también las propuestas de los profesionales de las cárceles catalanas, según informó su departamento en un comunicado.

### Montcada pide que los trenes reduzcan la velocidad a su paso por la ciudad

Conmoción por el atropello de una menor que cruzó las vías con su hermana

**MAYKA NAVARRO** Montcada i Reixac

Una de las sanitarias que desayuna a diario en la panadería que hay delante de uno de los nueve pasos con barrera que tiene Montcada i Reixac se acercó ayer a preguntar al dueño, Dani, si había podido dormir. "Nada, imposible pegar ojo". El hombre tenía el dolor dibujado en un rostro descompuesto. El lunes por la tarde presenció, mientras se fumaba un cigarro en su terraza, como un tren arrollaba a una niña de 16 años. Esa mañana le había servido el desayuno.

La población de Montcada i Reixac no se acostumbra a los muertos arrollados por alguno de los 175 trenes que a diario cruzan su población. Ni se acostumbran, ni quieren hacerlo. Y a pesar de que ya son 182 los muertos en los últimos 16 años, el dolor, la rabia y la impotencia es la misma.

El alcalde, Bartolomé Egea, presidió los cinco minutos de silencio que se observaron en recuerdo de la víctima. Una menor que cruzaba con su hermana. Es cierto que las niñas cruzaron con la barrera bajada y el semáforo en rojo. Es cierto. Pero también lo es, advierten los vecinos, que los trenes podrían dismi-



Los vecinos de Montcada homenajearon a la última víctima del tren con cinco minutos de silencio, ayer

nuir la velocidad cuando circulen por el tramo urbano. Y esa fue la principal reivindicación de ayer de los vecinos, hasta que sea una realidad el proyecto de soterramiento de dos de las tres vías, y para el que todavía faltan por lo menos seis años.

El alcalde pidió a sus conciudadanos "precaución y prudencia durante los años que duren las obras y hasta que el soterramiento sea una realidad".

El portavoz de la plataforma por el soterramiento de las vías, José María González, pronunció unas palabras frente al monolito que recuerda a los atropellados por el tren en Montcada i Reixac en las que recordó que la de la menor es la segunda víctima mortal en un mes.

"Es necesario incrementar la seguridad para las personas

que estamos obligadas a cruzar las vías cada día para ir a la escuela, ir a comprar o al médico", insistió.

El Ayuntamiento está pendiente de una reunión con Renfe y Adif de la que salga un plan para mejorar la seguridad de las vías durante los años que duren las obras y que contemple una reducción de la velocidad en los tramos urbanos.

#### **Figueres** expulsa a 25 usuarios de la piscina por incivismo

SÍLVIA OLLER

Girona

El Ayuntamiento de Figueres ha expulsado este verano de la piscina municipal a 25 usuarios por mal comportamiento o actos incívicos. Desde que arrancó la temporada de baño, el 22 de junio hasta este mes de septiembre, se han registrado 15 incidentes graves, como el consumo de drogas y alcohol en las instalaciones deportivas, peleas entre bañistas y faltas de respeto hacia el personal que han derivado en las expulsiones. Hasta en tres ocasiones se requirió el refuerzo de la Guardia Urbana.

El Consistorio se blindó este verano para reducir los actos incívicos, que habían aumentado en los últimos años, y garantizar la tranquilidad de los bañistas. Para ello, incorporó dos vigilantes privados, instaló cuatro cámaras de videovigilancia y aprobó por primera vez un reglamento que permitía ejercer el derecho de admisión. El edil de Deportes del Ayuntamiento de Figueres, Pere Montserrat, dice que con todas estas medidas ha disminuido "de forma considerable" el número de incidentes con relación al año pasado.









PROYECTO GRATIS Llámenos y le realizaremos



OFIPRIX RENTING

NO COMPRE SUS MUEBLES, ALQUÍLELOS Ahora usted puede alquilar sus muebles y disfrutarlos cómodamente mediante un contrato de arrendamiento.

#### Puso voz a Darth Vader Muere el actor James Earl Jones a los 93 años

El actor que le dio voz al personaje de Darth Vader en La guerra de las galaxias falleció el lunes a los 93 años rodeado de su familia. El actor estadounidense, que tuvo una prolífica carrera, también fue la voz de Mufasa en el filme de Disney El rey león.

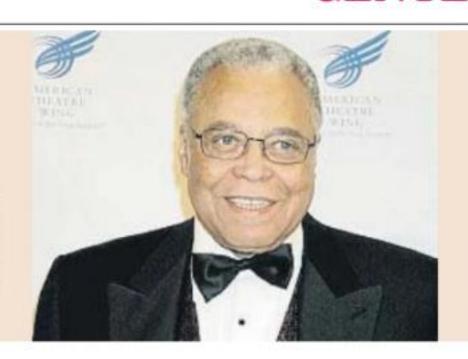

#### Última actuación Kathy Bates se retirará tras su última serie

La actriz de Misery anunció su retiro a los 76 años. En diálogo con The New York Times, la intérprete reveló que el reboot de la serie de los 80 Matlock será su último papel. "Este es mi último baile", dijo. La serie se estrenará el 22 de septiembre en Paramount+.

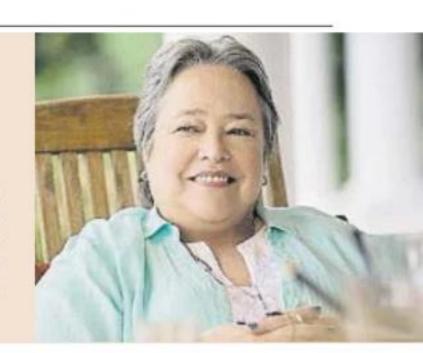

## El agridulce regreso de Costner

'Bailando con lobos' lo elevó a la cima pero el western 'Horizon' no cuaja



Barcelona



En otoño de 1990, Kevin Costner conquistó al mundo con tres Globos de Oro y siete Oscars. Venía de protagonizar dos éxitos como Los intocables de Eliott Ness y Los búfalos de Durham y aquel canto al entendimiento entre el hombre blanco y el nativo americano de Bailando con lobos coronó su ascendente carrera. Después llegaron JFK, Robin Hood: prínci-

tor. Ahora, casi 25 años después de Bailando con lobos, la que Costner pretendía su obra cumbre corre peligro de quedar tan aguada como la carísima distopía que lo bajó del pedestal: Horizon: An american saga, su primer proyecto como director tras 20 años, no está gustando. La ideó en 1998 y con un presupuesto de 90,5 millones de euros ha puesto casi 40 de su bolsillo para sacarla adelante.

El éxito de la serie Yellowstone, estrenada en el 2018, le dio alas, pero la primera parte de Horizon no entusiasmó y la semillones de euros, caja a años luz de cubrir gastos. Primer golpe. "Plagada de escenas innecesarias y personajes que no van a ningún sitio ", decía de esa primera parte The Hollywood Re-

"Enrevesada, porter. ambiciosa, intrigante y evocadora. Pero nunca llega a conmover" añadía Variety. "Un revoltijo de tramas tópicas representadas con colores apagados", remataba

Vanity Fair. Esta segunda historia de un total de cuatro ha ido directamente a las plataformas pe de los ladrones, Un mundo gunda, estrenada en el Festival de streaming, y si bien es cierto





El Oeste. 'Bailando con lobos' le dio tres Globos de Oro, siete Oscars y lo elevó a la cima

Riesgo. Protagoniza, produce, dirige y ha puesto casi todo su patrimonio en la saga 'Horizon'



perfecto y El guardaespaldas.

Como sheriff, presidente o bandido, era el número 1 en la primera mitad de los noventa hasta que se estrelló con Waterworld (1995), uno de los más sonoros fracasos comerciales en la historia moderna de Hollywood y en la que además era produc-

de Venecia, no ha cuajado entre la crítica. Si a su agridulce regreso a primera línea de la industria añadimos que hace un año se divorció de Christine Baumgartner, Costner no recordará este como el mejor otoño de su vida.

Horizon: una saga americana. Capítulo 1 ha recaudado 28,5

que no ha recibido críticas mordaces, tampoco ha conseguido despertar interés. Así, el futuro profesional a medio plazo del actor, productor y director no se antoja halagüeño.

Kevin Costner tiene siete hijos nacidos de tres relaciones: con Cindy Silva, Bridget Roo-



#### Familia real británica El príncipe Guillermo de Gales se deja la barba

El lunes su esposa anunció que concluyó su quimioterapia y ayer él reapareció en Llanelli para visitar la sede de la Wales Air Ambulance. Contó que le encantaría volver a pilotar helicópteros y confirmó que su nueva barba no era algo exclusivo del verano.

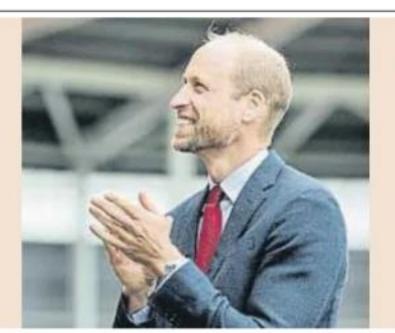

#### SANTORAL

Buenaventura el Grande, Proto, Jacinto, Teodora de Alejandría, Diómedes, Pafnucio de Egipto, Paciente de Lyon

#### **ANIVERSARIOS**

Vicente, Diodoro,



Paola de Bélgica reina consorte de los belgas Julio Salinas

exfutbolista Brian de Palma

Virginia Madsen

ney y Christine Baumgartner, con quien ha compartido los últimos 18 años. Sus tres hijos menores -Cayden Wyatt (17), Hayes Logan (15) y Grace Avery (14)- recibirán una pensión mensual de 29.000 euros y su ex, el pago de la minuta de su abogado y una compensación que no ha trascendido. En todo caso, será menor que los 80 millones de dólares que Cindy Silva recibió en 1994. Con ella tuvo a Annie (40), Lily (37) y Joe (36). Su hijo Liam nació en 1996 fruto de su relación con Bridget Rooney; aunque en un principio Costner negó la paternidad, las

#### Ha hipotecado sus propiedades para producir su gran sueño sobre la conquista del Oeste



Está divorciado de Christine Baumgartner

pruebas de ADN confirmaron que sí era su padre.

"Cuando les dije a mis hijos que arriesgaba una parte de su herencia, me dijeron: 'Papá, no te preocupes por nosotros, nos cuidaremos solos. Queremos que seas feliz", publicaba el diario El Mundo. Y es que el cineasta hipotecó sus cuatro casas para sufragar las dos primeras entregas de Horizon y le quedan otras dos por rodar. "¿Algún millonario en esta sala o en los yates de fuera que quiera financiar mis películas?", preguntaba bromeando ante la prensa en Venecia.

### La compleja maternidad de Selena Gómez

La cantante estadounidense revela que no puede gestar debido a su enfermedad

REDACCIÓN Barcelona

Selena Gómez siempre soñó con ser madre e imaginaba que esa etapa le llegaría en algún momento de su vida, pero, según reveló ella en una entrevista con Vanity Fair publicada ayer, ese sueño no se hará realidad, al menos de forma natural. "Nunca he dicho esto antes, pero, desafortunadamente, no puedo gestar a mis propios hijos. Tengo muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé. Es algo que tuve que lamentar durante un tiempo", aseguró.

Aún así, la estadounidense no renuncia a ser madre con otro proceder, va sea adopción o gestación subrogada: "Me parece una bendición que haya gente maravillosa dispuesta a hacer gestación subrogada o adopción, que son dos posibilidades enormes para mí. Me hizo sentir muy agradecida por las otras salidas para las personas que se mueren por ser madres. Yo soy una de esas personas. Estoy emocionada por cómo será ese viaje, pero será un poco diferente".

En este sentido, confiesa estar muy ilusionada "por cómo será" el viaje de la maternidad, y declara que, aunque no será su hijo biológico, "será mío. Será mi bebé".

La artista mantiene una relación con el productor musical Benny Blanco y ambos han mostrado su intención de formar una familia juntos. Se conocieron en el estudio en el 2014 pero su amor surgió discretamente años después, en algún momento del 2023, des-



Alfombra roja La artista asistió el lunes al Festival Internacional de Cine de Toronto

pués de decir ella en el mes de junio que estaba "soltera" y confirmar el 7 de septiembre que mantenía una relación con él.

Le detectaron lupus en el 2013 y una amiga íntima, la actriz Francia Raísa, le donó uno de sus riñones

En el 2013, a Gómez le detectaron lupus, una enfermedad autoinmune caracterizada por el ataque del sistema inmunitario a los propios tejidos y órganos del cuerpo. Una de

las principales complicaciones es el daño renal. Para tratarse de su afección tuvo que someterse a quimioterapia y en el 2017 le trasplantaron un riñón. La donante fue su amiga íntima la actriz Francia Raí-

También ha lidiado con ansiedad, ataques de pánico, depresión, y, además, fue diagnosticada con trastorno bipolar, lo que le llevó a suspender una gira y a padecer una fuerte crisis en el 2018. "Mi mente no estaba bien y estaba desequilibrada químicamente, y fue realmente dificil. La gente me llamaba víctima. Eso me frustra, porque ser vulnerable es en realidad una de las cosas más fuertes que puedes hacer", reconoce en la nueva entrevista.

Actualmente la cantante se encuentra promocionando la nueva temporada de Solo asesinatos en el edificio y su participación en el filme Emilia Pérez, una cinta de comedia musical y criminal francesa escrita y dirigida por Jacques Audiard. Está protagonizada por Karla Sofía Gascón en el papel principal, con Adriana Paz, Zoe Saldaña, Édgar Ramírez y la misma Gómez en papeles secundarios.

La artista empezó su camino al estrellato como personaje secundario en varias series, y su participación en Los Magos de Waverly Place la catapultó a la fama.

### Patti Scialfa, mujer de Bruce Springsteen, anuncia que padece cáncer desde hace seis años

**REDACCIÓN** Barcelona

Patti Scialfa, esposa de Bruce Springsteen, ha revelado que hace seis años fue diagnosticada de un cáncer de la sangre. Desde el 2018, la guitarrista, de 71 años, está lidiando con el mieloma múltiple y ha tenido que reducir las giras con la banda. "Esto afecta mi sistema in-

munológico, así que tengo que tener cuidado con lo que elijo hacer y adónde elijo ir", asegura la guitarrista en un documental que se acaba de presentar en Toronto y que Disney+ estrenará el 25 de octubre. "De vez en cuando, participo en uno o dos espectáculos y puedo cantar algunas canciones en el escenario, y eso ha sido un placer", explicó. "Esa es la nueva normalidad para mí en este momento, y estoy bien con eso".

Un portavoz de Scialfa ha confirmado que no darán más detalles sobre su estado, ni siquiera si actualmente está recibiendo tratamiento por la enfermedad. Tampoco se la pudo ver en el estreno de la película. Scialfa es miembro de la E Street Band desde 1984 y se casó con Springsteen en 1991.



Patti Scialfa

EVAN AGOSTINI / AP

**ELS MOTS ENCREUATS Màrius Serra** 

Núm. 12384

**LOS 8 ERRORES** 

Original publicado en La Vanguardia entre 1982 y 1999

HORITZONTALS 1. Situat vora la ruleta per vigilar els jugadors. Posin dos documents l'un al costat de l'altre per detectarne les diferències i les similituds. 2. Parella de romans. Aigua fina d'agulla que recorda el paleta. Límit. 3. Mullader. Nimfes de les muntanyes i dels boscos que mengen galetes Oreo. 4. Fereixi l'ocellet de l'aventurer Domènec Badia i Leblich, àlies Bey. Gelin. El cor d'en Harpo. 5. Camps de fesoleres. Ferho amb el foc vol dir provocar un incendi. 6. Repetida. Contracció de qui mossega els pals. Ball sense la bessonada. 7. Nitrogen

14

septentrional. Mil cinquanta. M'excedeixo. Lliri sense iode. 8. El pronom anglès que va novel·lar Stephen King. Has perdut una porteria de rugbi. La parella rítmica de la diàstole. 9. Ho emet per antena. Classe extra de suro, de carracs, de taps. Est. 10. En un cert sentit, pago a Mallorca. Camp tancat on lluitaven els cavallers en duels a mort. Judicis. 11. Ruta sense capdavanter. Clava el punxó. Netegeu sense vocalitzar. 12. Ho pintem amb colors agradables a la vista que harmonitzin els uns amb els altres. Domino de manera abassegadora. 13. Traguéssiu una co-

sa de dins d'una altra. El mes primaveral per antonomàsia. **14.** La galta del cul d'André Breton. Arbre petit.

VERTICALS 1. Esllenegui per compressió. Deïtat dels pagans. 2. Estri en forma de pic, emprat pels alpinistes en les ascensions sobre glaç o neu. Transitada per la pista de l'hipòdrom a pas lleuger. 3. Ens cal per respirar. Trepitgem. Trist i deprimit. 4. Tenen el pis tot remenat. Embellida amb portades d'edicions diverses de l'Orland. Dues jotes. Làmina de ferro que usen els vidriers per a obrir les tires de plom on encaixen els vidres. Sol precedir totes les condicions. Camí d'embriac. 6. Abaixada, l'antena, mentre el propietari del cotxe fuma. Grans jovenívols. La teva. Musulmans de primera instància. Monstre fabulós amb cap de dona i cos de drac. 8. Molins drapers. Forats grans a les botes. Principi d'urticària. 9. Pati interior envoltat de pòrtics. Li clavi una punyalada. A les portes de Badalona. 10. Centúria. S'enfonsi en un forat. Estimar als que naveguen. Acabar abstemi. Campió. Organització de xilofonistes japonesos. Planta Baixa Intermèdia. 12. La zona que encercla un centre. Lampistes. 13. Repetible. Y, Y, Y. 14. Clavar pals entre les tomaqueres. M'esgargamello perquè el meu equip marca un gol.







### ¿Aceptas el reto? Juega ahora a EntrenaMentes





CRUCIGRAMA Fortuny
Núm. 13839

HORIZONTALES 1. Contárselo adecuadamente para hacer la lata más tragadera. Si tuviera cultura produciría miel. 2. Abre la escotilla. Quiso volar demasiado alto, y caro que lo pagó. Dar de comer. 3. Para el intruso no son nones. Retirar un órgano hacia el cuerpo encogiéndolo. Exclamación de asombro. 4. Rozas con fuerza por detrás. Benditos sean los que intentan rescatarlo. En última instancia son las primeras. Exige un acuerdo de derecha a izquierda. Dará muestras de guapeza. 6. Empuñar las riendas. Iba mal y se liaba un poco. Señalan los límites del tren. Está en lo justo. 7. Salida fina. Lo único que nos permite ver es que no estamos en buena compañía. 8. El sol del

solfeo. Turca que no tiene nada de curda. 9. Fase de escrutinio. Firma que puede proporcionar dinero. Convierten un autista en un artista. 10. La última del último. Una de las pocas cosas buenas de la gastronomía inglesa. Nuestro querido amigo neozalendés se va al oeste. 11. Fiesta francesa al estilo árabe. Prendido con alfileres. 12. Si está en paro, no hay que hacerle caso. Ratonar, rosigar, rustir. Inician un monólogo monótono. 13. La bebida del cante. Diligente en las tareas de la vivienda. Se va del huerto y se queda vacío. 14. El lío de los atletas se convirtió en una cuestión de estado. Difícil de cubrir. VERTICALES 1. Corte en la confección. Rompa el recato y se quedarán cohibidos.

Acaba en punto. Enviar a alguien al olvido. Entiendes la columna. 3. Sin arrugas. Suena como la ge de gato. Abre la temporada. 4. Dos cuartos de ocho. Experimentó en carne propia la actuación ratonil. Nos niega el aire mirando las nubes. 5. En Comellà resulta raro. Convierten las cercanías en lejanías. Inicialmente pertenecen a Julieta Amor Tajada. 6. Oculta con rapidez las monedas de los bañistas. Parece un aparecido. En barca y de pesca. 7. Escenario de onerosas escrituras. Gitano que canta. 8. Tiene forma de te. Primero hay que cogerla y después seguirla. No tolera las voces discordantes. 9. Si bien se mira es tangosamente decadente. Aunque sea deportivo es un auténtico palo. Razón social. 10. Los euros bien colocados son un líquido de vital importancia. Lleva carga positiva, pero apenas tiene masa. 11. Cóctel de matarratas para la dinastía real. Están en verso. 12. Se da al vicio para llegar a vicario. Buena, bonita y barata. Cuadrilátero invertido. 13. Desazón superficial. El ombligo de los clásicos griegos. De marca mayor. 14. Hace subir la tensión arterial. Manera de andar que sólo cansa a los burros.

#### SOLUCIONES

MOTS ENCREUATS ANTERIORS

H E R B E I S R E G A D A A T A B B U C A S O S M M B A N D E J A R P I S P A I P E R N T A R E R N T A R I R V R I Q U E S U R I Q U E S U R I Q U E S I I N I C I R I U R I E S I E S E S E S E S E S E G I A C A A R E S E S E S E S E A U P I C T I S A I O N E R S M O M I A

#### CRUCIGRAMA ANTERIOR

| L | A | п | U | K | A | U | E | L | A | ٧ | E | K | U | ı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A |   | P | L | A | Т | A |   | E | T | E | R | N | A |   |
| R | C |   | E | ٧ | Α |   | T | N | S | T | E |   | D |   |
| G | R | E | L | 0 |   | М | R | T |   | 0 | C | A |   | ı |
| U | E | 5 |   | A | Т | E | L | E | ٧ |   | T | N | C |   |
| E | м | Α | L |   |   | S | A |   | 1 | L | 0 | T | A |   |
| Z | Α | F | A | R | R | A | N | C | Н | 0 |   | 1 | U |   |
| A | L |   | R | E | A |   | D | 0 | U | T | D | E | S |   |
|   | L | E | ٧ | A | N | Т | A | R | E |   | 1 | R | A |   |
| D | Ε | S | A | L | Α | R |   | A | L | E | A |   | M |   |
| 0 | R | Α | C | 1 |   | 1 | S | L | A | N | D | 1 | A |   |
| C | A |   | 1 | S | L | 0 | T | E |   | E | A | S | Y |   |
| T |   | L | 0 | M | 0 |   | A | R | M | A |   | L | 0 |   |
| A | F | A | N | 0 | S | 0 |   | 0 | В | S | T | A | R |   |

#### JEROGLÍFICO ANTERIOR

RESTOS Una vaca; alguien tosiendo



#### AJEDREZ Miguel Illescas Núm 6840

DIFICULTAD BAJA, DE 2 A 10 MINUTOS

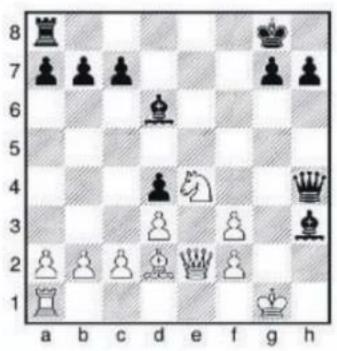

#### NEGRAS JUEGAN Y GANAN

Herrmann – Charousek (Budapest, 1896) La situación del rey blanco es muy grave, pero, como siempre, las buenas posiciones no ganan partidas, se requiere por parte del negro una acción enérgica que asegure el mate o una importante ganancia material. ¿Cuál es el camino más acertado?

Información proporcionada por www.ajedrez21.com

#### JEROGLÍFICO

Si quieres ir sin fatiga

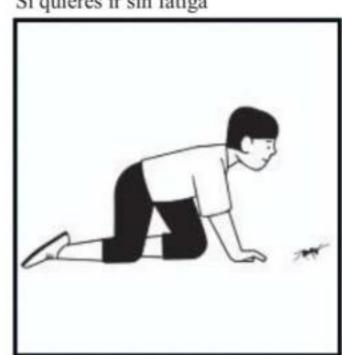

#### **PASATIEMPOS**

#### FRED BASSET Alex Graham







SUDOKU

FÁCIL

© 2006 Knight Features. Distribuido por Universal Press Syndicate. Todos los derechos reservados

DIFÍCIL

|   | 8 | 9 |   |   |   | 2 | 6 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 2 |   |   | 7 |   |   | 3 |   |
| 5 |   | 4 |   |   |   | 7 |   | 1 |
|   |   |   | 2 |   | 8 |   |   |   |
|   | 6 |   |   |   |   |   | 5 |   |
|   |   |   | 6 |   | 7 |   |   |   |
| 3 |   | 6 |   |   |   | 5 |   | 8 |
|   | 4 |   |   | 1 |   |   | 9 |   |
|   | 9 | 2 |   |   |   | 3 | 7 |   |

|   |   | 8 | 6 |   |   | 2      | 7 |
|---|---|---|---|---|---|--------|---|
| 4 | 7 |   |   | 9 |   |        |   |
|   |   |   | 3 |   |   |        |   |
|   |   | 9 |   |   |   | 6      |   |
|   | 8 | 1 |   |   | 9 | 6<br>4 |   |
|   | 8 |   |   |   | 9 |        |   |
|   |   |   |   | 7 |   |        |   |
|   |   |   | 5 |   |   | 1      | 8 |
| 6 | 9 |   |   | 3 | 7 |        |   |

|   | 8 |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 4 | 2 |   | 9 | 3 |   | 7 |
|   | 7 |   |   | 6 |   |   | 1 |   |
|   | 6 |   |   |   |   |   | 7 |   |
|   |   | 1 |   | 3 |   | 5 |   |   |
|   | 5 |   |   |   |   |   | 2 |   |
|   | 4 |   |   | 1 |   |   | 5 |   |
| 2 |   | 5 | 4 |   | 8 | 1 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | 9 |   |

CÓMO JUGAR. Complete el tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas) rellenando las celdas vacías con un número del 1 al 9, sin repetir ningún número en una misma fila, ni en una misma columna ni en cada cuadrado

#### **SOLUCIONES DE AYER**

| FÁC | IL. |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 5   | 7   | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 |
| 9   | 4   | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 3   | 1   | 2 | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| 8   | 9   | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 |
| 4   | 5   | 7 | 1 | 8 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 6   | 2   | 3 | 7 | 4 | 9 | 1 | 5 | 8 |
| 7   | 3   | 9 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 |
| 2   | 8   | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 5 |
| 1   | 6   | 5 | 9 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 |

TIEMPO Y TEMPERATURAS PREVISTAS

| 7 | 9 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 8 |
| 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 9 | 5 | 7 | 4 |
| 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 |
| 8 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 | 1 |
| 6 | 5 | 4 | 1 | 9 | 7 | 3 | 8 | 2 |
| 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 | 3 | 9 |
| 9 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | 8 | 3 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 |

|   |   |   |   |   | DIFÍ | CIL |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7    | 6   | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 6 | 1 | 2 | 9 | 8 | 2    | 3   | 8 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 |
| 2 | 9 | 5 | 7 | 4 | 1    | 5   | 4 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 8 |
| 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6    | 2   | 7 | 9 | 1 | 4 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | 6 | 9 | 5 | 1 | 3    | 9   | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 7 |
| 9 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4    | 8   | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 5 | 2 | 8 | 3 | 9 | 9    | 7   | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 6 |
| 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5    | 1   | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 8    | 4   | 3 | 7 | 6 | 5 | 9 | 1 | 2 |



Información proporcionada por www.taikometeorologia.com

 Barcelona 20°/24°

Sta. Cruz /

de Tenerife



Aries 21 de marzo al 19 de abril Es posible que hoy tenga desacuerdos con alguien debido a la impulsividad; el deporte le ayudará a liberar y equilibrar sus energías.

**Blanca Herrero** 

Tauro 20 de abril al 20 de mayo Es posible que hoy se pare a meditar un poco sobre su vida emocional o de pareja, también es posible que sienta un flechazo.

Géminis 21 de mayo al 20 de junio

La diplomacia y el tacto le llevarán a tener oportunidades; además, los poderes físicos y mentales estarán en equilibrio.

Cáncer 21 de junio al 22 de julio Puede que hoy surja la oportunidad de realizar un viaje. En un plano más íntimo, tenderá a la impulsividad y la confusión emocional.

Leo 23 de julio al 22 de agosto No es el mejor momento para planificary hacerviajes al extranjero, pero sí para aprender y estudiar nuevas técnicas para el futuro.

Virgo 23 de agosto al 22 de septiembre

Debería evitar querer controlar a los demás, y encima, tener razón; esta actitud a la larga suele volverse en contra de nosotros.

Libra 23 de septiembre al 22 de octubre

Tenderá a estar extremadamente sensible hoy; sus emociones sin control tendrán un fuerte impacto sobre los demás. Tenga cuidado.

Escorpión 23 de octubre al 21 de noviembre

Es el momento de cristalizar sus proyectos, de darles vida y convertirlos en realidades tangibles. Contará con una gran vitalidad.

Sagitario 22 de noviembre al 21 de diciembre

Hoy puede tener una buena oportunidad para cambiar de residencia. Es el momento de aprender cosas nuevas que llenen su vida.

Capricornio 22 de diciembre al 20 de enero

Día de reconocimientos, sobre todo por su parte y para usted; se dará cuenta de que ha sido su esfuerzo lo que le lleva a lograr sus metas.

Acuario 21 de enero al 19 de febrero Se dará cuenta hoy de que el pasado a través del presente crea el futuro; en este sentido,

Piscis 20 de febrero al 20 de marzo podría sentir cierta melancolía. Es posible que hoy caiga en la trampa de renunciar a sus propios

deseos por complacer a los demás; esto podría pasarle factura.

blanca.herrero@astro.virtualmedia.es

#### **EL TIEMPO**

MÁS INFORMACIÓN EN: http://eltiempo.es

#### A Coruña Murcia • Barcelona 🚃 CALIDAD DEL AIRE EN BARCELONA Contaminación Niveles suaves de ozono y pocas partículas de PM10 **FASES LUNARES** LOS ASTROS Hora de mañana SOL Salida 07 h 27 min

y Barcelona y nieve en los Pirineos. Gran enfriamiento



°C @ <-5° @ -5-0° @ 0-5° @ 5-10° @ 10-15° @ 15-20° @ 20-25° @ 25-30° @ 30-35° @ 35-40° @ 40°<

JUEVES Tormentas entre Girona | VIERNES Descarga prematura de | SÁBADO Cielo azul y último día una masa fría polar. Sol, viento de tramontana en el Empordà. fuerte y seco y ambiente otoñal | Primeras heladas en los Pirineos | jersey. Recuperación térmica





creciente

dominio del sol y noches de



Polen

02/10

Niveles moderados

Puesta 20 h 08 min

LUNA Salida 16 h 48 min

de partículas de

amarantáceas

LUNES Tiempo estable y pinceladas de nubes. Ambiente suave o fresco

#### Alfred Rodríguez Picó

#### Más fresco e inseguro



Catalunya. Va entrando aire frío, nubes bajas y algún chubasco aislado entre Girona y Barcelona, también con claros, sol en el sur y en Ponent y nubes por la tarde. Jueves inestable con chubascos y tormentas entre Barcelona y Girona, y alguna nevada en los Pirineos. Ambiente frío para las fechas. Frío a primeras horas y tiempo más estable el viernes.

de 5°C. Irrupciones polares avanzadas al oto-

ño y acompañadas de chubascos y tormentas,

sobre todo entre Barcelona y Girona.

España y Europa. Irrupción fría en las islas Británicas con nieve en las tierras altas de Escocia. Tormentas en los Alpes e Italia. Más fresco en el norte y chubascos en el Cantábrico, que se repetirán mañana y también llegarán al nordeste y a puntos de Valencia.

### Pablo Motos sigue líder pero David Broncano le acecha

'La revuelta' debutó en La 1 con 2,1 millones de espectadores mientras 'El hormiguero' de Antena 3 tuvo 2,8 millones

#### FRANCESC PUIG

Barcelona

El hormiguero de Pablo Motos salió la noche del lunes victorioso del primer duelo con La revuelta de David Broncano, aunque este ofreció un gran dato esperanzador para su futuro. El programa de Antena 3 tuvo 2.893.000 espectadores y 23% de cuota de pantalla frente a los 2.152.000 espectadores y el 17,1% de cuota del espacio de La 1 de RTVE, según dio a conocer Barlovento Comunicación con datos de Kantar.

Con este dato de audiencia. Broncano mejora notablemente el acces prime time de La 1. La serie diaria 4 estrellas que RTVE emitía en esta franja tenía una

#### 'La revuelta' gana en Catalunya

■ En Catalunya, La revuelta ganó la partida con 262.000 espectadores y 13,8% de cuota mientras El hormiguero tuvo 237.000 espectadores y 12,8% de cuota. Babylon Show solo reunió a 19.000 espectadores y 1% de cuota, superado por First dates (131.000 y 7%) y El intermedio (71.000 y 3,8%). Catalunya aixeca el teló registró 204.000 espectadores y 11,4% de cuota en TV3.

media, desde su estreno en diciembre del 2023, de 976,000 espectadores y un 7,7% de audiencia, aunque en su tercera y última entrega (estrenada el 1 de mayo) registró una media inferior, de 713.000 espectadores y cuota del 6,4%. El programa de Broncano ha logrado triplicar esas cifras.

Tras los datos de audiencia de este primer duelo, habrá que seguir la evolución en los próximos días. Para el resto de esta semana, Motos tiene como invitados al actor Javier Cámara, a los coaches de La Vozy al jugador del FC Barcelona Lamine Yamal.

Broncano no ha revelado los suyos, aunque una marca de la casa, de cuando presentaba La resistencia en Movistar Plus+, era huir del star system conven-

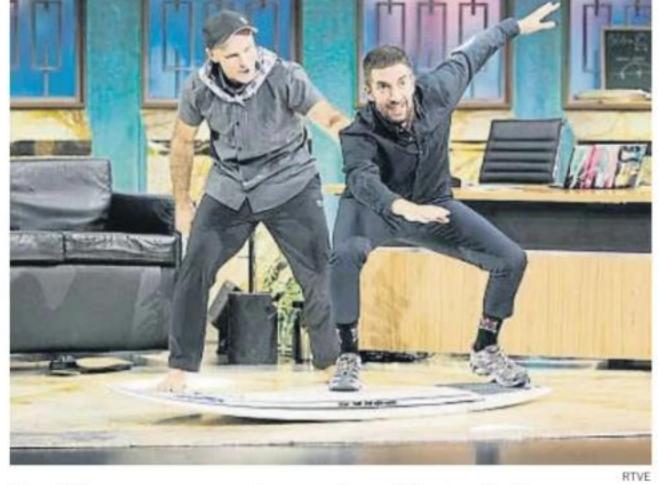

David Broncano, en una imagen de su debut en La 1

cional, como ya se demostró la noche de su debut en RTVE, donde el primer invitado, cuya identidad se mantuvo secreta hasta el final, fue Aitor Francesena, un vasco ciego que ha sido cinco veces campeón del mundo de surfadaptado. Motos tuvo como invitada a Victoria Federica

Por su parte, el Babylon Show de Carlos Latre en Telecinco se

de Marichalar y Borbón, sobrina

tuvo que conformar con reunir a 400.000 espectadores y un 3,1% de cuota de pantalla, confirmando que le va a resultar difícil hacer sombra a Motos y Broncano. E incluso mantenerse en la parrilla, ya que Latre, además, se vio superado por El intermedio del Gran Wyoming en La Sexta (666.000 espectadores y 5,3% de cuota) y por First Dates de Carlos Sobera en Cuatro (657.000 espectadores y 6,2% de cuota)..

PARRILLA ELABORADA POR ONEDATA. COMERCIAL@ONEDATA.ES

#### **PROGRAMACIÓN TV**



(serie): Fora de joc. Emre

Yilmaz es un jugador de

fútbol muy entregado a

quien le acaban de sacar

una tarjeta roja por come-

ter una falta grave contra

contrario. Muy enfadado

y amenazando al árbitro,

un jugador del equipo

abandona el campo.

15.40 Assassinats al nord

#### 9.00 Un país para leerlo. 6.00 Noticies 3/24. (ST) 14.30 Telenotícies migdia. (ST)

Aquí hay trabajo. (ST) 9.55 La aventura del saber. (ST)

10.55 Documenta2.

11.50 Al filo de lo imposible. 12.20 Las rutas D'Ambrosio.

13.20 Mañanas de cine: Moreno y Alberto Herrera. Pistolero. EE.UU., 1969. Dir.: Burt Kennedy. Int.: Robert Mitchum y Angie 14.00 L'informatiu. Incluye El Dickinson.

14.50 Curro Jiménez.

#### cuatre

7.00 Love Shopping TV Cua-

tro (promocional). :Toma salami! (zapping). Callejeros viajeros.

10.30 Viajeros Cuatro (reportajes): Los Angeles. (R) 11.30 En boca de todos (actualidad). Presentador:

Nacho Abad. 14.00 Noticias Cuatro, Presentadora: Alba Lago. (ST)

14.55 ElDesmarque Cuatro. (ST)

15.30 Todo es mentira (hu-

18.00 Lo sabe, no lo sabe

Xuso Jones.

19.00 ¡Boom! (concurso).

mor). Presentador: Risto

(concurso). Presentador:

15.10 El tiempo. (ST)

Mejide.

(ST)

8.05

Mecha.

tiempo. (ST)

cín).

8.55 La mirada crítica (maga-

Presentadora: Ana Te-

Antonio Texeira y Jano

rradillos. Colaboradores:

Presentadoras: Isabel Ji-

del Rev.

10.30 Vamos a ver (magacín de actualidad).

Presentadoras: Arancha

Morales, Carme Chaparro

y Laila Jiménez. Incluye El

15.00 Informativos Telecinco.

ménez y Angeles Blanco. 15.30 ElDesmarque Telecinco.

Presentadora: Lucía Taboada. (ST)

15.40 El tiempo. (ST)

#### LaSexta Informativos Telecinco. 6.00 Minutos musicales.

6.30 Ventaprime (promocio-

Previo Aruser@s. 7.00 Aruser@s (entretenimiento). Presentador: Alfonso

Arús. (ST) 11.00 Al rojo vivo (debate). Presentador: Antonio

García Ferreras. (ST) 14.30 La Sexta noticias 1ª

edición. Presentadora: Helena Resano. (ST)

6.00 Ventaprime (promocional).

de los próximos dos dias de todos los canales

6.15 Las noticias de la mañana. Incluye Deportes y El tiempo. (ST)

Espejo público (magacín). Presentadora: Susanna Griso. (ST)

13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano (gastronómico). (ST)

13.45 La ruleta de la suerte (concurso). (ST)

15.00 Antena 3 Noticias 1.

15.35 El tiempo. Presentador:

Roberto Brasero.

Golpe. (ST)

15.30 Deportes. (ST)

Presentadora: Sandra

15.00 Telediario 1. Presentadora: Alejandra Herranz. Deportes: Ana Ibáñez. Incluye El tiempo. (ST) 15.50 L'informatiu. Incluye El

6.00 Telediario matinal.

(ST)

temps. (ST) 14.10 Ahora o nunca verano.

Incluye El tiempo. (ST)

8.00 La hora de La 1 (maga-

cín de actualidad).

10.40 Mañaneros (magacín de

actualidad). Presenta-

dora: Adela González.

Colaboradores: Miriam

temps. (ST) 16,15 El tiempo. (ST)

16.30 Salón de té La Moderna (serie). (ST)

17.30 La Promesa (serie). Jana

debe saberlo. (ST)

18.30 El cazador stars (concur-

Rodríguez. (ST)

Vázquez. (ST)

20.30 Aguí la Tierra.

19.30 El cazador (concurso).

le ha contado la verdad

tiene una conversación

so). Presentador: Gorka

Presentador: Rodrigo

a Manuel, pero sabe que

pendiente: Curro también

15.45 Saber y ganar. (ST) 16.30 Grans documentals

17.20 Turisme rural al món

18.00 La cuina de Rossini

(musical). (ST)

19.10 Grantchester. Emisión

de dos capítulos.

20.40 La asombrosa aventura

estadounidense de

George: La costa oeste.

viking.

(ST)

(serie documental). En el centro del Triángulo de Coral se encuentran las islas Forgotten, los arrecifes más virgenes de Indonesia y uno de los últimos paraísos marinos.

(serie documental): L'illa

de Rügen. L'amagatall

16.35 Especial 11 de setembre (politica). Presentadores: Pere Bosch y Txell Ortiz.

18.20 Cine: Escape Room. España, 2021. Dir.: Héctor Claramunt. Int.: Joel Joan y Paula Vives. Cuatro amigos.

19.55 Escape Room: Making off (actualidad cinematográfica). Programa en el que se muestra cómo

Escape Room. (ST) 21.00 Telenoticies vespre. (ST) 22.05 Especial 11 de setembre: Acte institucional (política). Presentador: Jordi Pons. Espacio que emite el acto institucional de la Diada de Catalunya.

se ha rodado la película

20.00 Noticias Cuatro. Presentadores: Diego Losada y Mónica Sanz. (ST)

20.45 ElDesmarque Cuatro. Presentador: Ricardo Reyes. (ST)

21.00 El tiempo.

21.05 First Dates (entretenimiento). Presentador: Carlos Sobera. (R)

15.45 El diario de Jorge (talk show). Presentador: Jorge Javier Vázguez.

17.30 TardeAR (magacín). Presentadora: Ana Rosa Quintana. Colaboradores: Antonio Hidalgo, Manuel Marlasca, Laura Madrueño, Miguel Angel Nicolás y Jorge Luque.

20.00 Reacción en cadena (concurso). Presentador: Ion Aramendi.

Josep Pedrerol.

15.15 Jugones. Presentador:

15.30 La Sexta meteo. Presentadores: Francisco Cacho y Joanna Ivars. (ST)

15.45 Zapeando. Presentador: Dani Mateo. (ST)

17.15 Más vale tarde (actualidad). Presentadores: Cristina Pardo y Iñaki

López. (ST) 20.00 La Sexta noticias 2ª edición. Presentadores: Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez. (ST)

21.00 La Sexta Clave. Presentador: Joaquín Castellón.

21.20 La Sexta meteo. 21.25 La Sexta deportes. 17.00 Y ahora Sonsoles (magacín de actualidad).

15.45 Sueños de libertad

(serie). (ST)

Presentadora: Sonsoles Onega. (ST) 20.00 Pasapalabra (concurso). Presentador: Roberto

Leal. (ST) 21.00 Antena 3 Noticias 2. Presentadores: Vicente

Vallés y Esther Vaquero.

21.30 Deportes. (ST)

21.00 Telediario 2. Presentadora: Marta Carazo, Deportes: Arsenio Cañada. Incluye El tiempo. (ST)

21.40 La Revuelta (talk show). 22.50 Cine: Poder absoluto. EE.UU., 1997. Dir.: Clint Eastwood. Int.: Clint Eastwood y Ed Harris. Luther, un especialista en grandes robos, planea desvalijar la mansión de un magnate que se encuentra de vacaciones

en el Caribe. Cicatriz (serie): La última lección.

1.35 La noche en 24 horas. Presentador: Xabier Fortes. (ST)

21.30 Cifras y letras. (ST) 22.00 Documaster, 11-S: el día que cambió el mundo. (ST)

23.30 La gran evasión: la historia verdadera. En 1942, el régimen nazi está en el máximo apogeo de su poder y domina casi toda Europa. En este episodio se revela cómo los prisioneros construyeron tres enormes túneles apodados Tom, Dick y Harry y prepararon a 200 hombres para la evasión.

(ST) 0.15 La gran evasión: la historia verdadera. 23.10 Cine: Ruta salvatge. España, 2023. Dir.: Marc Recha. Int.: Alex Bolet y Montse Germán. Ona se ha asociado con su amigo Jordi, un veterano mecánico de aviones a punto de jubilarse, para realizar vuelos turísticos en avioneta desde el aeródromo de la Cerdanya.

(ST) Rumba a l'estudi (musical): Latino. Espacio

musical.

Noticies 3/24.

1.20

Folc a l'estudi (musical): Amau Giordani. Espacio musical. (ST)

22.50 Volando voy (aventura): Rioia Alavesa, Presentador: Jesús Calleja. Jesús Calleja y el equipo del programa viajan a Labastida, en la Rioja Alavesa, con la misión de ayudar a sus vecinos a recuperar una fiesta popular dedicada al vino y ambientarla en el siglo XVIII.

Volando voy (aventura): A Estrada, Pontevedra, Presentador: Jesús Calleja. ElDesmarque madruga-

dor: Ricardo Reyes. 2.40 The Game Show (entretenimiento).

da (magacín). Presenta-

21.00 Informativos Telecinco. Presentador: Carlos Franganillo. (ST)

21.35 ElDesmarque Telecinco. Presentador: Matías Prats Chacón. (ST) 21.45 El tiempo. (ST)

21.50 Babylon Show (talk show). Presentador: Carlos Latre. Colaboradores: Marta Tomé, Josie, Xavier Sardà, Paula Púa, Raúl Maro, Rafa Maza, Borja Sedano, Leonor Lavado, Aldo Comas, Esperanza Gracia y Carla Pulpón.

22.50 El rival más débil (concurso). Presentadora: 1.00 Luján Argüelles. 0.15 La verdad de...

21.30 El intermedio (humor). Presentadores: El Gran Wyoming y Sandra Sabatés. (ST)

22.30 El taquillazo: Expediente Warren: Obligado por el demonio, EE.UU., 2021. Dir.: Michael Chaves. Int.: Patrick Wilson y Vera Farmiga. Una escalofriante historia de terror, asesinatos y un mal desconocido conmociona a los experimentados investigadores paranormales Ed y Lorraine

Warren. Cine: Presa del pánico. 2.40 Pokerstars (entretenimiento).

21.35 El tiempo. Presentador: Roberto Brasero. (ST)

21.45 El hormiguero 3.0 (talk show). Presentador: Pablo Motos. Invitados: Malú, Luis Fonsi, Pablo López y Antonio Orozco, cantantes. El programa recibe a los cuatro coaches de la nueva edición de La Voz: Malú, Luis Fonsi, Pablo López v Antonio Orozco.

22.45 López y Leal contra el canal (concurso). Presentadora: Eva González. Colaboradores: Iñaki López y Roberto Leal.

2.15 The Game Show (entretenimiento).

# Cultura

Jordi Galceran, dramaturgo, estrena 'Turisme rural'

# "Tener hijos pide mucha responsabilidad y nadie te hace pruebas para eso"

ENTREVISTA

MAGÍ CAMPS Barcelona

sta temporada, la cartelera barcelonesa vuelve a contar con un estreno de Jordi Gal-(Barcelona, 1964). En el teatro Borràs, el dramaturgo estrena Turisme rural, "una comedia de miedo" como él mismo la califica, de la que ha visto algún ensayo y declara que "tiene buena pinta". En la dirección, Sergi Belbel, su director titular: "Ha dirigido todos mis éxitos". Y en el escenario. Mireia Portas. Ivan Labanda, Anna Güell, Lluís Villanueva y Joel Cojal.

¿De dónde sale Turisme rural?

Nace de una obra breve que escribí por encargo de la Sala Beckett, que hizo durante la pandemia una colaboración con Ràdio 4 para hacer radioteatro. Tenían que ser obras breves, con cuatro personajes.

Ahora se ha convertido en una pieza de teatro.

La historia breve acababa con un malentendido, era como un chiste, y entonces pensé: ¿Y si no es un malentendido, y si esta gente está haciendo lo que está haciendo con un objetivo? Empecé a darle vueltas y creció hasta convertirse en obra de teatro.

¿Cómo es esta comedia de terror?

Es la historia de una pareja que quiere pasar un fin de semana romántico, porque quiere tener el primer hijo. Son los días adecuados para fecundar y dicen: "Vamos allí a echar polvos uno detrás de otro". Cuando llegan, se encuentran con unos anfitriones que no son lo que ellos esperaban y la cosa se va complicando. La función se convierte en una espe-



# La gente de la casa rural ve que es mejor que esta pareja no tenga hijos"

cie de juego sobre la pareja, sobre las relaciones y, sobre todo, sobre el hecho de tener hijos.

¿Le preocupa la paternidad?

Es algo curioso. Para mí lo más importante que haces en la vida es tener un hijo. Es lo que te pide mayor responsabilidad y, en cambio, lo puede hacer cualquiera. En esta vida te hacen pruebas para todo. En cambio, incluso a la persona más malvada le está permitido te-



El dramaturgo Jordi Galceran en la entrevista sobre su nueva obra, Turisme rural

ner un hijo.

No lo puede impedir nadie.

Solo faltaría, porque si alguien pudiera escoger quién puede tener hijos y quién no, iríamos a lugares terriblemente extraños. Pero el juego de la comedia es eso. No lo puedes impedir, pero es curioso que, en una sociedad donde todo está controlado, lo más importante huya de cualquier control. Y entonces lo que me pregunté en esta comedia es: ¿Y si alguien lo hubie-

Sí lo es. Pero aunque *Turisme ru-*ral es una historia de género, de casa encantada, todo tiene tono de comedia. Porque es muy difícil asustar al público y que la gente sufra. Yo he hecho un terror para reír. Y quiero añadir que la función ha costado mucho técnicamente, porque quería que hubiera algunas cosas, un gran truco. Y eso ha sido gracias a una buena producción, que la hace Bitò, como con *FitzRoy*, y se ha arriesgado.

Empieza el 18 de septiembre, sin fecha final; un lujo.

La intención es estar todo el tiempo que la obra aguante. Creo que los únicos de Barcelona que pueden hacerlo son los Balañá, porque son los únicos empresarios de teatro que quedan.

Ha vuelto a confiar en Sergi Belbel.

Sergi lo hace muy bien, como siempre, y yo confio plenamente. Él y yo somos un tándem. Lo que

LLIBERT TEIXIDÓ

es bueno de él es que te coge una comedia y te la dirige como si estuviera dirigiendo el mejor texto de la historia del teatro universal. Si tú haces un Shakespeare, mientras digas lo que dice en voz alta y se entienda, ya funciona. En cambio, las obras que hago yo no tienen esta altura literaria. Intento que tengan una altura teatral, pero entonces necesito que toda la poesía la pongan los actores con su interpretación y el director con su visión. Si no hay eso, caen.

Tiene un elenco potente.

Es sensacional, porque son muy buenos actores de comedia y saben actuar de verdad. Quiero decir que los actores de comedia no tienen que querer hacer reír, se tienen que creer lo que hacen. No se necesitan buenos actores de comedia, sino buenos actores. Y la comedia sale sola.

# ¿Tiene algún otro proyecto en marcha?

Hay algo que me hace mucha ilusión: el cineasta mallorquín Rafa Cortés ha rodado la película de Cancún, que es mi obra preferida y que, en cambio, no tuvo mucho éxito. Se llama Amanece en Samaná, con Universal y Movistar, y se estrena el 8 de noviembre, con Luis Tosar y Luis Zahera.



# "Mis obras no tienen altura literaria; les falta la visión del director para que no caigan"

ra controlado?

Y aquí empieza la comedia.

Esta gente de la casa ve a la pareja, se entera de que quieren traer un hijo al mundo y cree que tiene algo que decir al respecto. La obra está llena de giros y una gran sorpresa final, que ha sido complicada de montar, pero que, ahora que la he visto, queda muy divertida.

¿Es dificil hacer terror en tea-

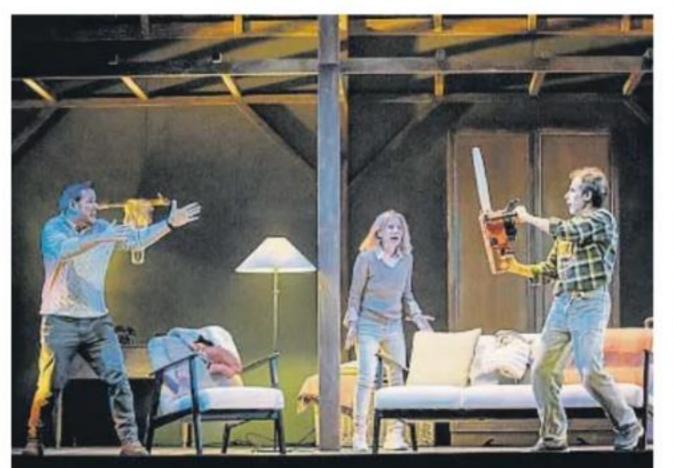

Una imagen de Turisme rural, de Jordi Galceran

# Steven Soderbergh y Geoffrey Rush, estrellas de lujo del festival de Sitges

El director abrirá la 57.ª edición con el terror de 'Presence' y el actor será homenajeado



RIALTO DISTRIBUTION

John Lithgow y Geoffrey Rush en un fotograma de *The rule of Jenny Pen*, que se presentará a concurso en Sitges

ASTRID MESEGUER Barcelona

El festival de Sitges sumó ayer a Geoffrey Rush, Steven Soderbergh y Alexandre Aja a su lista de estrellas invitadas a una 57.ª edición de lo más ambiciosa que dedicará una retrospectiva al universo de los freaks, según dio a conocer su director Angel Sala en rueda de prensa. El actor australiano Geoffrey Rush, ganador de un Oscar por Shine y conocido por los amantes del fantástico por encarnar al capitán Barbossa en la saga Piratas del Caribe, además de abrazar el cine de género con Dioses de Egipto, Mystery Men o House on Haunted Hill, recibirá el Gran Premio honorífico del certamen y presentará en la sección oficial a competición *The rule of Jenny Pen*, un thriller sobre ancianos asesinos en el que comparte plano con John Lithgow.

El estadounidense Soderbergh, artifice de títulos como Ocean's Eleven, Contagio, Sexo mentiras y cintas de vídeo o Traffic, se encargará de subir el telón del auditorio del hotel Melià el próximo 3 de octubre con su nueva película, Presence, un intrigante y aterrador relato sobre una familia acechada por una misteriosa presencia que tiene la particularidad de estar contada desde el punto de vista de esa entidad sobrenatural. Protagonizada por Lucy Liu, apunta a ser uno de los estrenos más terrorí-

# El cine Retiro, cerrado al público

 El cine Retiro, epicentro de buena parte de la programación del festival de Sitges desde hace más de 40 años, con unas 350 butacas, permanecerá cerrado al público por labores de remodelación y actualización de sus infraestructuras durante esta edición. En su lugar estará disponible el Escorxador-Centre Cultural, un renovado espacio polivalente en el que se programarán los títulos de la sección Panorama. Además del auditorio y la

sala Tramuntana del hotel Melià Sitges, otro espacio indiscutible del ADN del certamen es el cine casino Prado. Un templo para los incondicionales de secciones como Noves Visions, Anima't o Seven Chances. Por otro lado, el sábado 5 de octubre se celebrará la tradicional Zombie Walk, durante la que, una vez más, las principales calles del centro de la localidad catalana se verán invadidas por numerosos grupos de zombis.

ficos del año. Y si Soderbergh inaugura, el francés Aja, un viejo conocido del festival, recibirá el premio Màquina del Temps y cerrará esta edición con *Nunca te sueltes*, un cuento sobrenatural con Halle Berry en la piel de una mujer que vive con sus hijos en una cabaña en el bosque bajo el influjo de un espíritu maligno.

Después del pequeño avance de producciones anunciadas en julio de la sección oficial Fantàstic a competición, Àngel Sala y la directora general de la Fundación Sitges-Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, Mònica Garcia, anunciaron las incorporaciones de 2073, de Asif Kapadia, "la película que da más miedo de todas, sin monstruos, pero con un monstruo principal, nosotros"; Jérémy Clapin, director de la exitosa

# El francés Alexandre Aja recibirá la Màquina del Temps y cerrará el certamen con 'Nunca te sueltes'

¿Dónde está mi cuerpo?, regresa con el relato de extraterrestres Meanwhile on Earth. Los hermanos Quay acudirán con Sanatorium under the sign of the hourglass, una fantasmagoría en stopmotion que enloquecerá a los fans de Phill Tippet. La actriz Adèle Exarchopoulos lidera el reparto de Planet B, de la realizadora francesa Aude-Lea Rapin. Aislinn Clarke brindará la inquietante Fréwaka, una relectura del folclore irlandés que hizo temblar al festival de Locarno. J.T. Mollner, responsable de Ángeles y forajidos, abandona a los cowboys para invitar al personal a una noche romántica con un asesino en serie en Strange Darling. Y desde china, Li Yang presentará la historia de viajes en el tiempo Escape from the 21st Century.

Este año, el festival añade una nueva sección, Sitges Collection, con películas tan potentes como la sangrienta La sustancia, con la que la directora Coralie Fargeat causó sensación en Cannes. Se proyectará L'orto americano, lo nuevo del italiano Pupi Avati, y Nicolas Cage – otro rostro habitual del certamen– estará presente en la gran pantalla con Arcadian, donde da vida a un padre que se enfrenta a las criaturas feroces que asedian su remota granja.

# Mouawad, Herta Müller y Jacques Rancière, estrellas de la Biennal de Pensament

JUSTO BARRANCO Barcelona

La Biennal de Pensament regresará del 8 al 13 de octubre a las plazas de Barcelona bajo un lema, *El mañana de todo*, que quiere abordar el momento actual, en el que tras dos siglos de crecimiento económico imparable y de desarrollo de un orden social-liberal que parecía eterno, ahora sabemos que debemos acometer transformaciones profundas porque pese a que continuamos viviendo co-

mo siempre, el mundo ya no es el de antes. El dramaturgo Wajdi Mouawad, la Nobel de Literatura Herta Müller, el filósofo Jacques Rancière, la escritora Zadie Smith, la socióloga nigeriana Oyèrónké Oyěwùmí y el antropólogo económico Jason Hickel, con su apuesta por el decrecimiento, son algunas de las estrellas entre los 120 ponentes de esta cuarta edición de la Biennal. Un encuentro que contará con 54 propuestas gratuitas y que tendrá como escenarios principales el CCCB, Can Felipa, el Canòdrom, La

# La cuarta edición aborda un mundo en el que seguimos viviendo como siempre pese a que ya no es el de antes

Model, la plaza Masadas, la de la Virreina y los jardines de Pla i Armengol, unos espacios en los que también habrá danza, música –el dúo vocal Tarta Relena actuará en la jornada inaugural el día 8– y poesía, incluido el acto de clausura, un manifiesto poético a cargo de creadores de diferentes disciplinas.

La Biennal, comisariada por Raül Garrigasait, Mar Rosàs, Xavier Fina, el CCCB y el Canòdrom, abordará temas que van de los retos de la democracia al poscolonialismo, la necesidad de repensar el papel de la naturaleza, la inteligencia artificial y el transhumanismo, la inquietud por los cambios en los sistemas educativos y los grandes debates culturales, centrados en las cuestiones de identidad, diversidad y representación.

25 SEPT — 7 OCT

Gran Teatre del Liceu

**ÓPERA INAUGURAL 24/25** 

# LADY MACBETH DEMTSENSK

DMITRI SHOSTAKOVICH

Nueva producción de Alex Ollé · Dirección musical Josep Pons

Boris Ismailov Alexei Botnarciuc, Zinovi Ismailov Daniel Kirch, Katerina Ismailova Sara Jakubiak / Ángeles Blancas, Serguei Pavel Černoch / Ladislav Elgr, Axinia Núria Vilà

CORO DEL GRAN TEATRE DEL LICEU (Pablo Assante, director)
ORQUESTA SINFÓNICA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

liceu.cat - 93 485 99 13

◎ f > ♂ L+

Consulte todo el contenido audiovisual en www.liceuplus.com

Con el apoyo de



Telefónica

# "No quiero añadir ni una línea a toda la narrativa que ya existe sobre Trump"

# **Amor Towles**

Escritor, publica 'Mesa para dos'

#### **ENTREVISTA**

FRANCESC PEIRÓN Nueva York. Corresponsal

mor Towles (Boston, 1964) vive rodeado de arte y literatura. Al entrar en su casa, en Gramercy, al este de Manhattan, se observa una estantería en la que conviven el Ulises de Jovce con volúmenes sobre Picasso o De Kooning. Y acceder, en la planta superior, a su sala de escritura es como penetrar en un pequeño templo de sabiduría. Cuadros y muchos libros y un globo terráqueo que parece simbolizar la capacidad de este escritor de llevar al lector de un lado para el otro, como en su nuevo libro, Mesa para dos (Salamandra), un volumen con seis relatos cortos y una pequeña novela que se mueve entre Moscú, Nueva York y Los Ángeles. Aunque parezca un estereotipo, este hogar guarda más relación con el escritor que es que con

### Lo suyo fue un giro radical.

el financiero que fue.

He escrito ficción desde niño. Siempre fue mi principal ambición. Estuve en el negocio de las inversiones de 1991 a 2021. Escribi Normas de cortesia en mi tiempo libre, mientas continuaba en ese trabajo. Ese libro se publicó en el 2011. Después de que se convirtiera en un superventas, me retiré de la firma de inversiones para centrarme en la escritura a tiempo completo.

### Mesa para dos está conectado con ese primer volumen.

Una de las cosas por las que mi trabajo funciona con los lectores es porque ellos pueden ver las cosas tan claramente como yo. No hay ninguna vaguedad, intento describir de la manera más vibrante para que, cuando el lector lo lea, tenga la experiencia tal co-

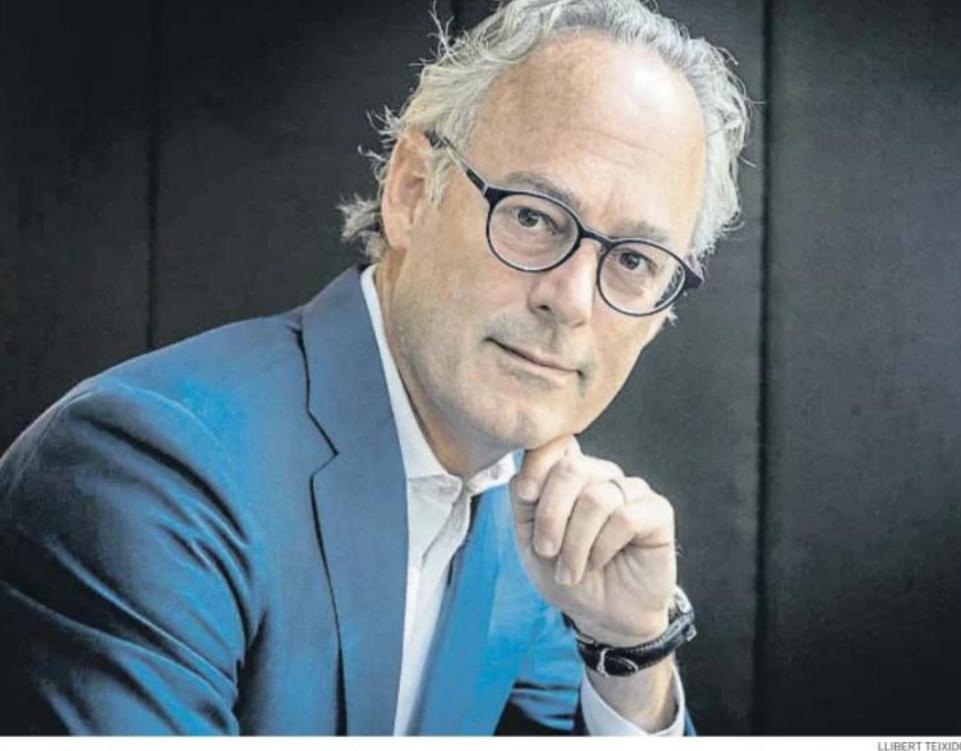

LLIBERT TEIXIDÓ

Amor Towles fue experto en inversiones antes de dedicarse a su pasión por la escritura

# Exigencia

Hay libros interesantes que decaen, tienen párrafos que podría escribir cualquiera"

### Ambientación

"Mi Nueva York es la de 1999, justo antes de internet y del iPhone, moderna pero nostálgica" mo la imaginé.

# Le preocupa el lenguaje.

Todos hemos tenido la experiencia de leer libros de escritores con talento, historias interesantes que decaen porque tienen párrafos que podría haber escrito cualquiera. En Guerra y paz de Tolstoi, no es que haya una sola cosa extraordinaria, en cada página hay algo bueno.

#### En uno de los relatos, un personaje aspirante a escritor dice que para ejercer esta profesión se requiere el entrenamiento y la resistencia de un herrero.

Es una broma porque piensa en términos grandiosos. Puede usted ver que no vivo como un herrero. Pero sí es cierto que se precisa una cierta cantidad de resis-

### Este libro de relatos es un contraste con sus otras tres obras, tres novelas largas.

Los cuentos te permiten experimentar varios elementos de este arte, cosas distintas. Al hacer una novela tienes impreso en las huellas dactilares el estilo concreto que utilizas.

#### ¿Por qué un titulo como Mesa para dos en un grupo de relatos en apariencia tan dispar?

Nunca tuve un título para esta colección. Me centro mucho en el título de cada historia. Pero a lo largo de los ochos años que estuve escribiendo esta serie, en mi mente recreaba el momento en que dos personajes están cara a cara, en una mesa, en momentos críticos y parece algo natural llamar

tencia. Philip Roth anunció que dejaba de escribir porque ya no tenía esa resistencia asociada a escribir una novela.

# **GUÍA TIEMPO LIBRE**

# **TEATROS**

BIBLIOTECA DE CATALUNYA (Hospital, 56/M Liceu) Tots Ocells, de Wajdi Mouawad, direcció d'Oriol Broggi. Fins al 23/10. Entrades a laperla29 cat i 1,5h abans de cada funció a la taquilla del teatre.

CONDAL (Av. Paral·lel, 91, 93 442 31 32). A partir del 20 de setembre torna Escape Room 2. teatrecondal.cat i promen

GOLEM'S. Sant Lluis, 64.T933518231."Will Santt" 15/9 a 20 h. "(Pin)Occhio" 19 i 20/9 a 19h. Venda a golems.cat i taquilla

GOYA (Joaquin Costa, 68, Tel. 93 343 53 23). Del 3 al 12 de setembre Poncia. A partir del 18 de setembre torna Jauría. teatregoya.cat i promentrada.com

LA PUNTUAL C/ Allada Vermell 15 <M> Jaume I. T 639 305 353 "Greta, la rateta que escombrava..." Cía. La Puntual - Eugenio Navarro i Rosa Bigas Titelles de taula + 3 anys. Dv. 18h; Ds. 12h i 18h; Dg. 12h i 17h. A partir de 9€ www.lapuntual.info

LA VILLARROEL (Villarroel, 87, 93 451 12 34). Del 3 al 22 de setembre Les mans. LOff: del 7 al 22 de setembre L'enterrador. lavillarroel.cat i promentrada.com

ROMEA (Hospital, 51, 93 301 55 04). Del 3 al 29 de setembre La colección, teatreromea.cat i promentrada.com

TANTARANTANA TEATRE Les Flors, 22. 934417022. Baixos22: La Material Teatre pres. Jenin Feat Raval del 12 al 22/9. Atic22: L'Absura pres. In(útil) a partir 19/9 + info a www.tantarantana.com

TEATRE AKADÈMIA. En mitad de tanto fuego, d'Alberto Conejero. De dx a dss a les 20h i dg a les 18h. Entrades: www.teatreakademia.cat. C.Buenos Aires, 47-49. BCN. Tlf. 934951447

el poder de la informació' D| Dv Ds 19h Dg 17h 'Showgirls. La Comedia' Horaris i entrades: teatregaudibarcelona.com

TEATRE GAUDÍ BCN Sta. MªClaret 120 936035161 'Assange

el poder de la informació' Di Dv Ds 19h Dg 17h Estrena

19/09 'Guitarra quemada. Lorca en el centro' Di Dv Ds

21:15h Dg 19:15h Entrades web: teatregaudibarcelona.com

TEATRE GAUDÍ BCN Sta. MªClaret 120 936035161 'Assange

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (Pl. de les Arts, 1). Hamlet.02 amb direcció i dramatúrgia de Sergi Belbel. A partir 18 setembre. Anima de Blanca Bardagil, Oriol Burés, Victor G. Casademunt i Marc Gómez. A partir 26 setembre. Informació i

venda entrades: www.tnc.cat

TEATRE POLIORAMA (Tel. 93 317 75 99. La Rambla, 115). A partir del 18 de setembre, Godspell el musical. Dir. Emilio Aragón. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com

EXPOSICIONES DE ARTE

ART MAR. Tel. 93 488 18 68. www.grup-escola.com

# COMPRO **EDIFICIO**

Barcelona: Ensanche, Gracia, Zona Alta, Sants, Borne, etc.

Preferiblemente a rehabilitar

Rentabilidad mínima exigida 3,4%

673 76 08 53 93 566 95 79

(si usted no es el propietario, pago los costes de intermediación) así a este libro. Fue un motivo importante sin que me diera cuenta mientras escribía los relatos.

¿De dónde saca la inspiración? Mis otras tres novelas son totalmente inventadas. Pero en estas historias de Nueva York hay cosas que me sucedieron.

#### Cuente alguna.

En El traficante, las cuatro primeras páginas son las más autobiográficas que he escrito en toda mi carrera. Fuimos al Carnegie Hall y me di cuenta de que el hombre mayor de al lado grababa el concierto. Me molestó. Y la segunda noche de nuevo lo hacía, algo totalmente ilegal. Quería ver al violoncelista Steven Isserlis, pero no lo recuerdo porque estuve pendiente de ese hombre. Pasados 25 años, pensé que era una buena historia.

#### A diferencia de sus novelas, este volumen es más contemporáneo, aunque habla de la época de los Nokia y los Motorola.

Sí, sucede en torno a 1999. Es divertido escribir justo antes de internet, del iPhone. Esto es una Nueva York moderna, pero también un poco nostálgica.

### ¿No le cautiva la actualidad?

No soy un autor interesado en escribir un trabajo actual. Mucha no ficción estadounidense es muy actual. Se escribe de la era Trump, de la covid, de inteligencia artificial... También muchos novelistas intentan capturar lo que Estados Unidos representa hoy. Es un terreno muy pisoteado. No estoy interesado. Quiero escribir obras atemporales, un trabajo que se extrae de la experiencia del tiempo y te permite adentrarte en él, sin referencias actuales.

### ¿Tampoco le apela Trump?

Peor todavía. Estamos inundados de información sobre Trump. No veo ninguna virtud en añadir algo a esa narrativa. Ni una línea.

#### Los relatos arrancan en la capital de Rusia -con ese curioso personaje especializado en hacer cola-, un eco de su novela Un caballero en Moscú.

No tengo herencia rusa, no hablo el idioma y he estado solo una vez, hará 20 años. Mi interés por Rusia creció con mi amor por los escritores rusos del siglo XIX. Esto me llevó a la vanguardia rusa, la revolución y finalmente a la era soviética. Simplemente es uno de mis muchos intereses culturales.

#### El tipo es un profesional de hacer cola, algo poco habitual.

Una de las cosas remarcables sobre hacer cola, incluso hoy, es que humaniza.

#### En uno de los relatos, sobre la falsificación de firmas de autores, Paul Auster hace un cameo.

Nunca nos conocimos. Cuando escribí esto aún vivía. Todas las falsificaciones eran de autores muertos, pero sabía que iba a aparecer uno vivo. Me encanta su Trilogía de Nueva York, donde aparece un personaje que pretende ser él.

#### Otro cameo es precisamente el del violoncelista Isserlis.

Le envíe una primera versión del relato en el que sale. Me corrigió que nunca llevaría un reloj de muñeca en un concierto.

# ¿Una manía?

Le pregunté si sería una distracción. Dijo que el violoncelo vale un millón de dólares y no puede correr el riesgo de rayarlo...

# Salud

# La innovación en la biomecánica deportiva del Institut Català del Peu y Ephion Health



INSTITUT CATALÀ DEL PEU

La revolución en el sector de la biomecánica deportiva que se está llevando a cabo entre el Institut Català del Peu y Ephion Health será referente en el ámbito deportivo en España

Especialistas en biomecánica deportiva de Fitmetric, la unidad de biomecánica deportiva del Institut Català del Peu

n mayo de 2023 se acordó una colaboración entre el Institut Català del Peu y Ephion Health con un objetivo común: llevar la tecnología inercial de análisis biomecánico al campo del deporte para que entrenadores, preparadores físicos, fisioterapeutas opodólogos, entre otros, puedan realizar análisis biomecánicos de una manera rápida, sencilla y con la capacidad de ofrecer un informe de datos al instante.

Esta revolución tecnológica en el ámbito de la biomecánica la marcarán precisamente estas tres características: rapidez, sencillez y resultados al instante sobre el estado físico, riesgo de lesión y evolución del estado de las lesiones.

Los profesionales del Institut Català del Peu trabajan desde 2019 en la biomecánica deportiva con una tecnología muy específica y que actualmente se considera el gold standard de la Miguel Ángel Baños Berand (director del Institut Català del Peu) y Quique Llaudet (CEO de Ephion Health)



biomecánica, el sistema Vicon. Esta tecnología con grandes cualidades, como fiabilidad y validez para analizar un sinfin de parámetros, no ofrece precisamente rapidez y facilidad de información y resultados al instante, de ahí que el Institut Català del Peu vea en Ephion Health una alianza en el desarrollo de un sistema rápido y fácil en interpretación de datos. Ephion Health, que ya estaban muy avanzados en su desarrollo tecnológico en el ámbito de la salud, también ha encontrado la alianza perfecta en la experiencia del Departamento de Biomecánica Deportiva del Institut Català del Peu, Fit-Metric, para llevar su tecnología al ámbito del deporte.

Ambas empresas llevan un año trabajando en un desarrollo común que se está basando, 
principalmente, en la recogida 
de datos, el desarrollo de códigos de lectura de datos y la validación de los resultados que da 
la tecnología inercial de Ephion 
Health con respecto a la tecnología gold standard Vicon del Institut Català del Peu. Mediante 
esta validación, se materializa 
el desarrollo tecnológico.

En este entramado de desarrollo tecnológico participan otras empresas e instituciones que aportan su experiencia tanto en la validación de datos en los diferentes movimientos como en los diferentes ámbitos deportivos.

La revolución en el sector de la biomecánica deportiva que se está llevando a cabo entre el Institut Català del Peu y Ephion Health será referente en el ámbito deportivo en España. Ya no solo por la tecnología, sino también por la experiencia de los profesionales que trabajan en el proyecto, la implicación del equipo y el trabajo continuado en cada proceso de desarrollo con los profesionales que usarán esta tecnología diariamente, aportándoles una información de fácil comprensión.

En breve tiempo se iniciará el uso de un prototipo para la utilización del Institut Català del Peu y otros profesionales del deporte y de la salud con los que ya se tiene colaboración y conocen este desarrollo, con la intención de dar forma al prototipo final y cumplir con los objetivos buscados. Este desarrollo tecnológico en el ámbito de la biomecánica deportiva seguirá su posterior camino de especialización para los diferentes profesionales y deportes en los que se podrá utilizar esta tecnología, y donde existe especial interés para conocer el estado físico, el riesgo de lesión y la evolución del estado de las lesiones de una manera rápida, sencilla y con resultados inmediatos.

Llega a las librerías 'Un verano en el campamento', la novela con la que se prohibió en Rusia los libros LGTBIQ+

# Autoras exiliadas por una novela de amor gay

LARA GÓMEZ RUIZ

Barcelona

ara Katerina Silvanova (Járkiv, 1992) y Elena Malisova (Kírov, 1988) escribir siempre fue más "una vía de escape" que un pasatiempo. Al salir de sus respectivos trabajos, las dos dedicaban un rato a publicar cuentos y relatos en una plataforma de internet. "Así fue como nos conocimos. Leímos nuestras obras y nos gustaron tanto que planteamos escribir una historia juntas". Un tiempo más tarde nació Un verano en el campamento (Ediciones Martínez Roca), la novela que les ha obligado a abandonar Rusia.

La historia, que está en vías de publicación en quince países, llega esta semana a las librerías españolas y narra la vida de Yura, un adolescente ucraniano que se enamora en un campamento del universitario ruso Volodia. Es el año 1986 y ambos viven bajo el régimen soviético, que prohíbe este amor y les obliga a vivirlo a escondidas, "como sucede ahora". Años después, Yura decide buscar a su primer amor, del que se separó cuando terminó el verano.

Cuando Silvanova y Malisova plantearon la trama, no esperaban que nadie, más allá de unos pocos internautas curiosos, leyeran la historia, y mucho menos que se convirtiera en un fenóme-



Katerina Silvanova y Elena Malisova, en una imagen tomada por ellas mismas

# "Lo mejor sería quemarlo todo"

Cuando Katerina Silvanova y Elena Malisova escribieron Un verano en el campamento, aunque no estuviera socialmente aceptado, no se prohibía de forma explícita escribir sobre temática LGTBIQ+. Por ello, la novela pudo publicarse y

vender 500.000 ejemplares hasta la aparición de la nueva ley y su posterior censura. ¿Qué ocurre con quien logró hacerse con un volumen? "Lo mejor sería quemarlo todo. Si el libro se descubre o aparece en redes, podrían tener una condena penal".

no internacional que provocaría que el gobierno prohibiera todos los libros de temática LGTBIQ+.

"Escribíamos para nosotras y nos parecía importante dar voz a esta comunidad. Elena es una persona tolerante y tiene mucha empatía hacia cualquier colectivo discriminado. Y, en mi caso, era la representación de mi propia orientación. Necesitaba rodearme de historias con las que pudiera sentirme identificada", confiesa por videollamada Silvanova a

La Vanguardia. La autora vive ahora en Járkiv. "Primero nos fuimos las dos a Armenia y luego yo regresé a Ucrania en plena ofensiva. Resulta contradictorio, pero el sitio más seguro de Rusia es Ucrania. Aquí estoy más a salvo".

Su compañera reside en Alemania y le preocupa que el Gobierno ruso las haya tachado de "agentes

# "Estoy más segura en Ucrania que en Rusia", lamenta Silvanova, que tras la publicación regresó a su país

extranjeras". "Se nos prohíbe llevar a cabo actividad pública. No podríamos ser profesoras ni participar en unas elecciones. El gobierno puede hacer lo que quiera con alguien con este estatus: agredirte, meterte en la cárcel, confiscar tus propiedades, embargar tus cuentas y la de tus familiares... Ellos me preocupan porque siguen viviendo allí", lamenta.

Pese a que su vida ha dado un giro de 180 grados, las dos mantienen sus convicciones firmes y han
escrito dos volúmenes más.
"Nuestro libro dejó claro cuánta
gente apoya en Rusia al colectivo
LGTBIQ+, aunque no pertenezcan a él, y eso fue una sorpresa para el poder. Que lo superen y dejen
vivir".•



# Salud

# Clínica ServiDigest incorpora tecnología de última generación e inteligencia artificial



Clínica ServiDigest de Barcelona ha incorporado a sus servicios de endoscopia digestiva nuevos equipos con tecnología de última generación e inteligencia artificial

uestro objetivo es mantenernos como referencia a nivel nacional e internacional en la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento de patologías digestivas, endocrinas y metabólicas"- destaca el Dr. Josep Merlo Mas,

director de Clínica ServiDigest y presidente de la Fundació ServiDigest-"Estos avances tecnológicos, con la incorporación de la inteligencia artificial, consiguen diagnósticos más precisos y mejoran los tratamientos endoscópicos, lo que revierte favorablemente en la calidad asistencial de nuestros pacientes y facilita la labor a nuestro equipo médi-



Clínica ServiDigest ofrece una asistencia de alta calidad, integral y personalizada

co, tanto en la eficacia como en la calidad del diagnóstico y tratamiento". Clínica ServiDigest ha incorporado a sus quirófanos de endoscopia digestiva avanzada los siguientes equipos:

### Generador Electroquirúrgico ESG-300 de Olympus

También se ha incorporado a sus servicios de endoscopia digestiva

# **Estos avances** tecnológicos, con la incorporación de la inteligencia artificial, consiguen diagnósticos más precisos y mejoran los tratamientos endoscópicos

la última generación de bisturís electroquirúrgicos diseñados exclusivamente para el tratamiento de lesiones gastrointestinales. El generador ESG-300 ofrece todos los principales modos de funcionamiento, tales como funciones de corte, coagulación y resección de lesiones que abarca polipectomías, resección endoscópica mucosa u otros procedimientos más complejos como disección endoscópica submucosa o esfinterotomía.

### Bisturí eléctrico VIO-3 de Erbe

Incorporación de electrobisturís con los equipos VIO-3 de Erbe. Este novedoso bisturí presenta un gran número de aplicaciones para un seguro y correcto abordaje quirúrgico-endoscópico: técnicas monopolares y bipolares, así como procedimientos híbridos y la combinación de diferentes tecnologías.

### Unidad de Argón Plasma APC-3 de Erbe

Otro excelente equipo es el APC-3, coagulación con plasma de argón, que puede ser usada, en combinación con el electrobisturí VIO-3, para realizar terapéuticas endoscópicas como hemostasia de diversas lesiones como angiodisplasias, GAVE/proctitis actínicas, reducción tumoral, esófago de Barrett o hemorragias difusas del tubo digestivo.

Clínica ServiDigest sigue ofreciendo una asistencia de alta calidad, integral y personalizada, actualizando de forma continuada sus instalaciones, con el instrumental médico y quirúrgico tecnológicamente más avanzado, al servicio de la salud de sus pacientes.

MÁS INFORMACIÓN

# Clínica ServiDigest

### servidigest.com

Balmes, 334 08006 Barcelona Tel.: 934 153 464 935 450 990

### OIP-1 Sistema CAD per a endoscòpies

- Plataforma inteligente para colonoscopia asistida por ordenador que usa la IA para la detección de lesiones polipoideas y neoplásicas en el recto y colon.
- Ayuda a incrementar la Tasa de Detección de Adenomas (TDA).
- Detección a tiempo real: el sistema alerta de cualquier anormalidad de forma virtual a tiempo real (sin demoras de vídeo).
- Mayor seguridad durante el procedimiento

de la colonoscopia gracias al soporte adicional de la inteligencia artificial.

### CV-1500 - Fuente de Luz Universal EVIS X1

- Procesador y fuente de luz en un mismo sistema.
- Colores más vivos y reales. TXI – La nueva luz blanca con nuevo ajuste de textura
- v brillo. • RDI - Más seguridad al detectar las fuentes del sangrado.

N6022530 - CF -EZ1500DL Videocolonoscopio EVIS X1 Videogastroscopio EVIS X1

- Calidad de imagen premium.
- Tecnología EDOF (siglas de Extended Depth of Field). Tecnología que permite un rendimiento de la observación superior. Captura dos imágenes en modo normal v cercano de forma simultánea y las combina para obtener como resultado una imagen totalmente enfocada en ambos rangos.
- Nuevo sistema ErgoGrip, que hace al endoscopio más ergonómico para agarrar mejor y darle más estabilidad. Se reduce el peso y una accesibilidad a los mandos y

- botones del endoscopio mucho más práctica.
- Imagen de alta definición HDTV capaz de demostrar claramente capilares y estructuras de la mucosa.
- Narrow Band Imaging (NBI) con HDTV para observar la mucosa.
- RDI con HDTV para observar sangrados activos v patrones vasculares profundos.
- Tres guías de luz para mejor imagen endoscópica.
- Función RIT (Tecnología de Inserción Responsiva) compuesta de Extremo Pasivo (PB), Alta Transmisión de Fuerza (HFT) y Rigidez Variable (Innoflex).

# Inteligencia artificial para endoscopias

# Tecnología dual focus con alta magnificación.

# El feminismo, eje central del Hay de Segovia, que llega a su 19.ª edición

Más de cien intelectuales intervienen de jueves a domingo en medio centenar de debates

IGNACIO OROVIO Barcelona

¿Qué tienen que ver el feminismo, la IA, el Sónar, el muro de Berlín, la innovación matemática o la revolución iraní? Que todos ellos, de alguna manera, pasan este fin de semana por Segovia. Se celebra allí entre jueves y domingo el grueso de los actos de la decimonovena edición del Hay Festival, una cita con las ideas y el pensamiento que ha convocado a más de un centenar de escritores, filósofos, arquitectos, pintores, poetas, matemáticos, periodistas... Entre el viernes y el domingo se celebrarán 50 actos, y un par más entre octubre y noviembre.

El Hay subraya en esta edición uno de los más intensos debates de la sociedad actual, como es el feminismo. Tres de los actos que a priori suscitan mayor interés tienen ese punto de partida. El sábado, la periodista Sonsoles Ónega –último premio Planeta, en el 2023, con Las hijas de la criada– charlará con la editora Ana Gavín bajo el epí-

grafe Mujeres contra su destino. Sally Helgesen, que pasa por ser una de las mayores expertas del mundo en liderazgo femenino, será interrogada por la periodista Vera Bercovitz y el director académico de la IE University (una de las sedes del festival), en parte coincidiendo temporalmente con la charla entre la periodista Marta Medina y el escritor Alberto Olmos, que hace un año publicó el libro Tía buena, sobre la relación de la mujer con su cuerpo, y que él mismo definió entonces en entrevistas como un "ensayo feminista". Otras mujeres participantes en el Hay son periodistas como Beatriz González o Gloria Lomana, actrices como Cayetana Guillén Cuervo, escritoras como Karina Sáinz Borgo, Elvira Sastre y Julia Navarro o la exvicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, que hablará sobre Democracia, Estado de derecho, paz y justicia.

El enorme bufet de ideas que es el Hay ofrecerá también un encuentro entre los ensayistas Marcus du Sautoy e Ikhlaq Sid-

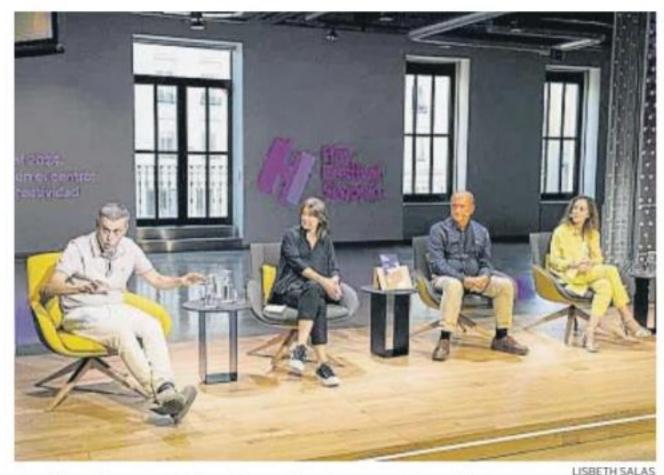

Xavier Ginesta, Pilar Cortada, Gustavo Martín Garzo e Inmaculada Ballesteros, ayer en el Hay Festival, en Madrid

# La exvicepresidenta Sáenz de Santamaría hablará sobre paz, justicia, democracia y Estado de derecho

hu, que debatirán sobre Matemáticas y Tecnología: Innovación en el Siglo XXI; la experta y asesora en políticas de digitalización y tecnologías de la información Francesca Bria departirá por su lado con el director adjunto de La Vanguardia y escritor Miquel Molina sobre un aspecto limítrofe, como es La soberanía del algoritmo; uno de los codirectores del Sónar, Ricard Robles, se centrará en IA y buena música.

Para conmemorar el trigésimo quinto aniversario de la caída del muro de Berlín, la plaza Mayor de Segovia vivirá el viernes un derribo simbólico de aquel engendro político-urbanístico. Una pared de 6.000 pequeños ladrillos de madera caerá y quien quiera podrá llevarse una de las piezas.

El Hay arrancó oficiosamente a inicios de junio y ha celebrado hasta ahora media docena de actividades en Segovia, Burgos, León y, ayer, en Madrid, donde el Hay celebró un debate, presentado por su directora, Sheila Cremaschi, y moderado por Molina, con la filósofa Pilar Cortada, el ingeniero Xavier Ginesta, presidente de la fundación Humanitas Internacional, el escritor y articulista Gustavo Martín Garzo y la directora de programación de Acción Cultural Española (AC/E), Inma Ballesteros. El acto tuvo el apoyo de la Fundación Telefónica, Fundació Sabadell, Acción Cultural Española y La Vanguardia.

# El nuevo grupo editorial Abacus Futur espera llegar en un año a las 250 novedades

F. BOMBÍ-VILASECA Barcelona

Unos meses después de la fundación del nuevo grupo editorial Abacus Futur, su director editorial, Ernest Folch, presentó ayer las líneas maestras y el organigrama del conglomerado, que arranca con una producción de 128 novedades, aunque cifró el objetivo cuando esté a pleno rendimiento, el año que viene, en unos 250 títulos anuales.

Bajo su mando se situarán Ester Pujol como directora editorial de ficción, Joan Carles Girbés de no ficción y Pema Maymó de infantil y juvenil, además de Raül Garrigasait en La Casa dels Clàssics y los editores de Arcàdia (Montse Ingla y Antoni Munné) y Viena (Enric Viladot, Isabel Monsó y Blanca Pujals).

Folch quiso hacer hincapié en la independencia de los sellos, pues definió el grupo como una "editorial de editores", de manera que más allá de las líneas definidas se intentará "preservar y potenciar el carácter propio" de cada uno, aunque "no se trata de hacer libros porque sí". "Buscamos crecer en lectores, no en novedades", añadió.



# Deportes

Joan Laporta, discutido

# La oposición se crece

Víctor Font pide un adelanto de las elecciones y otros grupos se mueven



Víctor Font, excandidato a la presidencia del Barça, entra en el acto de Sí al Futur celebrado ayer en Barcelona

CARLOS RUIZ Barcelona

os socios del FC Barcelona deben andar confundidos desde tiempo. hace un Mientras las dudas, razonables, crecen en torno a la gestión del club, debido en gran parte a cuestiones económicas y deportivas, su presidente, Joan Laporta, articula en cuanto puede un discurso entusiasta, casi eufórico. "Podría desatar el optimismo con mucha más potencia y me estoy conteniendo", dijo la última vez, hace apenas una semana.

Fuera de los despachos blaugrana, sin embargo, las voces contra la directiva se multiplican, cada vez más sonoras conforme se acercan las elecciones, fijadas a priori para el verano del 2026. El más contundente de los opositores, apoyado por los 16.679 votos de los comicios del 2021, es Víctor Font, que ayer dio un paso más al exigir un adelanto electoral. "Pedimos que se convoquen elecciones el próximo verano. El cambio debe ser cuanto antes para acabar con el régimen del 2003", señaló el excandidato electoral con un discurso más contundente que otras veces. El líder de Sí al Futur, sin querer ser "catastrofista" e incidiendo en el "descomunal potencial" de la entidad, aún con mimbres para ser "el mejor club del mundo", sigue sin contemplar la moción de censura salvo que se pasen "líneas rojas" legales, y abrió la mano a otros aspirantes a la presidencia: "Debemos sumar a todos los que compartimos diagnóstico y visión".

El expresidente Josep Maria Bartomeu, forzado en su día a avanzar las elecciones, alimentó con su mala gestión a siete precandidatos, reducidos después a tres aspirantes, y a la puerta de Laporta ya están llamando dos proyectos opositores. Font, que dijo tener ya decidido a su director deportivo y su director general, lleva años postulándose, y este verano ha surgido la propuesta liderada por Joan Camprubí Montal, nieto y bisnieto de dos expresidentes Montal, que tras una primera aparición, bajo el lema "Som un clam", dará más detalles en su presentación en octubre. Camprubí, que va junto a otras figuras de peso como Joan Roca y Jordi Roche, lleva tiempo yendo a peñas, como mañana en Amposta. También el economista Marc Ciria, que hará una ponencia mañana, ha sido crítico, además de varios grupos de opinión.

Esos planes para un futuro a priori mejor pasan por acabar, se-

gún Font, con "la deriva del club", más pronunciada tras un verano "decepcionante y frustrante". "Nos han engañado con Nico Williams", dijo antes de asegurar que "de no ser por las excepciones del fair play, como las lesiones, no habrían inscrito a nadie". Solo se salvó el "pobre Deco", que "ha hecho más de lo que la pésima economía permitía". El de Granollers, de 52 años, empezó su discurso felicitando a Hansi Flick por el inicio de Liga, pero los piropos acabaron al señalar a una junta "sin plan, que improvisa y que cada vez tiene menos gente buena de talento que no ha reemplazado".

Font identificó el "pufo de Bar-

ça Studios" y "no generar beneficios sostenidos" como los males que lastran el club. "Todo acaba en un relato propagandístico de irrealidades, medias verdades y mentiras. Inaceptable. Todos cometemos errores, pero al socio no se le engaña, como decía aquel presidente", aludiendo a Núñez. La solución para Font no podrá ser a corto plazo el Espai Barça,

"El relato de Laporta es de medias verdades y mentiras. Al socio no se le engaña", afirma Font

# El proyecto de Joan Camprubí y el economista Marc Ciria son las otras voces opositoras

"aún lejos de generar ingresos diferenciales", ni el futuro contrato con Nike, de diez años, que "en tres años estará desfasado y será peor que el del Madrid". Disminuida la voz del socio por el exilio a Montjuïc y la marabunta turística, el siguiente paso del empresario es ir a la asamblea de compromisarios para "exigir respuestas junto con otros grupos de opinión". "Preguntaremos qué intermediarios han intervenido en las operaciones y qué cobraron", anticipó.

Font, que lamentó el, según su parecer, "conmigo o contra mí" de Laporta, tendió la mano a todos los sectores del barcelonismo, también al presidente, y deseó un futuro sin ismos. "Debemos ir todos a una. El rival está en Madrid, en Manchester y otros sitios. Laporta está solo", concluyó la voz más ruidosa, por ahora, de una oposición creciente.

# El nuevo Spotify Camp Nou y Hansi Flick, las bazas de Joan Laporta

La petición de Víctor Font de adelantar las elecciones solo podría hacerse realidad a través de dos vías: la decisión del actual presidente de avanzar los comicios o una moción de censura que precipitara la dimisión del máximo mandatario. La primera opción no es contemplada por un Joan Laporta que se siente fuerte, hasta el punto de que solo sería posible un

adelanto en caso de que el primer equipo acabara con algún título y un ambiente favorable propiciara su reelección. La moción de censura, por su parte, utilizada por última vez para presionar y hacer dimitir a Josep Maria Bartomeu, es un mecanismo cuyo uso compete a la oposición, y hasta el momento ninguno de los grupos contabilizados se ha mostrado

dispuesto a dar el paso.
Joan Laporta ganó las elecciones en marzo del 2021 y su mandato (seis cursos contabilizando el primero hasta junio del 2021) concluye en verano del 2026. Para contrarrestar la amenaza opositora, Laporta cuenta con la buena entrada de Hansi Flick entre el barcelonismo, que ha disfrutado de un arranque de temporada inesperado

que ha colocado al primer equipo como líder de la Liga. Otra baza con la que la directiva espera calmar los ánimos es la del retorno al Spotify Camp Nou coincidiendo con el nuevo año. El estadio no estará acabado, pero sí permitirá la vuelta de socios y aficionados en un número superior a los 60.000 espectadores. La economía, de no mejorar, cuenta en su contra.



Fernando Alonso considera "una inspiración" tener a Adrian Newey como director técnico en Aston Martin

Fórmula 1 El ingeniero aeroespacial que catapultó a Red Bull como uno de los grandes ficha por Aston Martin para hacerlo campeón

# Adrian Newey, la ultima bala de Alonso

TONI LÓPEZ JORDA Barcelona

ijo, no te dediques a la ingeniería, que está muy mal pagada". Por suerte para la Fórmula 1, ni el señor Newey, un cirujano veterinario amante de los coches, era un visionario ni su hijo Adrian le hizo caso. El chico se licenció en 1981 en Ingeniería Aeronáutica en la Universidad de Southampton, "más que por interés en los aviones, porque era la mejor disciplina para la competición de coches" -justificaba el ingeniero-, y en los últimos 34 años ha logrado que los bólidos que ha diseñado volasen. Ahí está el dato: Adrian Newey, considerado el Leonardo da Vinci de la F-1, el gran druida de la aerodinámica, está detrás de 25 títulos mundiales, 13 de pilotos y 12 de constructores. Desde hoy, es el gran fichaje de Aston Martin, la última bala de Fernando Alonso para volver a ser campeón... 20 años después.

Después de 19 años en Red Bull, escudería a la que convirtió en una de las grandes del gran circo con sus trucos e ingenios aerodinámicos (a él se debe el cuatrienio mágico de Vettel, del 2010 al 2013), y a recuperar la hegemonía con Verstappen (2021-22-23), Adrian Newey a sus 66 años sale de su zona de confort y acepta el reto de convertir a Aston Martin en un equipo ganador y campeón. El ingeniero de Stratfordupon-Avon (el mismo pueblo donde nació William Shakespeare) será el responsable del desarrollo del coche verde del 2026, el año de la nueva reglamentación técnica en la F-1. Y es sabido que Newey es un especialista en sacar punta y más provecho que nadie a los cambios de normativa, buceando en los resquicios de la ley.

En Newey deposita su confianza el señor Lawrence Stroll, papá de Lance -el compañero de Alonso- y propietario de la escudería inglesa, que ha tirado la casa por la ventana (se habla de una inversión superior a los 2.000 millones de euros) para levantar la escudería. A imagen y semejanza de lo que hizo Dietrich Mateschitz, el magnate austríaco de las bebidas energéticas, cuando compró en el 2004 un equipo agonizante como Jaguar para levantar su nuevo imperio.

Y lo logró. La historia no por sabida deja de ser emocionante. Y viene al pelo por el protagonista, el mismo que ahora: Adrian Newey. Mateschitz, listo para los negocios como pocos, a finales del 2005 birló al ingeniero aeronáutico a McLaren, aprovechando que Newey no tenía muy buena relación profesional con Ron Dennis (en eso coincidirá de acuerdo con Fernando Alonso). Dicen las malas lenguas

que el ingeniero osó pintar su despa-

# La muerte de Senna, una sombra que le persigue

 A pesar de todos los éxitos en la F-1, desde que entró con 23 años en el equipo de Emerson y Wilson Fittipaldi en 1981, una sombra siempre perseguirá a la carrera de Newey: la muerte de Ayrton Senna. Detrás de la tragedia de Imola en 1993 estaba el ingeniero inglés como responsable de diseño del Williams, por lo que fue investigado por la justicia italiana por un supuesto diseño negligente. Fue exculpado.

cho del galáctico centro tecnológico de Woking de color azul pastel. Y tío Ron, ferviente seguidor de la moda del gris perla, no se lo tomó muy bien.

Más allá de la transgresión estética que lo empujó a largarse de McLaren, Newey aceptó la mejor oferta que puede recibir un genio creativo en la F-1: un sueldo mareante y la libertad absoluta, con todos los recursos a disposición, para construir un bólido ganador. A Adrian le llevó tres años (que tomen nota en Aston Martin) empezar a saborear los éxitos. En su tercer año como director técnico de Red Bull (2009), los coches energéticos fueron subcampeones de pilotos (Vettel) y de constructores. Luego, el festival: Red Bull y Sebastian encadenaron cuatro coronas cada uno en un cuatrienio bárbaro, en el que sus bólidos eran imbatibles. Que se lo pregunten a Alonso.

En el 2014 renovó con Red Bull, pero pasó a tener un papel secundario en el diseño de los coches, coincidiendo

# Newey, el Leonardo da Vinci de la F-1, está detrás de 25 títulos, 13 de pilotos y 12 de constructores

con la era híbrida dominada por Mercedes y Hamilton. Aunque volvió a coger las riendas en la dirección técnica de Red Bull y su mano se notó en los bólidos inalcanzables que llevaron al tricampeonato de Verstappen, ahora -todo sea dicho- menos dominantes frente al crecimiento de McLaren y Mercedes.

Newey anunció que dejaría Red Bull en el primer trimestre del 2025, cuando se podrá incorporar a Aston Martin, para empezar a trabajar en el coche del 2026.

# POR LA ESCUADRA

# Sergio Heredia



# Sigue tocando, violinista

a pasado un mes desde que volví de París, pero aún me preguntan cómo viví los Juegos, qué tal me trataron los periodistas parisinos, qué deportista olímpico me dio una alegría, un sinsabor o un desplante.

Y yo lo intento, de verdad que sí.

Escarbo en mis laberintos mentales.

Y pienso en un Yurchenko. O en el triple inverosímil de un base que es leyenda en la NBA. O en un nadador francés, tímido él, que se crecía en la piscina, donde lo revolvía todo. O en un velocista estadounidense, gran atleta, enorme payasete. O en un judoka de 100 kilos que arrollaba a sus rivales en presencia del presidente del país, ippon tras ippon. O en una jugadora de bádminton cuya rodilla se desmontó, cómo voceaba de dolor: allí se acabó su aventura olímpica, ya veremos qué dirá su futuro.

Pero déjeme que le cuente un secreto: a veces me acuerdo de la violinista de Porte Maillot.

(...)

Cada vez que entraba en aquella parada de metro, y lo hacía a diario, allí estaba la violinista. La violinista era una anciana despeinada, vestida con harapos, y a sus pies se tendía la tapa abierta del violín, y el violín chirriaba, lloraba de dolor, ni una nota sonaba bien, y los viajeros pasábamos deprisa, tan deprisa como deambulan los pasajeros, y ninguno le echábamos monedas.

Había ido a descubrir a la violinista y su violín en un alba lluviosa, en mi primer día en París.

# La violinista era una anciana harapienta cuyo violín desafinaba de un modo doloroso

Qué escena desconcertante! Tan pronto como la vi y la escuché, me sentí confundido.

-¿Qué diablos? ¡Cómo desafina! -me dije. Y me escurrí por el vomitorio, yo a lo mío: iba justo para llegar a la salida del triatlón.

Volví a toparme con la violinista y su desafinado violín al día siguiente, al mediodía. Y también al siguiente, ya entrada la noche. Y la escena era siempre la misma: si los transeúntes avanzábamos deprisa, sin volver la mirada, ella se mostraba arrogante, acaso herida. Nos ignoraba.

Ni una moneda en la tapa del violín.

El tanto coincidir me despertó la curiosidad y, al fin, la adicción. Al cabo de una semana ya no me confundía al toparme de nuevo con la violinista de Porte Maillot. Ahora la buscaba. Y cuando la distinguía al fondo, chirriando en aquel pasillo que olía a orines, me comportaba como lo haría un niño: pasaba de largo. Y al doblar la esquina, cuando ella ya no podía verme (si es que alguna vez me había mirado), entonces reducía el paso y así, conforme me alejaba, podía escucharla un ratito más.

En mi último paso por Porte Maillot, le eché una moneda -una triste moneda tintineaba allí abajo- y la miré a los ojos, y la violinista fue un mecano: tan solo emitió una nota perfecta, la primera que le escuchaba. Y al instante volvió a desafinar. Arrullado por aquel concierto imperfecto, me sumergí en el vagón que me conducía al aeropuerto, de vuelta a casa.

**Balonmano** Los blaugrana se estrenan hoy en la pista del Kolstad de Sagosen

# El Barça defiende su corona sin reforzarse

TONI LÓPEZ JORDÀ

Barcelona

¿Quién será capaz de parar al Barça camino de la final four de Colonia? Tras conquistar tres de las últimas cuatro ediciones de la Champions –la última, ante el Aalborg, no siendo los favoritos– el equipo de Carlos Ortega es el

principal candidato a levantar el máximo trofeo continental el 15 de junio en el Lanxess Arena. Arranca su camino hoy en

Noruega ante el Kolstad de Sander Sagosen (18.45 h). Será la última Champions de Gonzalo Pérez de Vargas de blaugrana, ya que al final de curso se irá al Kiel.

Será el Barça el equipo referente del torneo pese a que prácticamente no ha cambiado de piel: la plantilla blaugrana solo ha incorporado dos jugadores. Una tónica que se ha repetido en casi todos los grandes rivales, con pocos refuerzos en un verano apático en el mercado. Así, el conjunto de Ortega, con todos los automatismos y sistemas ya absorbidos, en la cuarta temporada del técnico andaluz, no ha necesitado grandes retoques.

Para cubrir la baja del lateral Haniel Langaro (al Dinamo de Bucarest) ha llegado Juan Palomino, de regreso de la cesión al

Logroño, y contará también (al menos hasta diciembre) con el pivote Antonio Bazán (Anaitasuna), mientras realiza el MIR en el Instituto Guttmann de Badalona.

A su favor, el Barça cuenta con la experiencia de un grupo com-



Dika Mem, jugador del Barça, efectúa un lanzamiento durante la última Premium Cup

pacto y altamente competitivo, liderado por Dika Mem, que además dispone de la mejor pareja de porteros, el campeón olímpico Emil Nielsen y el bronce olímpico Pérez de Vargas, cinco veces ganador de la Champions. Además del adiós del portero toledano, también se despedirá el lateral Melvyn Richardson.

En el grupo B, el vigente campeón se encontrará como rivales de más peso con el Aalborg, su contrincante en la final del 9 de junio, al que derrotó en un desenlace agónico por 30-31, y el Magdeburg, su verdugo en la Campeón de tres de las últimas cuatro Champions, el Barça solo ha fichado a dos jugadores este verano

edición del 2023 y a la postre campeón. El conjunto danés, ya sin Mikkel Hansen (retirado), se ha reforzado con el pivote Felix Moller y con el central Miguel Martins; y los alemanes mantienen un bloque muy fuerte al que añaden a Antonio Serradilla. Completan el grupo viejos conocidos como el Kielce de Talant Dujshebaev (uno de los pocos que ha logrado ganar en el Palau Blaugrana en los últimos años), el Pick Szeged de Imanol Garciandía, el Nantes de Valero Rivera, Nacho Biosca y Kauldi Odriozola, y el Zagreb.

A priori, el rival más duro para jugarse la Champions será el Veszprém de tres exblaugrana, Ludo Fàbregas (quizás en su último año antes de volver al Palau), Luka Cindric y el técnico Xavi Pascual, contratado para acabar con la maldición de los magiares.

Ofrecido por CaixaBank

# **Patrocinio**

# CaixaBank recibe a la delegación española de atletas que ha conseguido 40 medallas en los Juegos Paralímpicos

La entidad patrocina al Comité Paralímpico Español y el plan ADOP desde el año 2019

Pick Szeged - Magdeburg Mañana, 18.45

Kielce - Zagreg

ras haber obtenido más de 40 medallas en los recién clausurados Juegos Paralímpicos de París, los campeones han sido recibidos, en un acto de reconocimiento, por el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, y el presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda. En el encuentro organizado por la entidad, patrocinadora principal del CPE y del plan ADOP, han estado presentes 60 atletas, entrenadores y staff técnico, entre los que destacan Nuria Marquès, Ricardo Ten, Loida Zabala y Teresa Perales.

Todos ellos han podido visitar el centro corporativo de Caixa-Bank en Madrid y participar en el auditorio de una jornada que pone el broche definitivo al proyecto Camino a París, con el que la entidad ha simulado el recorrido de la llama paralímpica, llevando a cabo 11 acciones en diferentes puntos de la geografía española con 16 atletas paralímpicos que han compartido su historia, preparación y sensaciones antes del gran hito.

José Ignacio Goirigolzarri ha aprovechado la ocasión para remarcar la importancia de dar a conocer los valores de los atletas: "Desde 2019 colaboramos con el Comité Paralímpico Español. Y en todo este tiempo, lo que hemos querido es poner el foco en vosotros, los atletas, en vuestras historias deportivas y de superación personal. Porque creemos que esta es la mejor forma para que toda la sociedad española conozca y reconozca vuestro esfuerzo, vuestros logros y vuestro compromiso".

Asimismo, ha resaltado el esfuerzo, el optimismo y el espíri-



tu de superación que impregnan al equipo paralímpico español: "Sois referentes en vuestros deportes, sin duda, pero vuestra actitud transciende los éxitos de la competición para convertiros también en referentes personales para muchas personas, jóvenes y no tan jóvenes, entre las que me incluyo".

Por su parte, el presidente del CPE, Miguel Carballeda, ha hecho un balance y ha otorgado una nota de "notable alto en el aspecto deportivo" a la actuación del equipo español en la cita paralímpica. Carballeda también ha hecho autocrítica y ha admitido que hay aspectos que deben mejorarse, aunque ha calificado "con un 11 la parte humana". El presidente ha afirmado estar "feliz y orgulloso del resultado de nuestro paso por París en los Juegos Paralímpicos".

Mediante esta iniciativa, Caixa-Bank reafirma un patrocinio estratégico de la entidad, como el acuerdo con el Comité Paralímpico Español y el plan ADOP, cuyo objetivo es proporcionar a los atletas los medios económicos CaixaBank, José
Ignacio Goirigolzarri, y
el presidente del CPE,
Miguel Carballeda, en
el acto de reconocimiento a los campeones paralímpicos que
han competido en los
recién clausurados
Juegos Paralímpicos
de París

El presidente de

precisos y la visibilidad para que puedan prepararse para competir como atletas de élite, reafirmando de este modo su compromiso con promover la inclusión y la diversidad.

Bajo el paraguas de la campaña #InconformistasDelDeporte, la entidad financiera ha impulsado múltiples programas, como 20 para los 20, Juntos hasta la Meta o el ya citado Camino a París. Por todo ello, CaixaBank está considerada la tercera marca más relevante del deporte paralímpico en España, según SPSG Consulting.

Tenis La Agencia Mundial Antidopaje absuelve de dopaje al tenista italiano, que comparte con Alcaraz el reinado de la raqueta: ¿es este el final del 'Big Three'?

# Sinner, limpio y reluciente

SERGIO HEREDIA

Barcelona

La guerra es la guerra. ¡Y las guerras nunca son justas! Astérix, el galo

Debemos creer que ese Jannik Sinner (23) que el domingo, ante la prensa, se mostraba pétreo, acaso incapaz de celebrar su primer US Open, volverá a sonreir ahora.

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha decidido dejar de investigarle: no recurrirá la decisión de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) que, semanas atrás, le había declarado inocente de dopaje. Nada prueba que la minúscula cantidad de clostebol (anabolizante de presencia común en cremas y aerosoles) que, en abril, había aparecido en su organismo le supusiera ayuda alguna. Si el clostebol estaba allí, lo estaba por error.

(Y el error lo habían cometido Umberto Ferrara, su médico, y Giacomo Naldi, su fisioterapeuta. Naldi se había herido en un dedo y se había aplicado Trofodermin en la herida: se trata de un espray que contiene clostebol. Y con el espray en su mano,

# Por primera vez desde el 2002, ni Djokovic ni Nadal ni Federer han ganado un Grand Slam

el fisioterapeuta había masajeado a Sinner, contaminándole; ambos, Ferrara y Naldi, están despedidos).

Durante semanas, Sinner ha vivido en un sinvivir. Al italiano, primer transalpino en la cima del circuito ATP, le perseguían los investigadores y le acorralaba un abanico de com-



Jannik Sinner, el pasado domingo, junto a su trofeo del US Open

pañeros, incluido Novak Djoko- segundo es Zverev, con 7.075). vic. El serbio cuestionaba los protocolos de igualdad.

-Muchos jugadores, sin nombrarles aunque estoy seguro de que ya sabéis quiénes son, han tenido casos similares o bastante similares donde no tuvieron el mismo resultado -dijo.

Djokovic no entendía cómo era posible que Sinner, investigado durante cinco meses, hubiese recibido un permiso para competir mientras otros tenistas, también bajo la lupa, quedaban suspendidos hasta que se cerrase su proceso.

Acaso las suspicacias de Djokovic tenían una razón de ser: a finales de mayo, Sinner le arrebataba el liderazgo ATP.

Y desde entonces, ya no se lo ha devuelto: hoy, el italiano suma 11.180 puntos, un abismo por encima de sus rivales, incluido Djokovic, que es cuarto con 5.560, justo tras Alcaraz (el

Vía libre al (discreto) alborozo de Sinner, el jefe del tenis, cuya generación se ha apropiado de la disciplina: el italiano y Alcaraz se han repartido los

**EL DATO** 

# España-Chequia: hoy arranca la Copa Davis

 La España de Alcaraz, Martínez, Bautista, Carreño y Granollers arranca hoy en València la eliminatoria de Copa Davis, ante la Chequia de Lehecka y Machac. En el grupo Bestán Francia y Australia. Los dos primeros jugarán la final a ocho de Málaga (19 a 24 de noviembre).

cuatro grandes del año, dos para cada uno.

Aplastada entre dos generaciones, la gente de la Next Gen se cura las heridas, pues ha perdido la guerra.

Medvédev, Zverev, Tsitsipás, Shapovalov, Auger-Alliasime, Rublev, Tiafoe, De Miñaur, Fritz... Lo han intentado, de verdad que sí. Pero ahora ahí les vemos, definitivamente defenestrados, empotrados entre el otoñal Big Three y el poderoso grupo de cachorros que lideran Sinner y Alcaraz.

Ya es oficial: a la Next Gen se le ha escapado el autobús, nunca gobernará el mundo del tenis. Y al Big Three se le acaban los argumentos. Federer salió de escena hace dos años, Nadal sobrevive como puede y Djokovic racanea. Por primera vez en 22 años, el curso se cerrará sin que ningún miembro del Big Three sume un solo grande.

# **Real Madrid**

MIÉRCOLES, 11 SEPTIEMBRE 2024

# Mbappé, discutido en Francia, vuelve al oasis del Bernabéu

**GERARD FERMÍN** 

Barcelona

Kylian Mbappé no atraviesa por su mejor momento con la selección francesa. El lunes, ante Bélgica, empezó en el banquillo y no entró hasta el minuto 67 después de estar en el ojo del huracán de las feroces críticas de la prensa gala, señalado por el mal juego de los bleus. El de Bondy apenas ha firmado una asistencia en sus últimos cinco partidos con Francia y solo dos goles en los últimos doce, guarismos que reafirman su mal momento con la selección. Una de las críticas más contundentes y vehementes fue realizada por Lizarazu en L'Équipe, donde se mostró "sorprendido" y "avergonzado" por su última rueda de prensa. "Sus palabras fueron inapropiadas, no fueron las de un líder y menos las de un capitán", criticó el exjugador internacional.

Ante Bélgica, Mbappé estuvo acompañado en el banquillo por Griezmann en un duelo que desatascaron Dembélé y Kolo Muani, los héroes inesperados. Francia afrontaba el encuentro con serias dudas hacia la figura del seleccionador nacional, Didier Deschamps. No era para menos, ya que, por primera vez desde el 2012, había perdido dos partidos oficiales de forma consecutiva: ante España en los cuartos de final de la Eurocopa (2-1) y ante Italia (1-3) en la Nations League.

En sus últimas temporadas con el PSG, la selección francesa era la isla en la que Mbappé se refugiaba de los malos tragos que le hacían pasar en el conjunto parisino. Ahora, superado el parón, regresa al oasis del Santiago Bernabéu tras sufrir un bombardeo de críticas con su selección.



# ¿Ganas de probar algo nuevo?

OFERTAS, DESCUENTOS Y PLANES EXCLUSIVOS PARA SUSCRIPTORES

> Descúbrelos en clubvanguardia.com



LAVANGUARDIA

# **DEPORTES SIN FRONTERAS**

# Que a este rey lo salve otro

El seleccionador inglés interino irrita a la derecha por no cantar el himno

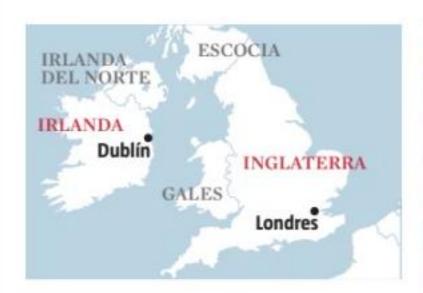





El anuncio en los periódicos (y las redes sociales) para el cargo de nuevo seleccionador inglés debería decir algo así como "se busca barítono con buena voz, experiencia en un coro, que se sepa la letra del himno de la nación y, a ser posible, tenga algún conocimiento de fútbol". Para la prensa conservadora, siempre dispuesta a azuzar las guerras culturales, esto último ni siquiera es esencial.

La identidad es una cuestión muy complicada (uno puede tener múltiples, o ninguna, sentirse del pueblo donde nació o un ciudadano del mundo), y la de Lee Carsley, el entrenador interino de los tres leones, está dividida entre la de Inglaterra (nació en Birmingham y ha ganado la Eurocopa sub-21) y la irlandesa (tiene una abuela de Cork y fue cuarenta veces internacional con el equipo de ese país). Por eso, aunque diga que es para no perder la concentración en vísperas de los partidos, no canta o tararea ningún himno, y no lo hizo en Dublín el sábado en su debut en el banquillo (victoria por 0-2).

Inglaterra tiene muchísimos problemas (y no soólo en el fútbol, donde no gana ningún torneo importante desde hace sesenta años), pero para los nacionalistas ingleses y la prensa conservadora parecería que el más gordo de todos fuese que Carsley no quiera mover los labios para decir "Dios salve al rey". Ya piden solo por eso su cabeza, al margen de que la selección apueste bajo su batuta por un fútbol más alegre y ofensivo que el de Gareth Southgate, muy criticado por ir siempre con el freno puesto, más interesado en que el rival no marcara que de meter goles

Pero Southgate era un patriota de manual, que cantaba el himno y *La traviata* si hacía falta, y además lo sentía de verdad



PAUL FAITH / AFP

Lee Carsley, primero por la izquierda, escucha pero no canta el himno inglés antes del Irlanda-Inglaterra

### LA OTRA CARA DE LA MONEDA

# A Heimir Hallgrímsson nadie le pide que cante el do-re-mi

A los irlandeses les van más las canciones nostálgicas folk sobre las penurias de sus antepasados y las verdes praderas de Galway que la idea de un himno de la nación. A su técnico, el islandés Heimir Hallgrímsson, nadie le pide que cante nada. En realidad, dado el estado del fútbol, ni siquiera que gane muchos partidos... Lo que no se tolera en la isla esmeralda es la "traición". Como la de dos jugadores ingleses, Declan Rice (Arsenal) y Jack Grealish (Manchester City), vistos como "desertores" que, pudiendo jugar para Irlanda, y haberlo hecho, han decidido enfundarse la camiseta de Inglaterra.

(no como Fabio Capello o el recientemente fallecido Sven-Goran Eriksson, que se limitaban a hacer el paripé para quedar bien). Por eso sus peripecias personales y profesionales –ocho años al frente de Inglaterra–son el argumento de una obra de teatro que triunfa en el West End de Londres. En los escenarios ha tenido más éxito que en los terrenos de juego, donde careció de una visión y una filosofía concretas, y no supo seducir ni a los hinchas ni a la prensa. Le faltó, como se dice, narrativa.

Carsley, a los 50 años, hombre afable y de sonrisa encantadora, es un libro en blanco. En realidad, nadie sabe nada de él, un antiguo centrocampista defensivo en equipos segundones que entrenó un par de años al Brentford, ganó la Eurocopa sub-21 y ahora está a prueba como máximo responsable de Inglaterra, a la espera de que la Federación decida si lo quiere a él, o se cree capaz de persuadir a un extranjero (¿Klopp, Guardiola...?) para que dirija al equipo por doce millones de euros al año, mucho menos de lo que es su tarifa. Carece -o carecía- de una huella digital, de seguidores y enemigos en las redes sociales. Aunque estos últimos han proliferado como setas desde que anunII landa-Inglaterra

ció que no iba a decir "Dios salve al rey"...
Si el requisito imprescindible para la
posición es cantar el himno con la mano
en el pecho, los responsables del fútbol inglés pueden optar por un exjugador como
Gerrard o Lampard, aunque ninguno de
ellos ha tenido hasta ahora especialmente
éxito a nivel de club. O poner a Eddie Howe entre la espada y la pared, apelando a
su patriotismo, para que deje el Newcas-

# Con doble nacionalidad, Lee Carsley sabe lo que el colonialismo británico hizo a sus antepasados irlandeses

tle. Por otro lado, Carsley podría ser la versión inglesa de Luis de la Fuente.

A pesar de haber nacido en Birmingham, su herencia irlandesa hizo que Lee Carsley fuera a un colegio católico, y que de niño jugara al fútbol con los colores verdiblancos del Celtic. Ignorar lo que el colonialismo inglés hizo a sus antepasados le resulta demasiado. Por lo que a él respecta, que al rey lo salve otro.

# Tarragona acoge la nueva Lliga Catalana

MoraBanc Andorra-Bàsquet Girona (12.30 h) y Baxi Manresa-Joventut (20.30) suponen hoy el pistoletazo de salida en Tarragona a la nueva Lliga Catalana. La participación se completa con el Barça y el Hiopos Lleida, que entrarán en juego mañana. La final se disputará el domingo a las 19 horas./ Redacción

# El Valencia multará a Rafa Mir por "daño reputacional"

en el que se ha visto implicado Rafa Mir le supondrá, por el momento, una multa económica por parte de su club, el Valencia, por el "daño reputacional" causado. Esta sanción se basa en el convenio acordado entre LaLiga y la AFE, y podría llegar a alcanzar hasta el 25% del sueldo del jugador./ Redacción



Ter Stegen volvió a ser titular

# Los Países Bajos y Alemania empatan en la Nations League

FÚTBOL Las selecciones de los Países Bajos y Alemania empataron anoche en Amsterdam (2-2) en la segunda jornada de la Nations League. Con este resultado, los alemanes mantienen el liderato de su grupo gracias a la diferencia de goles, pues empatan a cuatro puntos de seis posibles con el combinado neerlandés. / Redacción

# Muere el asesino de Rebecca Cheptegei

son Ndiema Maranganch, presunto asesino de la atleta ugandesa Rebecca Cheptegei, murió ayer en el hospital de Eldoret. Maranganch permanecía ingresado desde hacía cinco días, cuando se produjeron los hechos, a causa de graves quemaduras tras prender fuego a Cheptegei con un bidón de gasolina./ Redacción

# Economía

Banco de España

# El Gobierno elige subgobernadora a Soledad Núñez, alto cargo con Zapatero

El nombramiento llega sin acuerdo con el PP y tras la designación de Escrivá

**IÑAKI DE LAS HERAS** Madrid

El Consejo de Ministros completó ayer los relevos al frente del Banco de España con el nombramiento como subgobernadora de Soledad Núñez, ex alto cargo en la etapa de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo hizo sin negociación previa con el PP y pocos días después de la designación del exministro José Luis Escrivá como gobernador, lo que convierte al Banco de España en un nuevo frente de bata-Îla política. Las críticas ayer desde el principal partido de la oposición lo acreditan.

Al gobernador, elegido por el presidente del Gobierno, le corresponde proponer al subgobernador, cuya designación debe pasar por el Consejo de Ministros. Escrivá se ha decantado para los próximos seis años por la que fuera directora general de Política Económica en la Oficina Económica de la Moncloa entre

# Núñez formó parte de la oficina económica de Moncloa y fue directora general del Tesoro

el 2004 y el 2006, bajo la dirección de Miguel Sebastián, además de directora general del Tesoro hasta el 2011.

Nacida en Badajoz en el 1957, Núñez también puede acreditar una dilatada experiencia técnica en organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o en comisión de servicios en el Banco de Inglaterra, aparte del Banco de España, al que ha estado vinculada

durante la mayor parte de su carrera. Sin embargo, ha figurado en la órbita del PSOE, sobre todo a la hora de optar a los puestos más relevantes en el banco: en el 2006 era la favorita de Zapatero para convertirse en subgobernadora, cargo que acabó recayendo en Miguel Angel Fernández Ordóñez; y en el 2012 el PSOE, ya en la oposición, la propuso como

Gobierno de Mariano Rajoy se decantó por nombrar gobernador a Luis María Linde y, en lugar de Núñez, a Fernando Restoy. Ahora, a la tercera, va la ven-

Lo que ayer también quedó más patente si cabe es la brecha entre el Gobierno y el PP, que calificó el nombramiento de Núñez de "doble ración de sanchismo". El entendimiento para designar perfiles en organismos

económicos relevantes es ahora inexistente, pese a las próximas renovaciones en la presidencia de la CNMV y en el consejo de la Comisión Nacional de los Mery la Competencia cados (CNMC).

La norma no escrita establece que el partido en el Gobierno elige al gobernador y el principal de la oposición, al subgobernador. Esta práctica ya se rompió en el 2006, con la designación del por

entonces secretario de Estado de Hacienda, Fernández Ordóñez, como gobernador. En el 2018, antes de la moción de censura de Pedro Sánchez, el Gobierno de Mariano Rajoy eligió sin acuerdo a Hernández de Cos como gobernador, pero dejó sin cubrir el puesto de subgobernador. Lo hizo unos meses después el PSOE, ya en el Gobierno, al decantarse por Margarita Delgado.

También se rompe otra regla



Soledad Núñez, nueva subgobernadora del Banco de España

# Las empleadas del hogar ganan derechos: evaluación de riesgos y exámenes médicos

subgobernadora, a lo que el PP se

opuso por su perfil político. El

**JAUME MASDEU** Madrid

Las empleadas del hogar ganan derechos. El Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto para aumentar la protección de este colectivo especialmente infravalorado y muy feminizado, que tiene más de un 90% de mujeres y

con gran porcentaje de emigrantes. Son dos las grandes novedades de la norma. Por un lado, la evaluación de riesgos del trabajo doméstico, que llevarán a cabo los empleadores; y por otro, el derecho a un examen médico voluntario y gratuito cada tres años.

"Estamos hablando de las invisibles, las que sostienen nuestras vidas, nos cuidan, y que hasta hace muy poco, carecían de derechos", dijo la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al presentar la medida.

Uno de los primeros objetivos es que las empleadas puedan realizar su tarea de manera segura. Para ello, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) pondrá a disposición de los empleadores una herramienta

gratuita que, de forma online, les permita evaluar el puesto de trabajo y los riesgos que comporta. Para determinar las condiciones del lugar en que se desarrolla la actividad, se ha tenido que buscar un equilibrio entre el derecho a la inviolabilidad del domicilio con la responsabilidad de los empleadores respecto a la salud y la seguridad de las personas que desarrollan su tarea profesional en sus hogares. Es una de las particularidades cuando el domicilio es el lugar de trabajo.

Además, el INSST también elaborará una guía técnica para la prevención de riesgos laborales, y facilitará a las empleadas un "protocolo en caso de acoso".

Otro elemento destacado es facilitar que las trabajadoras puedan pasar reconocimientos médicos regulares y gratuitos, para lo cual se habilitará su acceso a la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. De esta manera, no supondrá ningún recargo de los costes tampoco para el empleador. "Nadie va a ver incrementados sus gastos", subrayó Yolanda Díaz.

El decreto también regula el derecho de las empleadas del hogar no escrita según la cual el gobernador debe tener un perfil más orientado hacia la política monetaria y el subgobernador, hacia la supervisión bancaria. En este caso, tanto Escrivá como Núñez destacan sobre todo por su manejo de la macroeconomía.

Núñez era hasta ayer consejera del Banco de España y uno de los cuatro miembros de su comité ejecutivo. Seguirá en ambos organismos, pero en calidad de subgobernadora, con lo que deja los puestos vacantes. El Gobierno los cubrió ayer al designar para ambas posiciones a Lucía Rodríguez, una técnico comercial del Estado procedente la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y exasesora de la ministra Nadia Calviño. De los cuatro miembros del comité, tres han sido nombrados por el PSOE: Escrivá, Núñez y

# El gobernador realiza su primera reordenación interna con una nueva dirección general

Rodríguez. El cuarto, Fernando Fernández, fue designado por el

El Gobierno también concretó ayer el nombramiento de Jordi Pons, propuesto por ERC, para cubrir la "cuota catalana" en el consejo del Banco de España. Elección que ya publicó La Vanguardia la semana pasada.

Por su parte, Escrivá ya ha acometido la primera reordenación interna del Banco de España con la creación de una nueva dirección general dedicada a Relaciones Institucionales, Europeas y Transparencia. Estará dirigida por Paloma Marín, hasta ahora directora del departamento de Relaciones Internacionales y Europeas de la dirección general de Economía y Estadística.

La remodelación salió adelante en la primera reunión de la comisión ejecutiva del Banco de España con Escrivá al frente. El objetivo es dotar estas funciones de "un componente más estratégico", así como "reforzar la coordinación y eficiencia" de la institución.

# Hacienda aprueba de nuevo la senda de déficit que rechazó Junts en julio

El Gobierno cumplirá la condonación de 15.000 millones de deuda de Catalunya



La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ayer en Moncloa

FERNANDO H. VALLS Madrid

El Gobierno aprobó ayer, por segunda vez en dos meses, la senda de déficit que deben cumplir las administraciones públicas entre el 2025 y el 2027. Los objetivos presupuestarios son los mismos que los fijados en julio y que fueron rechazados en el Congreso de los Diputados. Junts unió sus votos a PP y Vox y propinó un varapalo significativo al Ejecutivo. Estas cifras, por tanto, corren el riesgo de volver a no superar el trámite parlamentario, escenario que, según defendió la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no impedirá al Consejo de Ministros alumbrar los presupuestos generales del próximo año, los primeros de la legislatura.

La senda de estabilidad aprobada ayer contempla una exigencia de déficit para las comunida-

# Montero presentará los presupuestos del 2025 aunque la nueva senda no supere el trámite parlamentario

des autónomas del 0,1% del PIB para los próximos tres años y un equilibrio presupuestario para las entidades locales. Son mejores cifras que las recogidas en el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas y que darían a los gobiernos autonómicos un margen fiscal de 11.550 millones durante los próximos años. Pero si los objetivos son rechazados de nuevo, volvería a regir la senda anterior que obliga a los gobiernos autonómicos a ser más exigentes fiscalmente. España tiene que cumplir con las reglas fiscales, que fijan un déficit para el conjunto de las administraciones del 2,5% para el 2025, del 2,1% para el 2026 y del 1,8% para el 2027.

Junts reclamó en julio al Gobierno reformar la senda de estabilidad anterior para contemplar que las comunidades autónomas tuvieran un mayor margen fiscal en detrimento del contemplado para el Estado. "Tendremos en cuenta si se flexibiliza la senda del déficit", señalaron entonces fuentes de la formación catalana,

añadiendo su recurrente argumento de que negociarán "pieza a pieza" con el PSOE. La decisión del grupo parlamentario de Junts fue, no obstante, controvertida a nivel interno. El partido de Carles Puigdemont había validó en dos ocasiones en enero objetivos de déficit más exigentes.

Montero no quiso mencionar ayer a Junts y prefirió poner el foco en la posición del PP. Reclamó que en el principal partido de la oposición "se instaure un mínimo de cordura para que los presidentes autonómicos y alcaldes" dispongan de un mayor margen fiscal. Añadió que si ella fuera presidenta o alcaldesa del PP "exigiría explicaciones a mi partido por votar en contra simplemente por la pataleta".

# Comunidades autónomas y entidades locales tendrían 11.550 millones menos para elaborar sus cuentas

El Gobierno replicó también el techo de gasto aprobado en julio, decisión que no requiere convalidación parlamentaria. El límite de gasto no financiero para el 2025 será de 199.171 millones, incluidos los fondos europeos. El tope será de 195.353 millones sin el extra del Plan de Recupera-

Hacienda quiso defender ayer que la negativa del PP a sentarse a dialogar sobre la asunción de deudas con el FLA no afectará al acuerdo con ERC, que contempla condonar el 20%, unos 15.000 millones, de los compromisos de la Generalitat de Catalunya. "Aquellos presidentes que estén dispuestos a hablar de asunción de deuda, estaremos encantados de hacerlo", afirmó Montero.

a paralizar la actividad en caso de riesgo grave e inminente, sin que ello pueda acarrear ningún perjuicio para el trabajador.

Este colectivo necesita una regulación específica por sus características especiales, teniendo en cuenta que prestan su trabajo en hogares que no tiene entidad empresarial, que lo hacen en un ámbito privado, y que, en muchos casos, trabajan para distintos empleadores.

Las empleadas del hogar son cuales migrantes, y localizadas principalmente en dos comuni-

dades, Madrid y Catalunya. En cifras, son un total de 595.000, según los datos de la EPA del segundo trimestre de este año, de las cuales la inmensa mayoría son mujeres, 521.000, mientras que los hombres solo suponen una pequeña parte, 73.000. Si se examina en números de afiliados, las cifras son inferiores, entre otras cosas porque no se registra el empleo sumergido, que no es menor en este sector. En agosto de este año son 360.000, de los cuamás del 90% mujeres, 45% de las les también gran mayoría de mujeres (344.000).

La entrada en vigor de la totali-

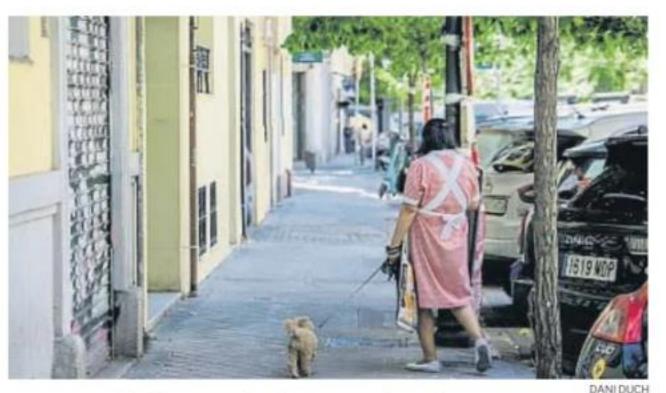

Es una profesión con más de un 90% de mujeres

dad de las nuevas obligaciones se puede retrasar hasta el 2026, porque se prevén diez meses para tener a punto la plataforma de evaluación de riesgos y seis meses más para dar tiempo a que los empleadores se adapten.

Para el Ministerio de Trabajo, con esta norma se corrige un agravio histórico respecto a este colectivo, siempre poco considerado socialmente y que con la regulación especial que tiene, ha dado cobijo a fórmulas de contratación más laxas, que además, las excluían de algunos aspectos de la protección social.

# Apple tendrá que pagar 13.000 millones a Irlanda por ayudas fiscales ilegales

La justicia europea también avala la multa de 2.400 millones de euros a Google

ESTHER HERRERA

Bruselas. Servicio especial

"Estaba preparada para perder, pero ganar es lo que me ha hecho llorar", admitió ayer la vicepresidenta y comisaria europea encargada de Competencia, Margrethe Vestager, después de conocer la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que confirmó que Apple tendrá que pagar finalmente 13.000 millones de euros por ventajas fiscales ilegales en Irlanda durante veinte años. Y no fue la única victoria que celebró, porque los jueces de Luxemburgo también avalaron la multa a Alphabet (matriz de Google) de 2.400 millones de euros por abuso de posición dominante.

Doble victoria para los servicios de Competencia del Ejecutivo europeo, liderados por la política danesa. El caso de Apple se cierra ocho años después de que la Comisión Europea obligara a la multinacional tecnológica - hasta entonces, prácticamente intocable- a pagar 13.000 millones de euros por ayudas fiscales ilegales en Irlanda. Tanto el país -sede europea de un gran número de multinacionales con una mínima presión fiscal- como la empresa decidieron recurrir. Y en un duro revés, el Tribunal General de la UE concluyó que no había sufi-



La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, ayer

cientes argumentos que explicaran la existencia de elusión fiscal y anuló el pago en el 2020. Entonces, la Comisión llevó el caso a una instancia superior, el TJUE, que finalmente ha acabado por darle la razón. El tribunal resuelve el caso de forma definitiva y concluye que, en efecto, las autoridades irlandesas ofrecieron una serie de ventajas fiscales a la multinacional entre 1991 y 2014. Tras la decisión de ayer, será Dublín quien tenga que recuperar ese dinero. Bruselas siempre ha defendido que existian pruebas que demostraban que no se había pagado al fisco irlandés prácticamente nada por los beneficios obtenidos por las licencias de propiedad intelectual de la empresa tecnológica (se empezó pagando alrededor de 1% y acabó abonando alrededor de un 0,05%). Un argumento que la sentencia de ayer sí confirmó.

También critica que en la sentencia del 2020 se estimaran las objeciones formuladas por Irlanda, que siempre ha negado la ventaja fiscal. Vestager defendió ayer su gestión y que la Unión Europea es el mejor lugar para las empresas, pero que el "mejor ambiente para todas las empresas es que las condiciones sean justas, que todos paguen sus impuestos" y admitió que el fallo es "una victoria para la Comisión".

Muy diferente fue la reacción de Apple, que no escondió su decepción tras el fallo. "Siempre pagamos todos los impuestos que debemos allí donde operamos y nunca ha habido un trato especial", rechazó la empresa, que acusó a Bruselas de "cambiar retroactivamente las normas e ignorar que, como exige la legislación fiscal internacional, nuestros ingresos ya estaban sujetos a impuestos en Estados Unidos".

Esta no fue la única buena noti-

cia para la Comisión, porque el TJUE también confirmó que Google deberá pagar 2.424 millones de euros por abuso de posición dominante al favorecer su propio servicio de comparación de productos (Google Shopping) frente a sus competidores. Una sanción que impuso Bruselas en el 2017 y que la tecnológica de Mountain View recurrió.

Los jueces de Luxemburgo desestimaron el recurso de Google y de su matriz Alphabet, después que en el 2021 ya se confirmara la multa. En ese momento, la mayor impuesta a una empresa por abuso de posición dominante.

En su sentencia, los jueces europeos consideran que el Tribunal General dictaminó correcta-

# El TJUE concluye que las autoridades irlandesas ofrecieron ventajas sin justificar a la tecnológica

mente la multa, "habida cuenta de las características del mercado y de las circunstancias específicas del asunto, el comportamiento de Google era discriminatorio y no correspondía a la competencia basada en los méritos". Asimismo, Vestager defendió que a raíz de este caso hubo un cambio en la regulación de las grandes tecnológicas.

Vestager, a pocas semanas de dejar su puesto en la Comisión y visiblemente emocionada, admitió que el legado que deja a su paso es "mejor con una victoria", pero insistió en que el mejor legado ha sido el trabajo con su equipo.

Ofrecido por BAU

# Educación

# Innovación y excelencia en la formación universitaria de diseñadores y artistas

Con más de 35 años de historia, BAU, Centro Universitario de Artes y Diseño, ubicado en El Poblenou, Barcelona, se ha consolidado como referente

ituado en el corazón del 22@, el vibrante distrito de la innovación y el conocimiento en el Poblenou, Barcelona, BAU, Centro Universitario de Artes y Diseño, es un referente no solo en diseño, con 35 años de trayectoria, sino también en las bellas artes. Durante más de tres décadas ha apostado por la creatividad, la práctica y la creación artística en sus diferentes ofertas académicas.

El campus en constante movimiento, distribuido en tres edificios, conserva la comunicación y la interacción de los estudiantes de los diferentes programas de estudio. Esto, junto a la diversidad cultural que florece año tras año, promueve un entorno multicultural que enriquece el aprendizaje y estimula la creatividad, además de potenciar la oferta académica, no solo en el diseño, sino en las bellas artes.

BAU cree que la práctica artística tiene un poder inigualable para cambiar cómo sentimos, pensamos y vivimos, siempre desde una perspectiva artística audaz, con un fuerte compromiso medioambiental y una responsabilidad social firme y atenta. El Grado en Bellas Artes se centra en la práctica artística como motor de cambio social. Este programa está diseñado para situar a los estudiantes en el corazón de los debates actuales, dotándolos de las herramientas necesarias para convertirse en creadores/as que contribuyan activamente a la transformación de la sociedad. Durante los

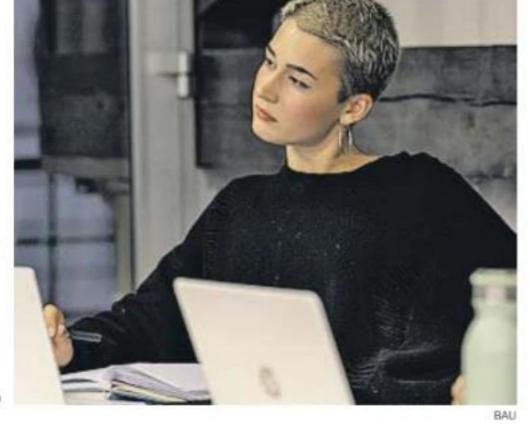

El campus está distribuido en tres edificios en el distrito Poblenou 22@

cuatro años de formación, se fomenta una actitud disruptiva, curiosa y crítica, que permite a los estudiantes adquirir un lenguaje propio y autónomo.

Desde una perspectiva profesional —con prácticas obligatorias—, el plan de estudios cuida la trayectoria de cada estudiante y pone a su disposición herramientas y metodologías para que desarrolle un lenguaje propio. Con la experimentación y la investigación como pilares del aprendizaje, pone en contacto el arte con las humanidades, las ciencias y las tecnologías, y a futuros artistas con el lienzo cultural e industrial de la ciudad y del imaginario internacional.

Los talleres de BAU, que son el eje central del aprendizaje, permiten a los estudiantes explorar y experimentar con una amplia gama de medios y lenguajes artísticos, desde la programación y la fabricación digital hasta la performance, el dibujo, la escultura, el videoarte y la ilustración. Este enfoque práctico facilita la investigación y el descubrimiento de nuevas formas de entender la práctica artística. Con un profesorado consolidado y en constante contacto con el mundo profesional, los estudiantes también se integran en el tejido cultural local e internacional. realizando prácticas profesionales más allá de la creación de obra artística. El Grado de Bellas Artes de BAU conecta el arte con las humanidades, las ciencias y las tecnologías, preparando a los estudiantes para abordar los grandes retos de la sociedad.



BARCELONA NEW ECONOMY WEEK
7-10 Octubre 2024

# EL EVENTO GLOBAL LÍDER DE LA NUEVA ECONOMIA



HEALTH DIGITAL INDUSTRY TALENT SUSTAINABILITY MOBILITY EXPERIENCE AVIATION

www.bnewbarcelona.com













Econòmic









# Ebro y Chery retrasan al 2025 la producción del coche eléctrico Omoda

Los nuevos aranceles de la UE posponen el arranque, previsto para finales de este año



LLIBERT TEIXIDÓ

El consejero delegado de Ebro, Pedro Calef

### **BLANCA GISPERT**

Barcelona

La compañía española Ebro, aliada con el grupo chino Chery para reactivar la antigua fábrica de Nissan en la Zona Franca de Barcelona, anunció ayer que retrasará al año 2025 el arranque de la producción del coche Omoda, que en un inicio estaba prevista para finales de este Pedro Calef. año.

En un comunicado, Ebro esgrime la modificación de la normativa europea de aranceles sobre las importaciones de eléctricos chinos y un cambio

en la política comercial interna. "El cambio regulatorio anunciado por la Comisión Europea el pasado mes de junio, que afectaría a las importaciones de coches eléctricos chinos, junto con las previsiones optimistas de ventas de los modelos de Ebro, han conllevado una reorientación de la producción de los vehículos en la planta", asegura la compañía liderada por

Ebro tiene previsto ensamblar el Omoda (eléctrico y también de combustión) integramente en Barcelona -incluyendo una línea completa de soldadura y de pintura-, pero

para conseguirlo necesita la llegada de todas las piezas de Chery procedentes de China, una llegada que se retrasa ante las dudas sobre el impacto de los nuevos aranceles de la UE. En el comunicado, la compañía no detalla cuándo prevé iniciar esta actividad, pero fuentes sindicales aseguran a Efe que está previsto en septiembre u octubre del próximo año, con una tirada inicial de 5.000 unidades.

El Omoda 5 eléctrico fue el protagonista del acto del pasado abril en el que se anunció la reactivación de la fábrica de la Zona Franca, un evento al que acudió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en el cual Chery y Ebro anunciaron una producción de 50.000 vehículos en el 2027 y 150.000 en el 2029, todo ello empleando a 1.250 personas y movilizando una inversión público-privada de 400 millones de euros.

Mientras, Ebro confía en iniciar la producción de sus modelos SUV S700 y S800 el próximo mes de noviembre, una vez consiga la homologación pendiente de los vehículos. El grupo asegura que esto facilitará la reincorporación de un centenar de trabajadores de la antigua Nissan. De cara al próximo año, habrá un segundo turno en primavera y un tercero en verano, que en su conjunto darán trabajo a 300 personas. Un total de 600 extrabajadores de Nissan están esperando ser reubicados, con un contrato de formación desde el pasado febrero que vence el 1 de octubre.

Ebro confía en la acogida del mercado de los modelos SUV ensamblados en Barcelona. El grupo prevé fabricar 15.000 unidades en el 2025 y asegura que ya ha cerrado acuerdos con 30 puntos de venta de una red de concesionarios distribuidos por toda España. El objetivo es lograr que estos modelos sean los más vendidos de su segmento para el año 2025.

# Mercadona resiste al auge de los súpers regionales y aumenta su cuota

**MAITE GUTIÉRREZ** 

Barcelona

El final de la crisis inflacionista en la cesta de la compra ha dejado tras de sí dos ganadores: Mercadona y los supermercados regionales. La cadena de Juan Roig sale reforzada e incrementa su cuota de mercado aún más, de manera que llega ya al 26,8%, indica el Balance de la Distribución de Kantar Worldpanel, presentado ayer y que analiza la evolución del sector los primeros ocho meses del año. En el caso de las enseñas de implantación

# La cadena de Juan Roig concentra ya un 26,8% de las compras pese a frenar en verano

autonómica, como Bon Preu, BonArea o Consum, lideran en conjunto el crecimiento en los últimos cinco años y se alzan como refugio de la marca de distribuidor, que ha perdido presencia de forma acelerada en los lineales desde la subida de los precios de la alimentación.

La compañía valenciana suma un 0,9% de cuota entre enero y agosto. Se trata, además, de la única cadena con implantación en todo el país que avanza más que las regionales, que añaden un 0,6% de cuota y suponen el 17,7% del mercado. Si se suman todas ellas, serían el segundo operador por cuota. Este tipo

de cadenas consigue un 5% más de cestas en comparación con el año pasado. Crecen, además, en todas las comunidades, en especial en Canarias (+1,3), Andalucía y la zona noroeste (+0,9) y Levante (+0,7). "Su consolidación durante estos últimos años se produce con un importante trasvase desde el canal especialista, su apuesta por la proximidad y la marca del fabricante", señala el director de consumidor de gran consumo de Kantar, Bernardo Rodilla,

Por detrás de ellos se sitúan con incrementos menores Carrefour (+0,4), Lidl y Aldi (+0,1 en ambas). Y en negativo Eroski (-0,2) y DIA (-0,5). Todo ello en unos meses en los que se ha suavizado el crecimiento en valor (+1,9) y ha bajado un 0,7% el consumo y que, junto con otros datos, como la moderación en la inflación, indican que el gran consumo afronta un ciclo de estabilidad tras cinco años de crisis.

Según Kantar, el crecimiento que ha experimentado Mercadona presenta matices, ya que durante los dos primeros trimestres del año se comparaba "con un inicio de 2023 complicado, por lo menos hasta abril, donde el cambio de tendencia coincidió con el anuncio de la bajada de precio de 500 referencias".

En cambio, la segunda mitad del 2023 fue excelente para la cadena. En este contexto, Kantar destaca que durante los meses de julio y agosto se observan "los primeros síntomas de desaceleración en el crecimiento de la cadena valenciana", con una caída del 0,3%...

# **MERCADOS**

| Cotización                                                         | IBEX 35<br>11.203,50       | DOW JONES<br>40.736,96     | EURO STOXX 50<br>4.747,20 | F00TSIE<br>8.205,98       | DAX 30<br>18.265,92       | NASDAQ<br>17.025,88                         | NIKKEI<br>36.159,16       | Prima de riesgo | Mercado de divisas                             |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| EN NEGRITA. LA<br>VARIACIÓN DEL DÍA<br>Y EN REDONDA,<br>LA DEL AÑO | <b>↓</b> -0,61%<br>+10,90% | <b>↓</b> -0,23%<br>+17,85% | <b>↓</b> -0,66%<br>+4,99% | <b>↓</b> -0,78%<br>+6,11% | <b>↓</b> -0,96%<br>+9,04% | 17.025,88<br>17.025,88<br>+0,84%<br>+23,64% | <b>→</b> -0,16%<br>+8,05% | ESPAÑA<br>82 -1 | 1 DÓLAR VALE 1 EURO VALE<br>0,9065 € 1,1031 \$ |

Mercado continuo \*valores pertenecientes al IBEX35

\*\* LA CAPITALIZACIÓN DE PUIG CORRESPONDE A LA SUMA DE LAS ACCIONES DE LA SERIE A Y LA SERIE B

|                  |     | Cotizac | ión<br>Var. % | Capitaliz.<br>bursátil | Rent.<br>año % |                       | E    | Cotizaci<br>uros V | ón<br>/ar. % | Capitaliz.<br>bursátil | Rent.<br>año % |                      | .1     | Cotizac<br>Euros | <b>ión</b><br>Var. % | Capitaliz.<br>bursátil | Rent.<br>año % |                   | E | Cotizacio<br>uros V | <b>ón</b><br>/ar. % | Capitaliz.<br>bursátil | Rent<br>año 9 |
|------------------|-----|---------|---------------|------------------------|----------------|-----------------------|------|--------------------|--------------|------------------------|----------------|----------------------|--------|------------------|----------------------|------------------------|----------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| Acciona Energía* |     | 21,82   | -1,18         | 7.086,3                | -20,41         | Catalana Occidente    | Φ.   | 39,10              | 0,26         | 4.692,0                | 27,23          | Iberdrola*           | Φ.     | 13,34            | 0,08                 | 84.899,1               | 12,38          | Realia            |   | 1,17                | -2,51               | 955,6                  | 9,9           |
| Acciona*         |     | 125,50  | -1,57         | 6.884,5                | -1,59          | Cellnex*              | 1    | 35,94              | 1,55         | 25.390,7               | 0,84           | Iberpapel            | 1      | 17,65            | 0,57                 | 194,6                  | -1,94          | REC*              | 1 | 17,57               | 0.69                | 9.506,8                | 23,1          |
| Acerinox*        | 1   | 8,98    | 0.11          | 2.237,8                | -13,04         | Cevasa                |      | 6,00               | 0,00         | 139,5                  | 3,81           | Inditex*             |        | 46,28            | -0,58                | 144.238,7              | 19,40          | Reig Jofre        |   | 2,73                | -0.73               | 221,7                  | 21,3          |
| ACS*             | 1   | 40,32   | 0,05          | 10.953,5               | 0,40           | Cie Automotive        |      | 25,50              | -2,11        | 3.055,1                | 0,86           | Indra*               | 1      | 16,67            | 0,54                 | 2.944,8                | 20,65          | Renta 4           | 1 | 10,80               | 1,89                | 431,4                  | 7,1           |
| Adolfo Domínguez | 1   | 4,91    | 1,03          | 45,6                   | -1,80          | Clínica Baviera       | 1    | 31,80              | 1,27         | 521,8                  | 45,42          | Inmobiliaria del Sur | - 1    | 8,35             | -0,60                | 155,9                  | 21,45          | Renta Corporación | 1 | 0,76                | 3,84                | 24,9                   | -5,2          |
| Aedas            | 1   | 24,85   | 1,43          | 1.086,0                | 44,63          | Coca-Cola E.P.        |      | 73,10              | -0,27        | 3.322,3                | 22,36          | Lar España           | Φ.     | 8,30             | 2,34                 | 694,7                  | 52,60          | Repsol*           |   | 11,62               | -1,65               | 13.675,5               | -10,6         |
| Aena*            | 1   | 185,10  | 0,05          | 27.765,0               | 17,80          | Colonial*             | 1    | 6,15               | 1,91         | 3.855,0                | -1,80          | Libertas 7           | 1000   | 1,29             | 0,00                 | 28,3                   | 27,96          | Rovi*             |   | 76,45               | -7,05               | 4.129,5                | 28,65         |
| Airbus Group     | 1   | 130,60  | 0,52          | 104.581,5              | -5,33          | Corp. Financiera Alba |      | 49.60              | -0,30        | 2.935,6                | 5,28           | Línea Directa        |        | 1,07             | -2,01                | 1.169,0                | 27,77          | Sacyr*            |   | 3,10                | -3,24               | 2.364,6                | -0.7          |
| Airtificial      | 7.7 | 0,12    | -1,75         | 165,1                  | -4,03          | Deoleo                |      | 0,22               | -0,90        | 110,5                  | -3,07          | Lingotes Especiales  |        | 7,30             | -2,14                | 73,4                   | 25,10          | San José          | 1 | 4,36                | 1,87                | 283,5                  | 30,29         |
| Alantra          |     | 7,88    | -1,25         | 308,3                  | -5,81          | DIA                   | 1    | 0,01               | 0,77         | 760,7                  | 11,02          | Logista*             |        | 27,68            | -0,07                | 3.674.5                | 15,43          | Solaria*          |   | 11,38               | -2,07               | 1.421,9                | -38,85        |
| Almirall         | 1   | 8,74    | 1,04          | 1.864,7                | 3,68           | Duro Felguera         |      | 0,53               | -0,75        | 114,2                  | -19,17         | Mapfre*              |        | 2,24             | -0,71                | 6.910,5                | 20,09          | Soltec            |   | 1,92                | -2,14               | 183,8                  | -44,16        |
| Amadeus*         | 1   | 62,54   | -0,32         | 28.174,2               | -2,36          | Ebro Foods            | 1    | 15,96              | 0,13         | 2.455,7                | 4,30           | Melia Hotels*        |        | 6,40             | -0,78                | 1.410,6                | 8,68           | Squirrel          |   | 1,52                | -3,18               | 137,8                  | 2,01          |
| Amper            |     | 0,09    | -1,78         | 140,7                  | 12,44          | Ecoener               | 1    | 3,78               | 0,53         | 217,6                  | -10,85         | Merlin*              | 1      | 11,53            | 0,52                 | 6.499,8                | 17,11          | Talgo             |   | 3,43                | -2,00               | 424,8                  | -21,8         |
| AmRest           |     | 5,32    | 0,00          | 1.168,0                | -13,78         | Edreams Odigeo        | 1    | 6,65               | 1,22         | 848,6                  | -13,30         | Metrovacesa          | 1      | 8,48             | 1,31                 | 1.286,2                | 8,89           | Tecnicas Reunidas |   | 10,71               | -0,37               | 1.121,4                | 28,26         |
| Aperam           |     | 23,00   | -1,71         | 1.722,8                | -28,86         | Elecnor               |      | 17,86              | -1,00        | 1.553,8                | -6,85          | Miquel y Costa       |        | 12,50            | 0,00                 | 500,0                  | 7,15           | Telefonica*       |   | 4,18                | -0,64               | 23.689,9               | 22,65         |
| Applus Services  | 1   | 12,70   | 0,32          | 1.639,2                | 27,00          | Enagas*               | - 19 | 14,02              | -0,78        | 3.673,1                | -0,81          | Montebalito          | - 1    | 1,29             | -2,27                | 41,3                   | -11,64         | Tubacex           |   | 2,71                | -0,37               | 342,3                  | -19,83        |
| Arcelor Mittal*  |     | 19,72   | -2,13         | 16.817,4               | -22,41         | Ence                  | 1    | 2,90               | 0,07         | 714,7                  | 6,02           | Naturgy*             | Φ.     | 22,94            | 0,35                 | 22.242,9               | -13,13         | Tubos Reunidos    |   | 0,59                | -2,96               | 103,2                  | -8,37         |
| Arima            |     | 8,42    | 0,00          | 239,9                  | 32,60          | Endesa*               | 1    | 19,69              | 0,95         | 20.846,8               | 9,54           | Naturhouse           | 1.50.0 | 1,75             | -0,57                | 105,0                  | 13,32          | Unicaja*          |   | 1,15                | -1,46               | 3.045,1                | 34,80         |
| Atresmedia       |     | 4,57    | -0,65         | 1.026,2                | 33,54          | Ercros                |      | 3,75               | 0,00         | 342,4                  | 45,39          | Neinor               |        | 13,82            | -1,14                | 1.036,1                | 35,87          | Urbas             |   | 0,00                | 0,00                | 54,9                   | -18,60        |
| Atrys            |     | 3,23    | -0,62         | 245,5                  | -11,99         | Faes Farma            |      | 3,68               | -0,54        | 1.162,1                | 20,19          | Nextil               |        | 0,30             | -1,66                | 103,6                  | -21,84         | Vidrala           | 1 | 96,90               | 1,57                | 3.126,3                | 12,65         |
| Audax            | 11  | 1,85    | -0,75         | 839,8                  | 42,46          | FCC                   | 1    | 13,14              | 1,08         | 5.977,1                | -9.75          | NH Hotel             | Α.     | 4,10             | 0,12                 | 1.784,4                | -2,27          | Viscofan          | 1 | 62,50               | 0,97                | 2.906,3                | 16,60         |
| Azkoyen          | 1   | 6,42    | 1,26          | 158,9                  | 6,57           | Ferrovial*            | -    | 37,80              | -0.74        | 27.675,8               | 14,48          | Nicolás Correa       |        | 6,94             | -1,98                | 85,0                   | 11,01          | Vocento           |   | 0,71                | -1,12               | 87,8                   | 28,36         |
| Banc Sabadell*   | 100 | 1,81    | -0,99         | 9.825,0                | 65,69          | Fluidra*              | 1    | 21,84              | 1,49         | 4.196,1                | 17,67          | OHLA                 | Φ.     | 0,30             | 0,27                 | 178,3                  | -32,92         |                   |   |                     |                     |                        |               |
| Banco Santander* |     | 4,25    | -2,20         | 65.796,4               | 14,60          | GAM                   | 100  | 1,24               | -0,80        | 118,3                  | 5,08           | Oryzon               | Φ.     | 1,91             | 0,74                 | 123,6                  | 1,27           |                   |   |                     |                     |                        |               |
| Bankinter*       |     | 7,92    | -0,50         | 7.119,0                | 38,67          | Gestamp               |      | 2,48               | -1,98        | 1.424.4                | -27,43         | Pescanova            |        | 0,34             | -1,45                | 9,8                    | 65,85          |                   |   |                     |                     |                        |               |
| BBVA*            |     | 8,92    | -1,24         | 51.420,0               | 12,45          | Global Dominion       |      | 2,84               | -2,41        | 428,5                  | -13,02         | PharmaMar            | Φ.     | 41,80            | 0,82                 | 767,2                  | 3,53           |                   |   |                     |                     |                        |               |
| Berkeley         |     | 0,20    | -3,85         | 89,2                   | 14,42          | Grenergy              |      | 33,00              | -3,08        | 1.010,2                | -3,62          | Prim                 | 100    | 10,75            | -0,92                | 183,1                  | 4,98           |                   |   |                     |                     |                        |               |
| Bodegas Riojanas |     | 3,82    | -3,05         | 19,3                   | -17,32         | Grifols B             |      | 7,57               | -2,39        | 1.977,7                | -28,29         | Prisa                | Φ.     | 0,35             | 2,97                 | 377,0                  | 19,66          |                   |   |                     |                     |                        |               |
| Borges-bain      |     | 2,86    | 0,00          | 66,2                   | 11,72          | Grifols*              |      | 9,23               | -0,75        | 3.932,3                | -40,29         | Prosegur             | 10.00  | 1,76             | 0,00                 | 960,3                  | 0.11           |                   |   |                     |                     |                        |               |
| CAF              | 1   | 33,30   | 0,91          | 1.141,6                | 5,42           | Grupo Ezentis         |      | 0,14               | -4,76        | 66,9                   | 40,00          | Prosegur Cash        | 1      | 0,54             | 1,12                 | 801,9                  | 2,43           |                   |   |                     |                     |                        |               |
| Caixabank*       |     | 5,39    | -0,74         | 39.160,5               | 57,27          | I.A.G.*               | Δ.   | 2,28               | 0,57         | 11.325,0               | 29,67          | Puig**               |        | 20,20            | -2,88                | 11.477,4               |                |                   |   |                     |                     |                        |               |

# **MUNDO**



# **EMPRESARIAL**



Juan Velayos, presidente de The District, presentó ayer el salón inmobiliario en Barcelona

# El 5% de los demandantes de alquiler ya buscan 'coliving'

El 0,3% de los pisos son 'flexliving' y llegarán al 8% en 10 años

ROSA SALVADOR Barcelona

El alquiler de temporada de viviendas amuebladas con servicios o flexliving supone el 0,3% del alquiler actualmente en las grandes ciudades españolas, pero lo demandan el 5% de quienes buscan vivienda, según explicó el fundador de Badi, Carlos Pierre, en la presentación de The District, la feria inmobiliaria que se celebrará la próxima semana en Barcelona.

Pierre explicó que Badi es una plataforma tecnológica que opera desde hace nueve años alquilando pisos y habitaciones, y tiene su propia plataforma especializada en el alquiler de este tipo de habitaciones, Badi Plus, que no cuenta con suficientes habitaciones para cubrir la demanda: habitaciones que "combinan un alquiler temporal, una capa de servicio e interiorismo".

En la misma ciudad de Barcelona, explicó, hay 700.000 viviendas en alquiler, y solo 3.000 de flexliving. Pierre destacó la tendencia alcista en la demanda de

este tipo de viviendas por parte de personas que llegan a la ciudad para pocos meses, una demanda "que crece cada trimestre", por lo que previó que en una década se sitúe entre el 8 y el 10% del mercado. Sus usuarios van desde estudiantes a profesionales. "Será un porcentaje pequeño del mercado", señaló Pierre, que se mostró

# La tercera edición del salón inmobiliario The District reunirá 1.200 inversores internacionales

favorable a que se regule el alquiler de temporada.

Francisco Pérez, consejero delegado de Culmia, defendió que estas fórmulas de vivienda flexible "son necesarias para bajar la presión en el mercado de la vivienda" y advirtió que no se debe legislar contra ellas, como recogen alguna medidas del acuerdo de gobierno en Catalunya. Recor-

dó que Madrid ya ofrece más facilidades para construir este tipo de alojamientos, desde residencias de estudiantes hasta complejos de apartamentos flexibles, y ofrece calificaciones urbanísticas que permiten construirlos.

Miguel Acosta, consejero corporativo de Anticipa, una de las inmobiliarias de Blackstone, recordó que la vivienda es el segundo problema ya para la sociedad española. Pero no tiene una sola solución. "Cualquier acuerdo de colaboración público-privada sería favorable. Y en cambio, no está funcionando la pretendida regulación del mercado de alquiler, como ya se vio en Catalunya: se retira producto y aún tensiona más el mercado". A su juicio, "la sobreregulación no es el camino" y consideró esencial que cambie la normativa urbanística y la ley de contratación pública, entre otras.

El acto fue la presentación pública de The District. El presidente del salón, Juan Velayos, explicó que para asistir al evento se han acreditado ya más de 12.000 personas, con 1.200 inversores internacionales ya registrados.

Bote acumulado para el siguiente sorteo:

El Gordo, 4.500.000 euros. La Primitiva, 9.800.000 euros.

Bonoloto, 600.000 euros. 6/49, 1.000.000 euros. Eurojackpot, 22.000.000 euros.

Euromillones, 29.000.000 euros.

#### CELLNEX

# Marco Patuano, nombrado nuevo presidente de la asociación europea EWIA

 La Asociación Europea de Operadores de Infraestructuras Inalámbricas (EWIA, European Wireless Infrastructure Association), la principal asociación empresarial de proveedores mayoristas de infraestructuras inalámbricas en Europa, anunció ayer el nombramiento de Marco Patuano, el consejero delegado de Cellnex, como nuevo presidente del organismo con efecto inmediato. Patuano sucede en el cargo a Tobías Martínez, anterior máximo directivo de Cellnex, cuyo mandato finalizó el 31 de agosto tras haber liderado la entidad los últimos cuatro años. / Redacción

#### **AEROPUERTO**

# El Prat suma una nueva aerolínea de largo radio con T'way Air y añade otra ruta a Seúl

■ El aeropuerto de Barcelona suma una nueva aerolínea de largo radio a su oferta. Se trata de la coreana T'way Air, que empezará a operar a partir de este miércoles, 11 de septiembre, con una ruta entre la capital catalana y el aeropuerto Incheon de Seúl. La compañía empezará a trabajar con tres frecuencias semanales, que a partir del 30 de noviembre aumentará a cuatro. El Prat ya cuenta con vuelos directos a Seúl y con la llegada de este nuevo operador la ciudad se consolida como uno de los destinos asiáticos mejor conectados desde Barcelona. / Redacción



La aerolínea T'way Air comienza a volar desde El Prat

# GRUP CLADE

# La entidad firma un acuerdo de colaboración con la Associació de l'Empresa Familiar

Grup Clade, primer grupo empresarial de la economía social en Catalunya, y la Associació Catalana de l'Empresa Familiar (Ascef), han firmado un acuerdo de colaboración para poner en marcha proyectos comunes a partir de los elementos compartidos por ambos

modelos empresariales. La firma del convenio, por parte de los presidentes de ambas entidades, Tomàs Llompart (Grup Clade) y Jaume Alsina (Ascef), busca generar "un espacio de encuentro" entre los dos modelos empresariales y económicos. / Redacción

# Lotto 6/49 10 de septiembre Combinación ganadora: 13-16-22-31-32-35 Complemen: 3 Reint: 3 loker 172432

|     | EUROS        |
|-----|--------------|
| 6   | 1.000.000,00 |
| 5+C | 42.902,37    |
| 5   | 1.567,40     |
| 4   | 84,90        |
| 3   | 9,34         |

#### Trio 10 de septiembre MEDIODÍA NOCHE

126

0+1 269.382 La Grossa 6 de septiembre 00170 329 Serie: 36

5+11

5+01

4+1 15

4+0 155

3+1 893

3+0 7.297

2+1 16.148

2+0 124.535

#### El Gordo Primitiva 8 de septiembre 9 de septiembre Combinación ganadora: Combinación ganadora: 3-6-10-38-51 27-31-33-34-40-46 Número clave (reint): 3 Complemen: 47 Reint: 5 loker 6024829 **ACERTANTES EUROS**

6.072.239,81

157.720,73

1.911,77

215,84

42,82

17,03

5,92

3,00

1,50

| 104    | (01. 002402 | 29         |
|--------|-------------|------------|
| = 1-11 |             |            |
| AC     | ERTANTES    | EUROS      |
| 6+     | R -         | -          |
| 6      | 2           | 367.563,49 |
| 5+     | C -         | -          |
| 5      | 84          | 4.020,96   |
| 4      | 3.975       | 79,97      |
| 3      | 80.640      | 8,00       |
| R.     | 665.591     | 1,00       |
|        |             |            |

| ı | E         | Sonolote                                                            | 0                       |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|   | 3-1<br>Co | de septie<br>mbinación ga<br>8-40-42-43<br>mplementar<br>integro: 2 | anadora:<br>- <b>49</b> |
| I |           |                                                                     |                         |
| l | AC        | ERTANTES                                                            | EURO9                   |
| l | 6         | -                                                                   |                         |
| I | 5+6       | C-                                                                  |                         |
| I | 5         | 71                                                                  | 2.900,34                |
| l | 4         | 3.598                                                               | 28,62                   |
| l | 3         | 71.157                                                              | 4,00                    |
| l | R.        | 429.999                                                             | 0,50                    |
|   |           |                                                                     |                         |

# Once 10 de septiembre 79106 S 6

| Serie: <b>013</b> | Suei |
|-------------------|------|
| Cuponazo          | ACEF |
| 6 de septiembre   | 6+1  |
| 6.000.000€        | 5    |
| 11072             | 4    |
| Serie: <b>011</b> | 2    |

# **Euro Dreams** 9 de septiembre Combinación ganadora: 3-6-9-18-22-27 ño: 3

| RTANTES | EUROS      |
|---------|------------|
| -       | -          |
| 3       | 120.000,00 |
| 330     | 34,72      |
| 8.074   | 22,81      |
| 92.298  | 3,71       |
| 475.097 | 2,50       |
|         |            |
|         |            |

#### 7-10-31-41-46 Soles: 1-5 **ACERTANTES EUROS** 5+2 -5+11 1.226.436,60 5 2 345.826,60 4+2 14 8.149,00 4+1 383 372,30 3+2 842 186.30 4 799 142,70 2+2 12.798 28,40

3+1 17.516

1+2 70.735

2+1 273.481

38.851

Eurojackpot

10 de septiembre

Combinación ganadora:

| Ge-<br>Es<br>Co |          | ganadora:  |
|-----------------|----------|------------|
| AC              | ERTANTES | EUROS      |
| 5+              | 2 -      | -          |
| 5+              | 1 1      | 484.860,85 |
| 5+              | 0.6      | 18.886,66  |
| 4+              | 2 13     | 2.715,11   |
| 4+              | 1 357    | 182,13     |
| 3+              | 2 954    | 72,05      |
| 4+              | 0 811    | 59.56      |

15,68

14,77

12,49

6,50

6,59

4,90

2+2 15.401

3+1 18.241

3+0 40.170

1+2 93,391

2+1 290.184

2+0 629.021

23,20

19,80

13,60

10,50

**Euromillones** 

**LAVANGUARDIA** 

# LA CONTRA



Víctor-M. Amela - Ima Sanchís - Lluís Amiguet

# David Raga Sánchez, alias 'Nano', influencer

Tengo 23 años. Nací en València y vivo en Toledo con mi madre y mi hermana. Dejé de estudiar en segundo de la ESO para trabajar en el campo. Todos los partidos tienen cosas buenas y malas, deberíamos estar todos más unidos, apoyarnos entre todos los españoles. Desde hace poco creo en Dios

# "En las redes mola hablar mal de tus padres e ir de malote"

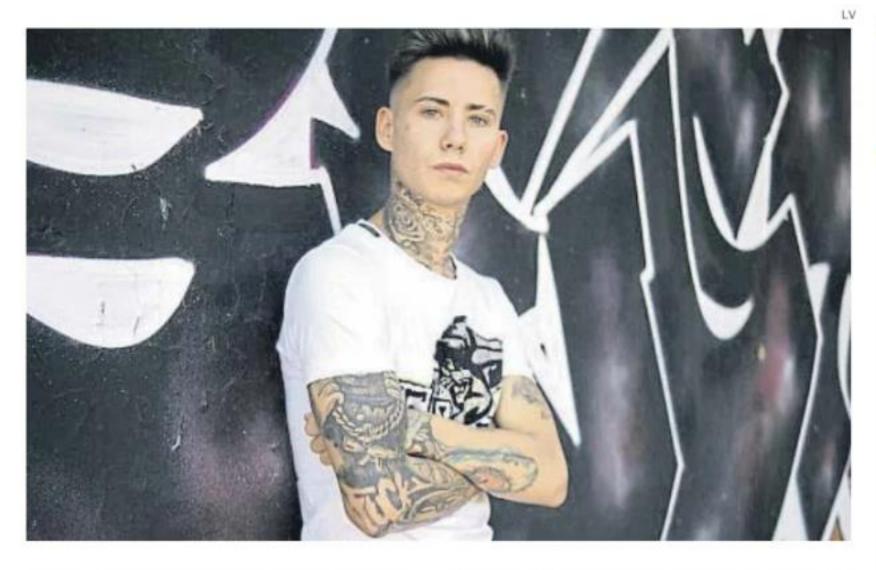

n día se hartó de los quejicas. Sí, volvía del curro y escuché un montón de quejas en Tik-Tok, así que me grabé lanzando una pregunta.

¿Qué pregunta?

"A ver, chaval, si tus padres te dan una paga, te compran tus cosas, tu chándal, tus caprichos, ¿por qué te agobias?, ¿por qué dejas el instituto?, ¿por qué hablas mal a tus padres?

¿Por qué te gastas ese dinero que te dan tus padres, que ellos sí se lo trabajan de verdad, en porros, en beber, en fiesta, en mierda? ¿Por qué, si no te falta de nada, vas como si fueras de barrio?

### ¿Ese es el nuevo look?

Sí, ahora está de moda ir de lo que no eres, ir de chuleta, de vago, de malote. Hay gente que son así de verdad, pero es una desgracia y no una gracia. "Hermano, no vayas de lo que no eres porque no sabes lo dura que es la vida de barrio en verdad". Yo estoy con dos trabajos para sacar adelante a mi madre y hermanos, esa es la verdadera calle.

### Y su vídeo se hizo viral.

droga y violencia hacia los niños y la mujer. A mi madre la apuñalaron, y aun así no soy violento y no me he lanzado a la droga.

### ¿Por qué?

Era lo más fácil, pero escogí apostar por los míos, trabajar y tirar para adelante, y eso es lo que transmito, no quiero que la juventud que está viviendo cosas similares a las que yo viví se dejen arrastrar, que digan "llevo toda mi vida sufriendo violencia y voy a ser un violento o voy a refugiarme en la droga", eso es lo que intento mover en mis redes.

### Cuénteme su historia.

Mi padre era alcohólico; cuando yo tenía tres años y mi hermano dos, mi madre lo dejó. Nos fuimos a vivir con un amigo de la familia que acabó maltratándonos a todos.

# ¿Les pegaba?

Sí, nos daba palizas tremendas, nos despertaba a las tres de la mañana para pegarnos, nos tiraba escaleras abajo, me colgaba por el balcón de un cuarto piso cogido por una pierna, yo tenía cinco o seis años. Acabó apuñalando a mi madre delante nuestro.

# ¿Pudieron salir de ese horror?

Mi madre consiguió enviarnos con mi abuela Yo de pequeño he visto mucho mal, mucha a València, y cuando nos tuvo a salvo lo de-

# Tú sabes lo que vales

Nano era un chaval con más calle que pupitre a sus espaldas, un chico de barrio, pobre, sin estudios, que sufrió maltrato, que vio cómo apuñalaban a su madre y vivió en un centro de menores, pero con un sentido común y una fuerza de carácter que lo singularizan. Un día, tras escuchar las quejas y exigencias que se movían en Tik Tok, decidió subir una grabación con lo que pensaba al respecto: el valor de la familia, el trabajo y el esfuerzo. El vídeo se hizo viral. Hoy, aparte de trabajar de camarero, da charlas en institutos para motivar a los jóvenes, y acaba de publicar La verdadera calle (Arcopress), donde cuenta su historia y lo que piensa sobre los temas que preocupan y ocupanalagente de su edad. Con el mismo título ha realizado un cortometraje. Su mensaje: "No te dejes provocar por nadie, tú sabes lo que vales y hacia dónde vas" (YouTube).

nunció. Estuvo en un centro de mujeres maltratadas y luego nos recuperó, se enamoró y nació mi hermana.

#### ¿Esta vez fue mejor?

Al principio sí, no nos pegaba, pero era delincuente y nos enseñaba a robar. Lo metieron en la cárcel y los tres hermanos acabamos separados en centros de menores. Fue muy duro. Cuando mi madre logró recuperarnos nos venimos a Toledo.

Se le ve muy sereno para lo que ha sufrido. He tenido miedo y muchos ataques de ira. En el colegio no podía concentrarme. No he tenido el privilegio de poder estudiar tranquilo. Me tocó una vida muy difícil y no me la quise complicar más. A los 16 me puse a trabajar y dar alegrías a mi madre y ser un ejemplo para mis hermanos.

¿Cómo consiguió su primer trabajo?

Me plantaba a pie de obra a las seis de la mañana. Mucha gente se queja de que no hay trabajo, yo siempre he encontrado, pero hay que currárselo, tener ganas y ser amable.

#### ¿Sigue enfadado?

Uno puede elegir recordar lo bueno o lo malo. Cuando el chico que nos pegaba y que apuñaló a mi madre se dormía yo estaba tranquilo con mi madre, veíamos una película juntos o hablábamos, era muy agradable. Siempre me he quedado con lo bueno, en lugar de pensar "hoy me ha pegado un palizón", pensaba "¡qué bien me lo he pasado esta noche con mamá!".

### Piensa usted por sí mismo.

No pongas como excusa la vida que has tenido para hacer el mal. Conozco mucha gente que excusa sus actos. Un niño violento de clase decía: "Es que mi padre me pega", y creía que eso le permitía pegar al más débil.

Mucha gente de su edad son egoístas.

Yo lo veo en las redes sociales, si los padres no les complacen hablan mal de ellos y se quejan de todo y exigen sin merecerlo.

### ¿Es una moda?

Pues sí, ahora mola hablar mal de tus padres e ir de malo, y a las chicas les encanta. Van de rebeldes, pero dentro de unos años se preguntarán qué he hecho con mi vida.

### ¿Qué se dice del feminismo?

Muchos chavales se burlan y me da rabia. Es paradójico que las mujeres no puedan ir tranquilas por la calle por los problemas mentales de los hombres que las acosan.

# ¿Su principal mensaje?

Que los jóvenes no se jodan la vida, que quieran progresar, que sean agradecidos, que cuiden a los suyos, que nos ayudemos entre todos. Que los que lo tienen todo lo aprovechen y que los chavales de barrio como yo sepan que no están solos y que la verdadera calle es el amor por la familia y el trabajo.

**IMA SANCHÍS** 

# Apostamos por la economía circular.

Con Gira Wind, nuestra empresa dedicada al desmantelamiento, reacondicionamiento y reciclaje integral de nuestros parques eólicos.



naturgy.com\*

